## LAVANGUARDIA

FUNDADA EN 1881 POR DON CARLOS Y DON BARTOLOMÉ GODÓ

MIÉRCOLES, 18 DE SEPTIEMBRE DE 2024. NÚMERO 51.387

WWW.LAVANGUARDIA.COM · 2 EUROS

EL NUEVO GOBIERNO DE LA UE

### Ribera será clave en una Comisión volcada en ser más competitiva

La vicepresidenta española tiene el reto de compatibilizar el Pacto Verde y la reactivación

INTERNACIONAL / P. 3, 4 Y EDITORIAL

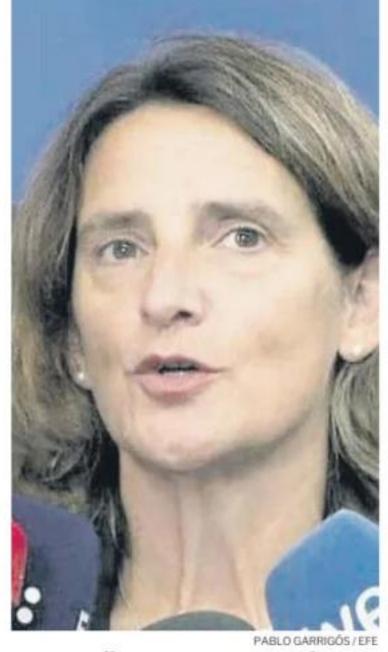

Teresa Ribera, ayer en Estrasburgo

El caos se apoderó del acceso al centro médico de la Universidad Americana de Beirut

## Explosión simultánea de miles de buscas en un ataque contra Hizbulah

Al menos nueve muertos y 2.750 heridos en un atentado a gran escala en Líbano que la milicia chií atribuye a Israel "Es un completo caos", aseguró a *La Vanguardia* un vecino de Dahiye, en el sur de Beirut, en conversación telefónica. "Hay gente corriendo al hospital y todos están asustados". El embajador de Irán en Líbano está entre los casi 3.000 heridos a causa de las explosiones. INTERNACIONAL / P. 7

### El Gobierno propone despenalizar delitos contra las instituciones

El Consejo de Ministros aprobó ayer el "plan de acción por la democracia" de 31 medidas, entre las cuales se encuentran reformas legales para despenalizar delitos contra instituciones del Estado o sentimientos religiosos. El plan también plantea un registro de medios de comunicación y el blindaje del secreto profesional. POLÍTICA / P. 10 Y 11

### El Banco de España eleva el crecimiento cinco décimas, hasta el 2,8%

ECONOMÍA / P. 43

### AGRESIÓN MÚLTIPLE

Pelicot confiesa: "Soy un violador y esos también"

SOCIEDAD / P. 19



#### INVESTIGACIÓN

Nuevos datos sobre la censura a la nova cançó

CULTURA / P. 35

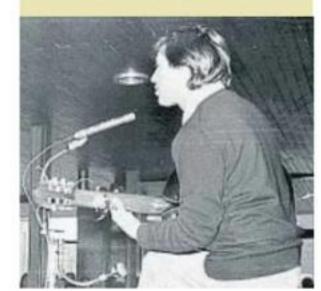

### El tetris de Von der Leyen



Jordi Juan Director

na de las decisiones más dificiles en la organización de una empresa es la elección y distribución de los responsables de cada una de las áreas. No es cuestión ahora de querer emular al gran experto en gestión de compañías, Xavier Marcet, que nos ilustra con sus consejos en las páginas de *Dinero* de *La Vanguardia*, pero el equilibrio entre unas personalidades u otras y la búsqueda de la armonía entre todos ellas no es una tarea ni mucho menos fácil en cualquier empresa.

Seguramente nada comparable a la complejísima composición del equipo de la futura Comisión Europea, donde la presidenta Ursula von der Leyen ha tenido que combinar presiones de todos los gobiernos, de los diferentes partidos políticos, de toda clase de lobbies y todo ello aderezado con su propia apuesta personal por la necesaria paridad. El resultado final de su tetris fue presentado ayer y es muy dificil que haya contentado a todo el mundo.

España e Italia son dos de los países que pueden sentirse más satisfechos. Pedro Sánchez lo ha vuelto a lograr. Su candidata, Teresa Ribera, será vicepresidenta de Competencia y de Transición Verde. Hace unos días escribimos en esta sección que las presiones de Francia y diferentes grupos de presión dejaban a la candidata española fuera de todo el control del Pacto Verde. Como compensación iba a tener el área de Competencia, que ya era de por sí una de las carteras más codiciadas. Pues no. Al final, Ribera se lleva las dos cosas. Gustará más o menos, se entenderá más o menos, pero el peso de Pedro Sánchez en Bruselas es incuestionable.

E Italia, a pesar de tener un gobierno de derecha populista, ha conseguido una vicepresidencia de la mano de Raffaelle Fitto, un antiguo delfín de Silvio Berlusconi. La presidenta Von der Leyen ha sido pragmática y ha entendido que no podía dejar al país transalpino sin una posición importante en la CE. La decisión no ha gustado a los partidos socialistas y verdes, pero es coherente con el resulta-

do de las elecciones de junio. El reto que la nueva Comisión tiene por delante es colosal: potenciar la industria y la competitividad de la UE sin vulnerar los compromisos medioambientales. Nos conviene a todos que les vaya bien.



#### LA IMAGEN



Cuando se alinean el sol y la luna. Las mareas vivas de estos días, con pleamares y bajamares pronunciados, dejaron ayer escenas poco habituales en Bilbao, como la de esta gabarra varada ante el Museo Guggenheim



LA MIRILLA

### Bebés en lugar de libros

lunes por la mañana, me llama una clienta y me dice que nuestra cuenta de Facebook está llena de fotos de niños. Y me asusto, claro", cuenta Xavier Vidal, de la librería No Llegiu. Les han hackeado la cuenta, sustituida por fotos de bebés risueños de una supuesta tienda de ropa. "Hace cuatro años ya nos hackearon la cuenta de Instagram y sufrí mucho, porque además desde allí hacemos streaming de muchos actos", recuerda. Lo denunciaron, pero al final optaron por crear un nuevo

perfil, desde el que hoy operan sin problemas. "He intentado denunciarlo a Facebook, y aquello parece un homenaje a Kafka, es rocambolesco, como hablar con una pared tras la cual no sabes quién hay", señala, e incluso asegura que al reportarlo en otras redes como X le asaltaron varios trols con el fin de secuestrar entonces esa cuenta. No piensa angustiarse como en el pasado, y eso que tenía en la cuenta secuestrada 11.000 contactos, pero la importancia de Facebook no es hoy la de hace diez años.



CREEMOS QUE...

### Gracias, Carme Elias

alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa sin un tratamiento que frene o detenga su evolución, pese a los avances en la investigación. Se estima que afecta a más de 900.000 personas en España y a más de 120.000 en Catalunya. Este lunes entidades en defensa de los derechos de los pacientes, entre los que hay desde fundaciones hasta centros de investigación, firmaron un manifiesto para subrayar el impacto devastador del alzheimer en la vida de los afectados y sus familias, y cómo la carencia de recursos para su gestión se convierte en un problema de primer orden.

Que personajes con proyección pública como la actriz Carme Elias aporten con su testimonio más luz sobre esta enfermedad contribuye a dar visibilidad a una demanda justa. Las vivencias con el alzheimer no son nada fáciles de expresar, pero la actriz ganadora de un Goya, de 72 años, así lo hace porque piensa que puede ayudar a otras personas que están en su misma situación y no tienen tantas herramientas como ella para hacerle frente. A Carme, un aplauso a la dignidad.

#### LOS SEMÁFOROS

### Teresa Ribera

Ministra de Transición Ecológica

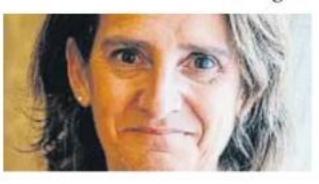

La vicepresidenta tercera asumirá la responsabilidad de las políticas europeas de Competencia y Transición Verde en el seno de la Comisión a propuesta de su presidenta, Ursula von der Leyen. / P. 4

### Joan Anton Cararach

Director Festival Jazz Barcelona



El Festival de Jazz de Barcelona, cuyo director artístico es Joan Anton Cararach, llega a su 56.ª edición, con la compositora y trombonista Rita Payés como protagonista del retrato de artista. / P. 38

#### Josep Saperas Aymar Director general de HD Covalco



El grupo familiar HD Covalco, especializado en distribución mayorista y minorista, ha impulsado su plan de crecimiento y suma ya más de 1.300 tiendas y 680 millones de euros en ingresos. / P. 47

### Sean 'Diddy' Combs

Rapero

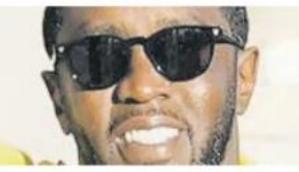

El cantante ha sido arrestado en Nueva York con cargos en un tribunal federal por conspiración de crimen organizado, tráfico sexual ejercido mediante la fuerza, fraude o coacción y trata de personas./ P. 31

#### ÍNDICE

| INTERNACIONAL3 |
|----------------|
| POLÍTICA10     |
| OPINIÓN16      |
| SOCIEDAD19     |
| VIVIR25        |
| CULTURA35      |
| DEPORTES39     |
| ECONOMÍA43     |

### Internacional

El futuro de Europa

### La prosperidad y la seguridad, ejes de la nueva Comisión Von der Leyen

La presidenta del ejecutivo de la Unión Europea presenta a su próximo equipo

**BEATRIZ NAVARRO** 

Estrasburgo Enviada especial



Después de semanas de suspense, negociaciones y hasta ciertas dosis de drama político, Ursula von der Leyen desveló ayer la composición y el reparto de carteras de la futura Comisión Europea, un nuevo ejecutivo organizado en tres grandes ejes -la prosperidad, la seguridad y la democracia- en el que la española Teresa Ribera tendrá un papel estelar como vicepresidenta ejecutiva para Transición Limpia, Justa y Competitiva además de responsable de Competencia. Desde esta cartera, una de las más codiciadas en Bruselas, actualmente en manos de Margrethe Vestager, se decide desde el destino de las grandes fusiones y adquisiciones a las invecciones de ayudas de Estado, actualmente disparadas en Francia y Alemania para disgusto de los países más pequeños.

### El Pacto Verde es el "trasfondo de todas las acciones de la CE" pero el foco se pondrá en la competividad

Del trío de prioridades identificadas por Von der Leyen, todas relacionadas con el cambio de rasante que supuso la invasión rusa de Ucrania en términos geopolíticos y económicos, se deriva un organigrama de trabajo muy diferente al definido hace cinco años, cuando la prioridad era la lucha contra el cambio climático. "Ese es el gran trasfondo de lo que estamos haciendo", insistió ayer Von der Leyen en la presentación de su equipo ante la prensa en Estrasburgo tras avanzar sus planes a la cúpula de la Eurocámara.

La nueva Comisión -insistió- se va a dedicar sobre todo a reactivar la economía y hacer compatible la transición energética con la competividad, la justicia social y la soberanía estratégica europea, sin caer en dependencias tan tóxicas como en su día lo fue el gas ruso. Como de inmediato señaló el diario Financial Times, las grandes vicepresidencias de temática económica han sido asignadas a representantes de tres países con cierta tradición intervencionista (la española Ribera, el francés Séjourné y el italiano Fitto), cuyos gobiernos **EL NÚCLEO DURO** 

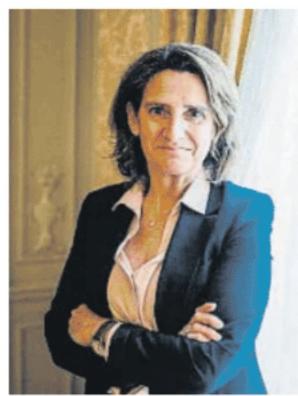

■ La vicepresidenta tercera del Gobierno español (Madrid, 1969) es una experta en los retos de la crisis climática y la transición tecnológica. Su futura cartera, Competencia, es una de las más codiciadas.



Kaja Kallas Asuntos Exteriores y Seguridad Cohesión y Reformas

■ Miembro de la familia liberal, la ex primera ministra de Estonia (Tallin, 1977) ha destacado en los últimos años como una de las más firmes defensoras de Ucrania y azote incansable de Putin.



Raffaelle Fitto

■ El ministro italiano de Asuntos Europeos (Maglie, 1969) es la cara amable del Gobierno de Giorgia Meloni en Europa. Antes de pasarse a la derecha más radical, fue delfín de Silvio Berlusconi.

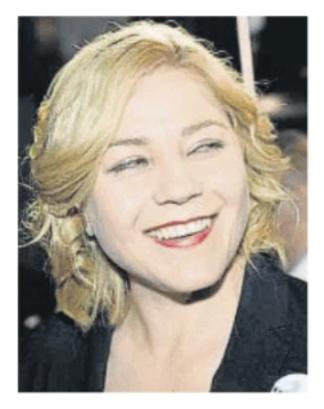

Henna Virkkunen Soberanía Tecnológica

 La eurodiputada finlandesa (Joutsa, 1972) había sido antes ministra de Educación, Transportes y Administraciones Públicas en tres gobiernos. Finlandia tiene una potente industria tecnológica.

defienden que la Unión flexibilice

las reglas fiscales y apueste por ins-

trumentos financieros comunes

para impulsar objetivos políticos

comunes, como la defensa o la

vicepresidencias ejecutivas, de las

que cuatro estarán ocupadas por

mujeres. Aparte de la propia Ribe-

ra, figura de referencia de los so-

cialistas europeos en el nuevo eje-

La institución contará con seis

transición verde.



Roxana Minzatu Formación

 La eurodiputada rumana (Bucarest, 1980) es una experta en la gestión de fondos europeos, tanto como ministra de su país como empleada en varias empresas privadas y ONG.



Stéphane Sejourné Estrategia Industrial

■ Estrecho aliado de Emmanuel Macron, el ministro francés de Asuntos Exteriores (Versalles, 1985) ha desarrollado casi toda su carrera en la Unión, donde lideró el grupo liberal en la Eurocámara.

cutivo comunitario, y de Kaja Kallas, que ya fue designada en junio por el Consejo Europeo como alta representante de Asuntos Exteriores, ostentarán este cargo el italiano Raffaele Fitto, el enviado de Giorgia Meloni, que se ocupará del área de Cohesión y Reformas; la finlandesa Henna Virkkunnen, que asume Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia; el francés Stéphane Séjourné, fichado a última hora por Emmanuel Macron y que será responsable de Prosperidad y Estrategia Industrialy, finamente, la rumana Roxana Minzatu, que estará al frente de una cartera de temática social.

La elevada presencia de mujeres en la cúpula de la futura Comisión compensa en cierto modo el hecho de que, a pesar de la presión de Von der Leyen para que los Veintisiete enviaran más mujeres a Bruselas, 16 de sus miembros vayan a ser hombres y solo 11, féminas. "Es un 40%. Cuando recibí la primera lista de nominaciones, íbamos encaminados a tener un 22% de mujeres y un 78% de hombres. Era inaceptable, así que trabajé con los estados miembros y fuimos capaces de mejorar ese equilibrio", relató Von der Leyen, que insistió en que esto demuestra que "queda trabajo por hacer".

En la recta final de sus negociaciones, logró que varias capitales apostaran por mujeres o incluso retiraran a sus candidatos masculinos. En algunos casos, les ha salido a cuenta. La candidata rumana, por ejemplo, se ha hecho con una vicepresidencia ejecutiva. Y Portugal, que ha designado comisaria a la exministra de Finanzas Maria Luís Albuquerque, ha obtenido el área de Servicios Financieros.

El nuevo momento geopolítico se refleja también en la presentación de carteras como Comercio. ahora ligada a Seguridad Económica, encomendada al eslovaco Maros Sefcovic, Gestión de Crisis,

### El 40% de los miembros del nuevo ejecutivo serán mujeres; "queda trabajo por hacer", insiste Von der Leyen

que ahora incluye la resiliencia civil y se ha confiado a la belga Hadja Lahbib, o el nombramiento de un comisario de Defensa (el lituano Andrius Kubilius) y otro del Mediterráneo (la croata Dubravca Suica). Habrá por primera vez un comisario de Vivienda, que será también el de Energía (Dan Jorgensen), ligándola así a un área en que la UE tiene competencias. El Partido Popular Europeo controlará carteras clave como Economía (Valdis Dombrovskis, Letonia), Clima (Wopke Hoekstra, Países Bajos), Inmigración (Magnus Brunner, Austria) y Presupuestos (Pitr Serafin, Polonia).

Aunque el reparto de las carteras es una prerrogativa de la presidenta, los comisarios son designados por los países, por lo que la composición de la Comisión es un reflejo más o menos fiel del momento político del continente. Y, en este momento, el clima es mucho más conservador que en el 2019, como se ve tanto en su futura composición como en el nuevo hemiciclo de Estrasburgo.

Continúa en la página siguiente

#### El futuro de Europa

### Ribera asume el reto de reconciliar el Pacto Verde con la competividad

La vicepresidenta dirigirá la política de Competencia y pilotará la Transición Verde



PABLO GARRIGÓS / EFE

Teresa Ribera se ha convertido en uno de los puntales del nuevo Gobierno comunitario

#### BEATRIZ NAVARRO

Estrasburgo. Enviada especial

Reconciliar el despliegue del Pacto Verde con el objetivo de reactivar la competitividad de la economía europea será la principal responsabilidad de Teresa Ribera en la próxima Comisión Europea de acuerdo con el organigrama revelado ayer por la que será su presidenta, Ursula von der Leyen, que le ha encomendado además la cartera de Competencia. "Es una gran responsabilidad que asumo con humildad y compromiso", celebró tras el anuncio la todavía vicepresidenta tercera del Gobierno español y ministra para la Transición Ecológica, que viajó a Estrasburgo para el anuncio. La propuesta de Von der Leyen "refleja bien los grandes desafíos que tenemos por delante" para "mejorar la competitividad europea pensando en las personas y los límites medioambientales", señaló.

Fuentes gubernamentales destacaron que España alcanza así "su mayor cota de poder en la historia de su membresía europea", satisfechas además porque sus relaciones con Von der Leyen no se hayan visto resentidas por esta negociación. Si en EE.UU. solo conocen a dos miembros de la Comisión, la propia Von der Leyen y la comisaria de Competencia, la carismática Margrethe Vestager "pronto se tendrán que aprender el nombre de Ribera", celebran las citadas fuentes. La actual vicepresidenta de Competencia está detrás, por ejemplo, de las multas y los numerosos expedientes

abiertos a los gigantes digitales americanos y termina su segundo mandato refirmada en su autoridad después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ratificara su decisión contra las ayudas de Estado concedidas por Irlanda a Apple, entre otros casos de alto voltaje. "Ha sido y es una excelente comisaria de Competencia, tengo mucho que aprender de su actividad en estos diez años", reconoce Ribera.

La combinación de responsabilidades en el área de Competencia y transición verde es, por otro lado, inédita. Joaquín Almunia ya fue comisario de Competencia, pero en su momento no se le encomendaron más tareas. Con la invasión rusa de Ucrania y la abrupta transformación energética a la que se vio abocada Europa, el cli-

ma y la economía han emergido en los últimos años como dos objetivos irreconciliables a ojos de parte de la sociedad, un factor de polarización. Y Von der Leyen ha llegado a la conclusión de que solo ligando las decisiones sobre ayudas de Estado, fusiones y adquisiciones, el reglamento sobre subvenciones extranjeras, las medidas para alcanzar el objetivo de 90% de reducción de emisiones en el 2040 y la fiscalidad energética, entre otras herramientas, se podrá ayudar a la economía europea a recuperar competitividad y cumplir sus objetivos climáticos.

En la carta a Ribera detallando su futura misión, Von der Leyen aboga por dar "un nuevo enfoque a la política de Competencia" de forma que ayude a las empresas a crecer en los mercados internacionales y tenga en cuenta algunas de las recomendaciones del informe recientemente elaborado por Mario Draghi. Entre sus cometidos figura coordinar el diseño del nuevo Pacto Industrial Limpio, uno de los proyectos estrella de la próxima Comisión, junto con el vicepresidente de Prosperidad y Estrategia Industrial, el francés Stéphane Séjourné, y el comisario de Clima, el popular holandés Wopke Hoekstra.

El Partido Popular Europeo, siempre se opuso a que Ribera se hiciera con esa cartera. Las competencias sobre clima y energía en la próxima Comisión estarán mucho más troceadas que en la actual. Hasta que no trascienda qué direcciones generales puede trabajar cada uno de los comisarios implicados en los dossieres es difícil determinar cuál será su mar-

### Ribera coordinará el diseño del Pacto Industrial Limpio, proyecto clave de la próxima Comisión

gen real de actuación. Pero en una fase política más centrada en la ejecución de políticas ya adoptadas que en la producción de nueva legislación, "lo importante es tener al timón de la transición energética", alegan fuentes gubernamentales.

La figura de Ribera será vista, inevitablemente, como un contrapeso progresista al mando de Von der Leyen. El entendimiento personal entre ambas será clave para evitar que esa dinámica derive en fricciones o abierta rivalidad como ha ocurrido entre la alemana y ciertos comisarios, como Josep Borrell, Nicolas Schmit y Thierry Breton. La designación de la española, conocida por saber hablar tanto con la industria como con las oenegés, fue aplaudida por organizaciones de defensa de las políticas climáticas, pero no todo fueron parabienes. El portavoz del grupo popular en el Congreso, Miguel Tellado, calificó de "mala elección" la designación de Ribera, informa Julio Hurtado. "Una mala ministra para España no puede ser una buena comisaria", añadió, que avanzó no obstante que el PP no votará contra su nombramiento en la Eurocámara como sí hizo el PSOE en el 2014 con Miguel Arias Cañete.

### Von der Leyen da una vicepresidencia a la Italia de Meloni por su peso como país

Viene de la página anterior

Con 15 miembros de la órbita del Partido Popular Europeo, cinco liberales, cuatro socialistas, dos de la derecha radical y un independiente (Sefcovic, designado para un cuarto mandato por el partido de Robert Fico, actualmente suspendido del grupo socialista europeo), el nuevo ejecutivo europeo será uno de los más conservadores de su historia.

Dentro de la derecha radical hay grados, y Von der Leyen no ha dudado en encomendar a la Hungría de Viktor Orbán una de las carteras más vacías de contenido a nivel europeo, Sanidad, combinada con Bienestar animal. A Italia se le ha dado otro trato y, en una de sus decisiones más controvertidas, Von der Leyen ha nombrado a Fitto vicepresidente ejecutivo. Nunca Conservadores y Reformistas Europeos (ECR, el grupo al que pertenecen los Hermanos de Italia) había alcanzado una cota de nivel tan alta en la UE, y la designación no ha sentado bien a los socialistas ni a los verdes, que han advertido que pondrán a prueba sus credenciales democráticas durante las audiencias que el Parlamento realizará en las próximas semanas a todos los candidatos.

Había razones de peso para esa decisión, defendió Von der Leyen. "Italia es un país muy importante, uno de los socios fundadores. Eso tenía que reflejarse en mi elección. Y lo que hice también fue mirar a la composición del Parlamento Europeo, que tiene 14 vicepresidentes y dos de ellos son de ECR", adujo. Este "equilibrio" puede facilitar la aprobación del nuevo colegio de comisarios, ya que para pasar el examen individual necesitarán dos tercios de los votos de las co-

misiones que los examinen, un umbral que no se alcanzará sin el apoyo de este grupo.

El contenido en sí de la cartera de Fitto, Cohesión y Reformas, tiene menor relevancia que las asignadas a otros vicepresidentes de perfil netamente europeísta, como Ribera o Séjourné, fichaje de última hora del Elíseo para relevar a Thierry Breton, que el lunes dimitió entre recriminaciones de mal liderazgo a su ya exjefa. Ayer, la alemana prometió "debates abiertos", "independencia" y "máxima coordinación" entre todos los comisarios.

### Merz, candidato conservador a canciller alemán en el 2025

El líder recibe el apoyo del socio bávaro Söder, que se había declarado aspirante

MARÍA-PAZ LÓPEZ Berlin, Corresponsal

A un año de las elecciones generales en Alemania, el líder de la democristiana CDU, Friedrich Merz, se aseguró la candidatura a canciller de la familia conservadora -es decir, la CDU y su socia histórica, la socialcristiana CSU de Baviera-, después de que otros dos potenciales aspirantes anunciaran que le respaldan como tal.

Merz disputará así el cargo al canciller socialdemócrata Olaf Scholz en los comicios previstos para el 28 de septiembre del 2025, con sondeos que ahora mismo colocan al combinado CDU/CSU como claro favorito con el 32,6%.

"La cuestión de la candidatura está decidida. Friedrich Merz será el candidato y le apoyo", dijo el líder de la CSU y presidente de Baviera, Markus Söder, en una inesperada comparecencia conjunta con Merz en la delegación del Gobierno bávaro en Berlín. Hace dos semanas, el propio Söder había ai-

reado su interés por la candidatura a canciller. "No eludiría asumir la responsabilidad de nuestro país", dijo, despertando así pesadillas en la CDU. El partido democristiano considera que una de las razones de la derrota en las elecciones del 2021 -las primeras sin Angela Merkel como candidatafue la larga pugna pública por la candidatura que mantuvieron Söder y el entonces líder democristiano, Armin Laschet.

"La diferencia frente al 2021 es la confianza que hay entre nosotros dos -dijo Söder en referencia a Merz-. En el 2021 no hubiera sido posible una rueda de prensa como esta". El lunes, otro posible aspirante, Hendrik Wüst, presidente de Renania del Norte-Westfalia, dijo que apoya a Merz.

La CDU y la CSU son partidos distintos, pero forman un solo grupo parlamentario en el Bundestag (cámara baja del Parlamento) y concurren a las elecciones generales con un candidato a canciller común. La CSU presenta listas solo en Baviera, donde la



Friedrich Merz y el socialcristiano Markus Söder, presidente de Baviera, ayer en Berlín

### El democristiano Merz se medirá con el socialdemócrata Scholz, cuyo tripartito flaquea en sondeos

CDU no se presenta. Por peso e influencia, el candidato suele ser del partido más grande. Solo dos veces el candidato ha salido de la CSU: en 1980 fue Franz Josef Strauss, y en el 2002, Edmund Stoiber. Ambos fracasaron.

Friedrich Merz adujo aver que

siempre habían indicado que a finales del verano del 2024 los jefes de ambos partidos conservadores anunciarían una decisión conjunta. "Ahora tenemos la decisión conjunta", aseguró. Con todo, el súbito anuncio de la decisión -la cual precisa aún la ratificación formal de las cúpulas de CDU y CSU, algo que se da por sentadoha sido un tanto sorpresivo, porque Merz había dicho que la cuestión se resolvería tras las elecciones regionales en el este. Dos de ellas (Turingia y Sajonia) se celebraron el 1 de septiembre, pero queda la de Brandemburgo este próximo domingo.

Con su actual porcentaje en sondeos, los conservadores superan a la suma de los tres partidos de la coalición gobernante: el socialdemócrata SPD (14,4%), Los Verdes (11,3%) y el liberal FDP (3,9%). Los liberales, además, desaparecerían del Bundestag al no alcanzar el umbral mínimo del 5% de votos. La ultraderechista AfD figura como segunda fuerza en encuestas con el 17,8%. Si este escenario se confirma en las urnas, la CDU/CSU tendrá que negociar una trabajosa coalición, probablemente con los verdes, o con los socialdemócratas, o incluso un tripartito con ambos.





Agentes del FBI inspeccionan la zona en el campo de golf de Palm Beach donde se apostó el presunto agresor de Trump

### El Servicio Secreto pide más recursos tras los dos atentados contra Trump

El director en funciones defiende su "ejemplar" actuación, pero reclama cambios

**JAVIER DE LA SOTILLA** Washington. Servicio especial.

Dos meses después del disparo a plena luz del día que rozó la oreja de Donald Trump en Butler (Pensilvania), un hombre armado merodeó sin ser detectado durante 12 horas en las inmediaciones del club de golf del expresidente en West Palm Beach (Florida). La respuesta del Servicio Secreto, tardía en el primer intento de magnicidio, logró neutralizar la amenaza en el segundo antes de que supusiera un riesgo real para Trump. Fue "ejemplar" y demostró que sus "metodologías de protección funcionan", defendió un día después su director, Ronald Rowe, en funciones desde la dimisión de su predecesora.

El incidente ha renovado el escrutinio sobre los protocolos de la

agencia federal, que fueron reforzados después del fallo de seguridad masivo en el mitin de Pensilvania. Desde entonces, Trump da sus discursos al aire libre protegido por un cristal blindado. Rowe reconoció que el Servicio Secreto -encargado de proteger a presidentes, expresidentes y candidatos-debe pasar "de un modelo reactivo a uno de prevención" y pidió al Congreso que apruebe más recursos, que se han demostrado necesarios en este "entorno dinámico de amenazas" que implica una de las elecciones más polarizadas de la historia del país.

En estos momentos, la agencia tiene unos 400 empleados menos de los que ya han sido autorizados por el Congreso, un problema que no parece que vaya a ser resuelto antes de los comicios, pues sus procesos de admisión se alargan al menos 200 días por posición.

Ryan Routh, el sospechoso de cometer un "aparente intento de asesinato", según la investigación del FBI, se instaló de madrugada, alrededor de la 1.59, hora local, frente al recinto en el que 12 horas después fue descubierto. En ese

La presencia durante 12 horas de un hombre armado frente al club de golf renueva el escrutinio de la agencia

momento, ni siquiera el Servicio Secreto sabía que Trump iba a jugar al golf aquella tarde, pues no estaba en su agenda oficial y lo avisó con poca antelación, según confirmó Rowe en una rueda de prensa.

"El presidente no debía estar allí", dijo el director interino, por lo que, cuando fue avisado, puso en marcha un "plan de emergencia basado en nuestros medios tácticos". Ese plan no incluyó el chequeo de todo el perímetro exterior del club, sino de los lugares que la agencia consideró "posibles", lo que explica la presencia de Routh en sus inmediaciones.

La protección de candidatos a la presidencia comprende múltiples niveles, y no es solo cuestión de aumentar el número de agentes y mejorar los protocolos. El incremento de amenazas y la normalización de la violencia polítiestán directamente relacionados con el clima de tensión que se ha instalado en la última década, desde el salto de Trump a la política en el 2015, y especialmente desde que alentó a sus seguidores a atentar contra la

sede de la democracia el 6 de enero del 2021 para evitar la confirmación de la victoria de Biden en las elecciones.

Desde el asalto al Capitolio se han multiplicado las amenazas a cargos públicos. Más de un 40% de los legisladores estatales y los funcionarios encargados de la organización de las elecciones reportan haber sufrido amenazas

### En los tres años desde el asalto al Capitolio, la policía detectó más de 25.000 amenazas a congresistas

violentas o ataques, según un re-ciente estudio del Brennan Center. En los tres años completos desde aquella insurrección, la policía del Capitolio identificó 25.133 amenazas a miembros del Congreso estadounidense, una media de más de 8.000 anuales. En el 2016, el año antes de que Trump llegara al poder, se reportaron menos de mil, y se multiplicaron por cuatro en el 2017.

Un 25% de los estadounidenses considera que la violencia está "normalmente" o "siempre" justificada para lograr un objetivo político, según el estudio más reciente de la Universidad de California. Trump dijo tras el último incidente que la violencia política se debe a la "retórica" y el "lenguaje inflamatorio" de Biden y Harris. En la misma entrevista, en Fox News, dijo después que los demócratas "están destruyendo el país, tanto desde dentro como desde fuera" y que "son el enemigo" y "la verdadera amenaza".

Lo mismo cree su número dos, J.D. Vance, quien, replicando el mensaje de un polémico tuit de Elon Musk (que borró al cabo de unas horas), dijo que "la gran diferencia entre conservadores y progresistas es que nadie ha intentado matar a Kamala Harrisen los últimos meses". "Yo diría que es una prueba bastante contundente de que la izquierda necesita moderar su retórica", añadió.

Otra cuestión, que ha estado ausente en el debate público estos días, es la facilidad de comprar y portar un arma en Estados Unidos, especialmente en estados republicanos como Florida, el lugar de los hechos, donde el gobernador Ron DeSantis impulsó y firmó en abril un proyecto de ley que ahora permite a sus habitantes portar armas ocultas sin necesidad de licencia.



### Conviértete en un auténtico chef

-15% DESCUENTO EN CURSOS DE COCINA Y EXTRAESCOLARES DE COOKITECA



ccede a tu descuento en clubvanguardia.com

Consulta las condiciones en clubvanguardia.com



LAVANGUARDIA

#### **Crisis en Oriente Medio**

### Ataque mortal contra Hizbulah en Líbano al explotar miles de buscas

Nueve muertos y cerca de 3.000 heridos en una acción a distancia atribuida a Israel

HELENA PELICANO

El Cairo. Servicio especial

Unas 2.750 personas, entre ellas un número indeterminado de miembros de la organización armada libanesa Hizbulah, resultaron gravemente heridos ayer cuando los buscas, dispositivos que utilizaban para comunicarse, explotaron de forma espontánea.

Según el Ministerio de Salud libanés, fallecieron al menos nueve personas a causa de las detonaciones, un número que podría aumentar en las próximas horas. Por su parte, Hizbulah informó de la muerte de tres personas, entre ellas una niña de 10 años.

Las explosiones se produjeron al mediodía en todo el país, en especial en las barriadas chiíes de la capital, Beirut. La agencia iraní Mehr confirmó además que entre los heridos se encuentra el embajador de Irán en Beirut, Mojtaba Amani.

"Es un completo caos", aseguró a La Vanguardia un vecino de Dahiye, en el sur de la capital, a través de una llamada telefónica. "Hay gente corriendo al hospital y todos están asustados", agregó.

Un miembro de Hizbulah, que habló bajo condición de anonimato, aseguró que la detonación de los comunicadores constituye la "mayor brecha de seguridad" a la que el grupo se ha enfrentado en casi un año de guerra con Israel, según Reuters.

Diversos testimonios aseguran haber visto cómo numerosas ambulancias se dirigían a



Un hombre herido en una mano es transportado al hospital al Zahraa de Beirut

### Las detonaciones se produjeron en todo el país y, especialmente, en las barriadas chiíes de Beirut

los suburbios del sur de Beirut, en un contexto de pánico generalizado. Los residentes afirmaban que se estaban produciendo explosiones incluso treinta minutos después de los estampidos iniciales, alrededor de las 3 de la tarde, hora local. Numerosos vídeos en redes sociales mostraban a personas tendidas en el suelo, la mayoría de ellas con la zona abdominal ensangrentada.

También se reportaron incidentes similares en el sur del país, donde Hizbulah opera normalmente. En esa región, el director del hospital público de Nabatieh, Hassan Wazni, aseguró a Reuters que alrededor de 40 personas heridas estaban siendo atendidas en su instalación. Las heridas incluyen lesiones en la cara, los ojos y las extremidades.

El centro de operaciones de

crisis de Líbano, dirigido por el Ministerio de Salud, pidió a todos los trabajadores médicos que se dirigieran a sus respectivos hospitales para gestionar el gran número de heridos que llegaban para ser atendidos urgentemente. Les pidió, además, que no utilizaran sus propios buscas por precaución.

La Cruz Roja Libanesa informó de que se enviaron más de 50 ambulancias y 300 miembros del personal médico de emergencias para ayudar en la evacuación de las víctimas. Hizbulah señaló directamente a Israel como autor del ataque, aunque de momento su ejército no ha hecho declaraciones. "Después de examinar los hechos actuales, los datos y la información disponible (...), consideramos plenamente responsable al enemigo israelí de esta agresión criminal", explicó el grupo en un comunicado.

El Gobierno libanés, de forma independiente, suscribió la acusación y responsabilizó a las fuerzas israelíes. También aseguró que "el enemigo traicionero y criminal" recibirá "una repuesta por esta agresión pecaminosa".

Por su parte, las autoridades

### El embajador de Irán en Líbano resultó herido por una de las explosiones

israelíes no reivindicaron el ataque cibernético, que podría tratarse de una alteración de las baterías para provocar las explosiones.

El grupo armado chií le declaró la guerra a Israel tras el lanzamiento de la ofensiva en la franja de Gaza en respuesta a los atentados de Hamas del 7 de octubre.

Desde entonces, ambos bandos han intercambiado ataques aéreos y con drones a diario, provocando el desplazamiento de más de 80.000 israelíes y 100.000 libaneses en la zona fronteriza.

El temor a una escalada del conflicto aumentó tras el asesinato del alto comandante de Hizbulah, Fouad Shukr, en Beirut a finales del pasado mes de julio; y recientemente tras las declaraciones del ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, quien comentó la posibilidad de una invasión por tierra en el sur de Líbano.

### Netanyahu encamina a Israel a una guerra con la milicia libanesa

JANIRA GÓMEZ MUÑOZ Jerusalén, Servicio especial

Jerusalen. Servicio especia

Con las maniobras de las últimas 48 horas, Beniamin Netanyahu parece dirigir su campaña militar (y de supervivencia política) en una dirección: una guerra total con Hizbulah. Por ese camino ya iba el premier israelí incluso antes de las explosiones de los buscas de miembros del grupo chií que han herido a miles de personas en Líbano, un suceso sobre el que el Gobierno hebreo ha evitado pronunciarse, pero que igual llevó a consultas urgentes del estableci-

miento de seguridad y llamadas a los habitantes del norte a permanecer cerca de los refugios.

Al margen de si el presunto ataque (por el que Hizbulah considera "plenamente responsable" a Israel) resulta ser el punto de quiebra tras casi un año de guerra de baja intensidad, Netanyahu ya se había reorientado hacia el temido enfrentamiento al incluir el "retorno seguro de los residentes del norte (de Israel) a sus hogares" entre sus "objetivos de guerra".

Lo añadió en una reunión con su gabinete de seguridad que concluyó en la madrugada de ayer y a pesar de que, tras casi un año de invasión en Gaza –donde han muerto más de 41.000 palestinos y ha sometido al resto al desplazamiento, la hambruna y epidemias–, aún no ha logrado sus otros tres objetivos: la "eliminación de Hamas", el "regreso de todos los rehenes" y asegurar que la franja "ya no represente una amenaza".

Aunque Israel dice no cerrar la opción diplomática con Hizbulah, también promete "hacer todo lo que sea necesario" para garantizar que unos 65.000 israelíes evacuados vuelvan al norte. Y mientras el grupo chií insiste en que la violencia fronteriza parará cuando se logre un acuerdo de cese el fuego en Gaza, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, subraya que la "acción militar" es "la única vía que queda".

Esas fueron sus palabras en un encuentro el lunes con el asesor presidencial de EE.UU., Amos Hochstein, quien lidera los esfuerzos de Washington para evitar un enfrentamiento a gran escala que pueda propiciar una terrible guerra regional.

Pero así como está por verse si la guerra se desencadena, también es una incógnita si Gallant estará en su cargo cuando eso pase.

### El primer ministro incluye el regreso de los habitantes del norte israelí entre sus objetivos de guerra

Porque desde hace dos días los medios hebreos informan de un acuerdo entre Netanyahu y Gideon Sa'ar para que se sume a su gabinete como titular de Defensa.

Sa'ar, dirigente de derecha dura que abandonó el Likud en el 2020 y se convirtió en un feroz opositor de Netanyahu, es visto como un perfil más belicista, a favor de una campaña militar amplia en el sur de Líbano para alejar a Hizbulah de la frontera con Israel. No obstante, su nula experiencia militar contrasta con la de Gallant.

Es por eso que muchos analistas la consideran una maniobra más política que militar. Netanyahu se desharía de un ministro con el que ha tenido notorios desacuerdos, entre ellos, la oposición de Gallant a un proyecto de ley que permita mantener las exenciones del servicio militar para judíos ultraortodoxos. Además de que Gallant viene adoptando un perfil con una agenda propia.

Sa'ar, según diferentes informaciones, entraría en el Ejecutivo con dos condiciones: participar en la elección del próximo jefe del ejército y poder vetar proyectos ligados a la cuestionada reforma judicial. De su lado, Netanyahu ganaría aire con los cuatro escaños del partido Nueva Esperanza.•

### El 'procés' escocés no ve la salida

### La falta de dinero y el bloqueo de Londres han dejado al soberanismo sin gasolina

RAFAEL RAMOS

Glasgow. Corresponsal

El movimiento independentista escocés es como un autobús lleno a rebosar, en el que está subida la mitad o casi de la población, parado en el arcén de la carretera porque se ha quedado sin gasolina, el motor se ha sobrecalentado, los neumáticos no tienen aire y el navegador no funciona. En un mundo ideal, a los pasajeros les gustaría llegar a destino (aunque hay sueños diferentes sobre cómo sería Eldorado), pero en vista de las circunstancias la mayoría se han bajado, y su preocupación inmediata es qué comer, dónde pasar la noche y cómo abrigarse.

Una década después del referéndum de independencia que ganó el no por un 55% contra un 45%, el soberanismo no ha perdido seguidores, o incluso -las encuestas fluctúan- podría haber ganado algunos. Sin embargo, el SNP ha dejado de ser la fuerza dominante de la política del país (lleva en el poder diecisiete años), y en las recientes elecciones generales británicas pasó de 48 diputados en Westminster a solo nueve, un resultado catastrófico.

¿Cómo se ha llegado a esta situación? Podría decirse que el SNP ha sido víctima de una tormenta perfecta: el desgaste inevitable del poder, el deterioro del nivel de vida por la pandemia y la guerra de Ucrania, la crisis global de un capitalismo que encuentra cada vez más maneras de gastar dinero pero no de generarlo, el colapso -como consecuencia de ello- de las infraestructuras y los servicios públicos, las guerras culturales con batallas como los derechos de los transexuales, un escándalo de financiación al más alto nivel, la caída de su líder Nicola Sturgeon... Y sobre todo el bloqueo por el Estado central y el Tribunal Supremo a la celebración de una nueva consulta autorizada.

"¿Qué nación ha llegado a la independencia debido a una estimación concienzuda de su impacto sobre las pensiones o



Edimburgo no puede convocar otra consulta pese al apoyo de la mitad de escoceses

los tipos de interés?", se preescritor escocés Neal Ascherson. "Las cosas -añade- no ocurren de acuerdo a esa lógica, sino a que en la mayoría de los casos es consecuencia repentina de una crisis externa. una revolución o el agotamiento colonial. Los polacos, por ejemplo, solo la consiguieron en 1918 tras la fractura simultánea de tres imperios".

Personas cívicas, que reve-

rencian la ley y el orden, los sogunta el veterano periodista y beranistas escoceses partidarios de la "vía catalana" como último recurso, desafiando a Londres con una consulta no consensuada, son minoría incluso ante la negativa rotunda del establishment inglés a que se vuelvan a sacar las urnas. Sturgeon v su sucesor, Humza Yousaf, jugaron todas las cartas posibles (llevar el asunto al Tribunal Supremo, que las elecciones fueran consideradas

plebiscitarias...), pero al final se quedaron sin ninguna, y también sin fichas.

Se dice que los escoceses solo tienen dos lealtades auténticas, su equipo de fútbol (el Celtic los católicos y nacionalistas, el Rangers los unionistas y protestantes), y Jesucristo, por este orden. Y que entre ellas no figuran los partidos políticos. En diversos periodos históricos han mandado los conservadores (ahora casi extinguidos), los

liberales, los laboristas... Desde el 2007 ha sido la era del SNP. que se someterá a una dura prueba en las elecciones autonómicas previstas para el 2026, cuando el partido lleve diecinueve años gobernando en el Parlamento de Holyrood y la Bute House (sede del Ejecutivo).

Mucho tiempo, para cualquiera. El plan de los nats era que una buena gestión económica y social elevara el porcentaje de indepes a alrededor del 60%, haciendo así políticamente inevitable que Westminster aceptara otro referéndum. ¿Pero cuándo se ha visto que los votantes estén agradecidos a

### Lo que al principio se aplaudió como una buena gestión del SNP, ahora se tilda de irresponsable y ruinosa

un gobierno? Si hay prosperidad, su gestión se considera normal. Y si no, entre mala y pésima. Es lo que le ha pasado el SNP. Inicialmente, que fueran gratis los peajes de las autopistas, las matrículas universitarias, los medicamentos y el cuidado a los ancianos, y que se congelaran los impuestos municipales resultaron muy populares. Hoy, se consideran una locura que ha creado un agujero de mil millones de euros.

Para los escoceses que votan tácticamente, la mala gestión del SNP ha roto el contrato social vigente, y la mayoría se han ido al Labour. A los nacionalistas convencidos, Nicola Sturgeon les ha roto el corazón con su posible papel (está siendo investigada) en el escándalo de financiación ilegal. Escocia tiene enormes problemas de pobreza, drogadicción, salud, educación y demografía (una población envejecida y falta de trabajadores), al mismo tiempo que unos impuestos más altos que los de Inglaterra. Y la ilusión de crear un país independiente y distinto no tiene por ahora salida.

### ¿Qué caminos quedan para buscar la independencia?

 Aunque los resultados de las elecciones generales británicas (victoria aplastante del Labour en Escocia) fueron demoledores, el SNP sigue siendo el partido mayoritario en el Parlamento de Holyrood y gobernando el país. La misión de su actual líder, John Swinney, es limpiar la casa para que siga siendo así después de los comicios autonómicos previstos para el 2026, cuando ya llevará 19 años en el poder. El psicodrama constitucional (¿tiene derecho Escocia a convocar un referéndum de independencia sin el permiso de Londres?) ha dominado la última década de la política nacional, sin que los soberanistas encuentren una salida. A corto plazo, el SNP lo acepta, y también la necesidad de concentrarse en la gestión de la economía y los servicios sociales. Pero, ¿y más adelante? Un escenario posible -el más temido por el actual establishment nacionalistaes que sea desplazado por una formación más radical, como hizo el Sinn Féin con los partidos que se conformaban con la autonomía en la Irlanda revolucionaria de 1918. Otra posibilidad es que, ante el bloqueo, los partidarios de la confrontación con Londres se impongan en el propio SNP y desafien a Westminster.

### Hoy hace un año



Ana Berengue Masip **Carmen Santolaria Torres** 

Maria Carmen García Nicolás Jose Pérez Mateo

Obdulia Cepeda Pahino Luis Lampurlanes Turo

Silvia Garre Barnet

Jaime Pujol Morellón **Enric Suñer Monforte** Isabel Cabot Perez Maria Josefa Casas Olea Carmen Bravo Moreno Rosa Artola Molist Antonia Díaz Gómez

Martha Lucia Gutierrez Leon Listado publicado por cortesía de Serveis Funeraris de Barcelona.



### LAS FLORES HABLAN POR TI

A través de unas bonitas flores rendirás homenaje a tu ser querido. Adquiérelas fácilmente a través de este código QR o en nuestra web. Las entregaremos a la familia en el velatorio.



Serveis Funeraris de Barcelona

900 231 132 (24h) | memora.es



### La mejor forma de dar a conocer tu empresa

ÚNETE A EMPRESAS DE VANGUARDIA, EL NUEVO ESPACIO DEDICADO EN EXCLUSIVA A IMPULSAR PYMES QUE, COMO LA TUYA, TIENEN MUCHO QUE CONTAR







### Política

El nuevo curso político

# El Gobierno aprueba una catarata de reformas para recomponer sus alianzas

El Consejo de Ministros da luz verde al plan de regeneración democrática

JUAN CARLOS MERINO

Si en algo coinciden Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, pese a los tirones en el seno de la coalición entre el PSOE y Sumar, es en que el objetivo de este nuevo mandato – que aún no cumplió ni su primer aniversario – no es la simple resistencia, en un ejercicio de mera supervivencia política, sino avanzar en las transformaciones de su agenda de reformas progresistas. Al menos mientras puedan.

Y como el presidente asegura que "si se quiere, se puede", pese a la dificultad de sumar mayorías parlamentarias en la actual legislatura, el Consejo de Ministros aprobó ayer un amplio programa de reformas con hasta 31 medidas que afectan al Ejecutivo, pero también al poder legislativo, el Código Penal, el sistema electoral y los medios de comunicación, a desplegar durante los tres años que, salvo imprevisto cambio de guion, restan de mandato. La intención, ahora, es recomponer las maltrechas alianzas del Gobierno.

Rebautizado como "plan de acción por la democracia", para incardinarlo en las directivas y reglamentos de la UE para blindar las democracias y las elecciones libres, obligar a la rendición de cuentas de políticos e instituciones, y combatir las manipulaciones informativas, el Ejecutivo dio así el primer paso para articular el plan de regeneración que Sánchez prometió hace cinco meses, al poner fin a los cinco días de abril en los que barajó su dimisión ante la investigación judicial abierta contra su mujer, Begoña Gómez, por la presunta corrupción que denunció la ultraderecha.

"Transparencia", apuntó la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, como principio general que alienta todo el programa. El Ejecutivo se propone ahora ir aterrizando la treintena de medidas en iniciativas legislativas concretas para remitirlas al Parlamento. Y su éxito dependerá de que el Ejecutivo logre reunir las mayorías parlamentarias necesarias para aprobarlas. Ley a ley. Paso a paso, en un amplio plan que pretende dotar de contenido a la legislatura, más allá de que Sánchez logre o no sacar adelante unos nuevos presupuestos generales del Estado.

Como banderín de enganche en busca de apoyos, y pese a que las propuestas aún carecen del detalle de los textos legislativos, el Gobierno ya incorpora algunas propuestas de los grupos de la mayoría de la investidura o iniciativas



Los ministros Félix Bolaños y Ernest Urtasun presentaron en sociedad el plan de regeneración democrática aprobado por el Gobierno

que decayeron en la anterior legislatura por el adelanto electoral. Aunque ningún apoyo está garantizado de antemano.

"Conseguir las mayorías necesarias para impulsar la agenda legislativa es una de las señas de identidad de este Gobierno", confió no obstante el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones

Bolaños resalta que sumar mayorías para la acción legislativa es una "seña de identidad" del Ejecutivo

con las Cortes, el socialista Félix Bolaños, que presentó en sociedad el plan junto al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en representación de Sumar.

El plan presenta algunas iniciativas de alto voltaje político, aún pendientes de concreción, como es una "reforma integral" del Código Penal para preservar el derecho a la libertad de expresión y la creación artística, tendente a despenalizar los tipos contra las instituciones del Estado o los sentimientos religiosos. Pese a que Bolaños y Urtasun evitaron confirmar explícitamente si se pretende eliminar, por ejemplo, el delito de injurias a la Corona, sí defendieron la adecuación del ordenamiento jurídico español a la

jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en varias sentencias ya apuntó en esta dirección.

Bolaños aseguró que esta reforma penal quiere "garantizar la libertad de expresión y la creatividad artística en lo que son manifestaciones relacionadas con las instituciones públicas". Y Urtasun defendió una reforma "que acabe con los delitos que en el pasado han sido utilizados para condenar y sancionar a varios artistas de nuestro país".

Fuentes gubernamentales resaltaron que "el espíritu" de esta reforma penal es que un rapero no vuelva a dar con sus huesos en la cárcel debido a su expresión artística, como ya ocurrió en sonadas ocasiones. En todo caso, Bolaños anunció que el Gobierno aprobará un proyecto de ley con esta reforma penal, que después habrá de lograr el aval parlamentario. El ministro insistió en confiar en que la reforma podrá obtener un consenso "muy mayoritario".

El Gobierno asume también una de las eternas demandas del PNV, al resucitar la reforma de la ley de Secretos Oficiales, "preconstitucional" según resaltó Bolaños, ya que data de 1968. Y la siempre pendiente derogación de la denominada ley mordaza del PP da un paso más –sin contemplar no obstante las demandas de la izquierda de prohibir el uso de pelotas de goma a los antidisturbios o las devoluciones en caliente de

### Junts rompe otra vez la mayoría

 Junts se sumó finalmente a PP, Vox y UPN para tumbar en el pleno del Congreso la admisión a trámite de la proposición de ley de Sumar para modificar la ley de Arrendamientos Urbanos y limitar el alquiler de temporada y habitaciones. A pesar de que habían anunciado que se iban a abstener, finalmente votaron en contra, por lo que la votación quedó en 172 votos a favor de PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Podemos, BNG, Coalición Canaria

y José Luis Ábalos, exdiputado socialista, y 178 votos en contra. La norma en cuestión consistía en una reforma de la ley de Arrendamientos Urbanos para equiparar los contratos temporales a los de vivienda habitual, y así desincentivar su uso y evitar fraudes que permitan sortear la ley de Vivienda o subir los precios continuadamente. Hace una semana, el PNV tumbó también la posición del Gobierno en relación a Venezuela.

migrantes-, con la propuesta de eliminar las sanciones por el uso de imágenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Entre las iniciativas propuestas figura la obligatoriedad de que todos los gobiernos, también los autonómicos, rindan cuentas a los ciudadanos certificando el nivel de cumplimiento de sus compromisos, con un proyecto de ley de administración abierta, y nuevas iniciativas para combatir la corrupción, con unidades especializadas en la Fiscalía.

Para luchar contra "la desinformación y los bulos" en los medios de comunicación, también se propone reformar las leyes orgánicas que regulan el derecho al honor y a la rectificación, que datan de 1982 y 1984 y que, a juicio de Bolaños, están "claramente obsoletas". La pretensión, resaltó el ministro, es "garantizar que los tribunales puedan dar una respuesta ágil y efectiva a cualquier difamación que se publique".

Con la intención de reforzar la transparencia del legislativo y del sistema electoral, el Gobierno propone hacer obligatorios los debates sobre el estado de la nación en el Congreso, cada año, así como los debates de los candidatos electorales durante las campañas. Los diputados y los partidos políticos también habrán de publicitar sus cuentas y su financiación, con un régimen sancionador en caso de incumplimiento.

"Es una prioridad de este Gobierno garantizar que tengamos una democracia limpia, unos me-

### El PP recibe con cajas destempladas lo que califica como un plan de "degeneración democrática"

dios de comunicación transparentes, y que los ciudadanos reciban una información veraz", resumió Bolaños.

En cuanto a la receptividad que tendrán todas estas medidas entre los grupos, el ministro reconoció que "los apoyos parlamentarios hay que trabajarlos día a día, con cada ley y con cada iniciativa". Aunque, por lo pronto, el programa de regeneración fue recibido con cajas destempladas por parte del Partido Popular, que lo tachó de plan de "degeneración democrática". El portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, denunció que el propio Pedro Sánchez es quien maneja la "máquina de fango que se propone combatir". "Le pararemos los pies", prometió. Y Pepa Millán, de Vox, lo tachó de "arrebato infantil" de Sánchez.

Pero el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, se mostró a su vez "decepcionado" con el plan: "Se ha quedado todo en maquillaje", lamentó. Y, desde Podemos, Javier Sánchez Serna advirtió que difícilmente podrá apoyarlo su formación sin medidas contra el "poder mediático oligopólico".•

### Cambios en un terreno muy sensible

El plan del Gobierno alterará las reglas del ecosistema de medios en España



Una rotativa de prensa en plena producción de la edición de un periódico de papel

JAUME V. AROCA Barcelona

El plan de acción por la democracia presentado por el Gobierno central toma como punto de partida la legislación y las recomendaciones europeas para plantear un total de 31 medidas de largo alcance y aborda cuestiones muy delicadas porque afectan a las reglas del juego en el ecosistema de los medios de comunicación en España.

Entre estas figuran la creación de un registro de propiedad de medios de comunicación y la publicidad institucional; la revisión de los delitos relacionados con el honor y la imagen y la rectificación de noticias, que implicarán la reforma del Código Penal, o una nueva ley que regule las relaciones de los diputados con los grupos de interés (lobbies). En síntesis, estas son las principales medidas:

#### Registro de medios

El plan del Gobierno central, propone la creación de una base de datos de propiedad de los medios de comunicación en el que también debe constar información sobre la inversión publicitaria que reciben.

En este capítulo, el plan aprobado por el Consejo de Ministros –que pivota sobre diversos departamentos, entre ellos, Cultura y Presidencia– también propone el establecimiento de un criterio normativo sobre la publicidad institucional, que deberá asignarse con criterios de transparencia y proporcionalidad, en función de los usuarios.

Esta nueva directriz se regularáen una reforma de la ley de Publicidad Institucional. En este sentido, el plan propone que todas las administraciones queden obligadas a dar a conocer anualmente el balance de inversiones publicitarias, en las que, no obstante, darán un tratamiento singular a los medios que publican en alguna de las lenguas cooficiales.

#### Mediciones de audiencia

Aún en este capítulo, el plan añade, dentro de la modificación de la ley de Publicidad Institucional, una reforma que garantice que los sistemas de medición de audiencia cumplen los principios de transparencia, imparcialidad y proporcionalidad.

El propio plan revela que esta medida pretende evitar la existencia de medios que, sobre la base de mediciones de audiencia propias, justifican unos ingresos publicitarios que no se sustentan por el número de usuarios que tienen realmente, sino en su dependencia de la publicidad institucional que reciben de determinas administraciones.

También en este apartado, el plan propone una reforma de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que asuma competencias en materia de servicios digitales y medios de comunicación. La CNMC, en un rol homologable al del Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación, debería velar así para regular la competencia y que se evite la sobreconcentración de medios de comunicación.

#### Desinformación

Todas estas medidas están imbricadas en el propósito de combatir la desinformación, y en este sentido el plan propone la constitución de una comisión sobre desinformación en el Congreso.

Aún en el capítulo de medios, el plan aprobado por el Gobierno central propone una serie de medidas para proteger el trabajo periodístico, y en este punto anuncia el impulso de una ley que regule el secreto profesional.

Asimismo, en el plan también se propone reglar la figura de la persona que denuncia un caso de corrupción.

#### 'Lev mordaza'

Colateralmente, otra de las medidas que propone es la revisión de la conocida como ley mordaza, aprobada por el PP en el año 2015, en aquellos aspectos relacionados con la utilización de imágenes de actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

En la misma línea, el plan también propone una reforma del Código Penal que reduzca la conflictividad entre la libertad de expresión y la crítica a las instituciones del Estado o a los sentimientos religiosos. La reforma se ampara en la jurisdicción europea. Al menos hasta ahora, el plan no cita específicamente las ofensas a la Corona.

#### Debates electorales

Otro de los aspectos abordados en el plan incluye una reforma de la ley electoral para imponer por ley la celebración anual del debate del estado de la nación o la celebración de debates electorales obligatorios en todas las campañas.

El plan también obliga a las empresas que realizan encuestas políticas a hacer públicos los datos anonimizados con los que han elaborado sus pronósticos.

#### Mayor transparencia

El plan de regeneración, tal y como lo definió en su día el presidente del Gobierno, también propone medidas que afectan a la propia Administración y, en este capítulo, propone la reforma del reglamento del Congreso y el Senado con el objetivo de reforzar la obligación de los miembros de las Cortes a presentar con mayor rigor y precisión sus declaraciones de bienes y sancionar a aquellos que presenten informaciones falsas.

En el mismo sentido, el plan propone la aprobación de una ley de grupos parlamentarios en la que se regule las relaciones de los diputados con los grupos de interés (lobbies).

Todavía en este capítulo, el plan propone reforzar las sanciones a aquellos partidos que presenten sus cuentas inadecuadamente.

El Gobierno, por su parte, también se obliga a rendir cuentas públicamente cada seis meses, una medida que pretende hacer extensivas a todas las administraciones.

#### Ley de Secretos Oficiales

El plan añade también la reforma de la ley de Secretos Oficiales vigente desde 1968, por lo tanto preconstitucional, para adecuarlo a la normativa europea y a la realidad política actual.

o es un giro copernicano de 180 grados para cambiar de rumbo, es un plan 360. Así resumen en el PP la estrategia que seguirán a partir de ahora una vez la amnistía y el próces en Catalunya se dan por amortizados a la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre los término de la ley. Y lo más importante, no habrá elecciones generales a corto plazo.

El centro de gravedad de los populares continuará ahondando en el olvido penal, la financiación autonómica o la crisis de Venezuela para desgastar al Gobierno. De ahí no se moverán, pero la intención de Génova es encarar una nueva etapa que pivote en propuestas económicas y sociales con las que ampliar la base electoral y de paso tentar a los partidos conservadores que dan apoyo a Pedro Sánchez en el Congreso.

El plan de acción en inmigración que firmaron hace unos días Fernando Clavijoy Alberto Núñez Feijóo en Canarias, para presionar al Gobierno, es un ejemplo de

### La agenda social de Feijóo

Silvia Angulo



estas políticas propositivas que ha puesto en marcha el PP: sorprender a Sánchez. El presidente acusa a Feijóo de estar en contra de todo lo que propone el Gobierno y ser incapaz de ofrecer alternativas. El líder del PP, al final, consiguió pactar un proyecto directamente con Coalición Canaria a espaldas del Ejecutivo.

También la presentación desde Alicante de una ley de conciliación familiar para la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años. Lo hizo junto a Carlos Mazón, el primero de los presidentes autonómicos que se movió del frente común sobre la financiación escenificado en la solemne foto ante el palacete de los Duques de Pastrana. Y habrá más iniciativas de este estilo en las próximas semanas, relacionadas con la vivienda, una de las grandes preocupaciones de los jóvenes, o vinculadas a la microeconomía o conciliación familiar para disputarle la agenda social al Gobierno de Sánchez. Son medidas que no cuestionan los datos macroeconómicos de los que hace gala el Ejecutivo, pero con ellas se pretende captar el malestar y el descontento de las clases medias por el devenir de su economía.

Una manera de ampliar el foco electoral y, de paso, poner en contradicción a partidos de centroderecha como el PNV o Junts en las votaciones del Congreso. Feiióo está buscando las coincidencias ideológicas con los jeltzales. Así ocurrió con el

reconocimiento de Edmundo González como presidente electo de Venezuela. A Junts se le espera, pero aún no es su mo-

En Catalunya, el PP catalán también debate sobre la oposición que deberán hacerle a Salvador Illa los próximos años. Obtuvieron buenos resultados en las pa-

### El Partido Popular espera a Junts, pero aún no es su momento

sadas elecciones autonómicas, pero en Génova son conscientes de que será difícil llegar a la Moncloa si no crecen en Catalunya. Por lo pronto, se está a la espera de ver cómo evoluciona el pacto entre PSC y ERC, y en el horizonte podrían plantearse cambios para ampliar el foco y buscar un espacio hacia el centro.

### El Gobierno se reunirá con el PP para negociar el reparto de niños migrantes

El Consejo de Ministros inicia el trámite para llevar al TC el protocolo canario

**JOAQUÍN VERA** Madrid

La escalada de tensión entre el Gobierno central y el autonómico canario, a cuenta de la acogida de los niños y adolescentes que siguen llegando en cayucos al archipiélago, subió ayer un nuevo peldaño con la activación del procedimiento con el que el Tribunal Constitucional deberá dejar claro a quién corresponde siempre la protección de estos menores.

El Consejo de Ministros acordó ayer solicitar con carácter urgente un informe al Consejo de Estado sobre el nuevo protocolo publicado la semana pasada en el Boletín Oficial de Canarias, en el que se sostiene que los menores que llegan sin acompañamiento familiar no están desamparados, sino bajo la custodia de la Policía o la Guardia Civil, por lo que corresponde al Estado su primera acogida. Un movimiento que fue criticado por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, quien volvió a animar al Gobierno a sentarse con el Partido Popular para negociar la reforma de la ley de Extranjería porque "va más en el interés del menor que plantarse en un recurso en el Constitucional".

Precisamente el Gobierno central avanzó ayer una nueva reunión con el Partido Popular para reactivar las negociaciones con las que establecer un reparto obligatorio de menores migrantes entre todas las comunidades autónomas. Fue el ministro de Política Territorial, Angel Víctor Torres, quien reveló esta próxima cita, que cuenta con el visto bueno de Génova. Más tarde, fuentes del Partido Popular rebajaban las

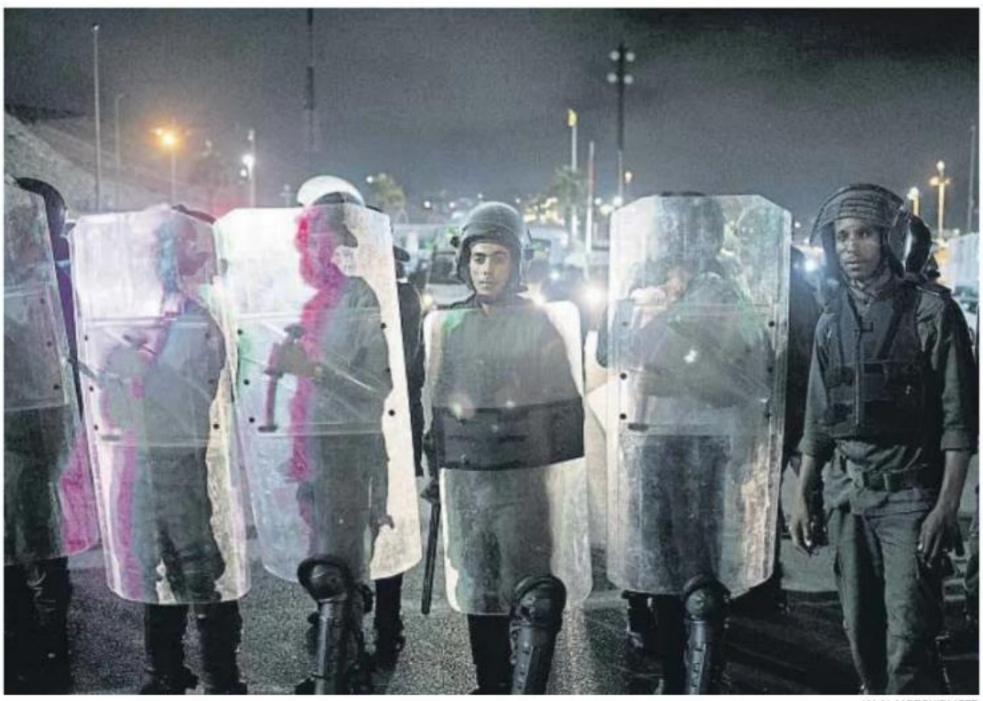

Frontera de Ceuta La policía de Marruecos impidió ayer otra vez que grupos de jóvenes entraran en territorio español en un nuevo intento de asalto masivo

### El ministro Torres avanza la próxima reunión para reformar el artículo 35 de la ley de Extranjería

ministro: expectativas del "Cuando se quiere llegar a acuerdos no se anuncian los contactos". No obstante, desde el partido de Alberto Núñez Feijóo insisten en que siempre han puesto voluntad para abordar al asunto, pese a que fue su bancada en el Congreso de los Diputados, que votó junto a Vox y Junts, la que hizo naufragar el intento de reforma del artículo 35 de la ley de Extranjería con el que establecer la nueva redistribución obligatoria.

Conscientes, a un lado y a otro, de que esa negociación no será exprés, el Gobierno ve ahora urgente dar respuesta al nuevo protocolo canario en el que se contempla que Canarias solo se hará cargo de los menores que lleguen en cayucos una vez cuenten con expedientes individualizados, si han sido correctamente identificados y siempre y cuando tenga plazas disponibles. El Gobierno de Pedro Sánchez entiende que no solo este protocolo vulnera el

reparto de competencias entre el Estado y la comunidad autónoma, sino también el acuerdo que el Ejecutivo canario aprobó el 2 de septiembre para pedir a las ONG que gestionan sus centros que no admitan a más menores sin su permiso. Además, considera que el protocolo canario limita las competencias autonómicas sobre menores, modifica el concepto jurídico de desamparo, impone obligaciones a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y regula "cuáles deben ser las actuaciones del Estado en el ejercicio de sus competencias".

"Como consecuencia de todo ello", añadía el ministerio de Angel Víctor Torres en un comunicado, "el Gobierno debe velar por la protección del interés superior del menor, ya que puede darse una desprotección grave del mismo, como ha puesto de manifiesto la Fiscalía", y puede producirse "un riesgo de incumplimiento de obligaciones internacionales del Reino de España en relación con la protección de menores".

Una vez recabado el preceptivo dictamen del Consejo de Estado, explican fuentes ministeriales, se procederá a solicitar al Tribunal Constitucional la nulidad de las actuaciones impugnadas, y que se declare la competencia autonómica para la protección de todos los menores en su territorio, estén o no bajo custodia de las fuerzas y

### Infancia ya tiene el borrador sobre los recursos de cada comunidad autónoma para acoger menores

cuerpos de seguridad del Estado o de otros servicios estatales, remitiendo el concepto de desamparo a lo dispuesto en la legislación civil del Estado.

El protocolo canario marcó la agenda de la comisión interministerial que se celebró ayer en la Moncloa con la participación de los titulares de los ministerios del Interior, Derechos Sociales, Migraciones, Juventud e Infancia y Política Territorial. De ahí salió la intención de reactivar las negociaciones con el Partido Popular en el próximo encuentro, al que estará invitado Fernando Clavijo. En la interministerial, según fuentes próximas a la reunión, la ministra Sira Rego anunció que ya cuenta con un borrador sobre los recursos con las que cuenta cada comunidad autónoma para acoger a menores migrantes. Un asunto que se abordará en el encuentro con el PP, en el que también se tratará de poner cifras a la manera de financiar estas redistribuciones.

# Albares exige a Caracas que le informe sobre los españoles detenidos

Maduro rechaza que los dos bilbaínos hiciesen turismo y los define como terroristas

**JULIO HURTADO** 

Madrid

Se agrava la crisis diplomática por la detención de dos ciudadanos españoles en Venezuela, acusados por el régimen chavista de preparar actos terroristas encaminados a derrocar al presidente Nicolás Maduro.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, reiteró ayer que ninguno de ellos tiene vinculación con organismos públicos españoles, "y mucho menos con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI)". Así se lo había confirmado, según dijo en los pasillos del Senado, la titular de Defensa, Margarita Robles, que es la responsable de los servicios secretos españoles.

Apelando a la Convención de Viena y a través de canales diplomáticos tanto en Caracas como en Madrid, Albares exigió al canciller venezolano, Yván Gil, que confirme la identidad de los detenidos, informe de dónde se encuentran y explique qué cargos se les imputan. Y, por otra parte, garantizó, "por supuesto" y "como siempre", la protección consular de los bilbaínos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa Valdovinos, con cuyas familias está "en contacto" continuo la legación espa-

Reunión en las Cortes. Alberto Núñez Feijóo se reunió con Edmundo González Urrutia ayer en el Congreso



ñola en el país caribeño.

Desde Venezuela, sin embargo, Maduro no rebajó un ápice la tensión y llamó "terroristas" a los dos detenidos, que, reiteró, pretendían desestabilizar su Gobierno en connivencia con el espionaje estadounidense, la CIA, agencia con la que colaboraban como "agentes encubiertos". "Fueron capturados con plena prueba de las acciones que traían para asesinar gente y colocar bombas", afirmó el líder bolivariano, que descartó que ambos se encontraran en Puerto Ayacucho, donde fueron detenidos, "paseando" como turistas, sino que iban preguntando "cómo comprar explosivos" y estaban tratando de "contactar con grupos que quisieran hacer algún trabajo especial".

Mientras tanto, en Madrid, el opositor Edmundo González se reunió ayer con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que insistió en pedir al Gobierno que lo declare presidente electo.

### Bolaños pide respeto al Supremo ante las críticas por la amnistía

C.G. Madrid

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, exigió ayer respeto para el Tribunal Supremo y "todos" los jueces del país ante las críticas de Junts, que han llegado a calificar a los miembros del Alto Tribunal de prevaricadores por no aplicar la ley de Amnistía en los casos de malversación de caudales públicos, como por ejemplo a Carles Puigdemont.

Bolaños contestó tras la intervención del senador de Junts Eduard Pujol, quien espetó en la Cámara Baja que "las leyes aprobadas en las Cortes se deben respetar". El dirigente independentista advirtió que las leyes que reciben el sí del Congreso "también deben ser respetadas por los jueces que andan por Madrid y por el Supremo con tricornio 3.0, ¿sí o no?", dijo Pujol en el arranque de su intervención durante la sesión de control al Gobierno en el Senado.

El titular de Justicia calificó de "inaceptables" las acusaciones vertidas contra los jueces del Supremo. "No le puedo tolerar esta falta de respeto", insistió.•



1 de octubre de 2024



9:00 horas



Borsa de Barcelona, Passeig de Gràcia 19

Desde BBVA, La Vanguardia y Cecot, te invitamos a este evento en el que participarán personalidades referentes del mundo empresarial catalán y donde se explorarán los retos a los que se enfrentan las empresas actualmente, así como las claves en sus estrategias para impulsar el progreso económico de Cataluña.





+ Información

### El PSOE avisa al PNV de que su pacto en Euskadi peligra si se acerca al PP

Feijóo buscará la coincidencia ideológica con los jeltzales para desgastar a Sánchez

ANDER GOYOAGA

Bilbao

El apoyo del PNV a la proposición no de ley para reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela ha mostrado al PP un flanco por el que desgastar al Gobierno de Pedro Sánchez. La posición de los nacionalistas vascos en aquella votación, hace una semana, no obedeció a una voluntad de dar un giro en su apoyo al Ejecutivo de coalición, pero enseñó a los populares que pueden encontrar la coincidencia ideológica y laminar uno de los anclajes sobre los que se sustenta la legislatura. Alberto Núñez Feijóo piensa ya en incidir en esa estrategia, mientras el PSE advierte al PNV de que están en juego sus alianzas en Euskadi.

La votación en torno a las elecciones de Venezuela que ha cambiado la perspectiva del PP con respecto al PNV llegó en un momento de distanciamiento y tensión entre ambas formaciones, algo que se mantiene una semana después. Los jeltzales tienen claro que mantendrán su apoyo al Gobierno de Sánchez y tienen mucho interés en que la legislatura perdure. La continuidad del mandato gracias a su apoyo es el mejor seguro para blindar su alianza con el PSE en el País Vasco y la vía que puede permitir avanzar en el cumplimiento de los compromisos ligados a la investidura. Los jeltzales, además, no atisban una alternativa que no comporte la suma de Vox, algo inasumible.

La proposición del PP con respecto a Edmundo González, sin embargo, dejó sin margen al PNV, muy condicionado por la posición contraria a Maduro tanto de la diáspora vasca en Venezuela como de una parte del empresariado local. Los nacionalistas, además, aprovecharon esta circunstancia para marcar perfil propio frente a EH Bildu y lanzar una advertencia al Gobierno.



El lehendakari, Imanol Pradales, con el secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza

### El líder del PSE, Eneko Andueza, advierte a los nacionalistas de que "no conviene jugar con la estabilidad"

El resultado es conocido. El PP y los sectores mediáticos afines lo celebraron como un nuevo golpe a Sánchez. Y el PNV tuvo que enviar mensajes en las horas posteriores para dejar claro que su apuesta pasa por dar continuidad a la legislatura.

Una semana después, el PP sitúa la votación prácticamente como un punto de inflexión que les muestra el camino. Los populares quieren dar una vuelta a la oposición que han protagonizado durante el primer año de legislatura y pasar de una estrategia de derribo a una de desgaste del Gobierno.

Dentro de esa estrategia, es clave atraer al PNV -y también a Junts- buscando la coincidencia ideológica en diferentes medidas legislativas. Un buen ejemplo tiene que ver con la vivienda. Conscientes de que a los jeltzales no les gusta en absoluto la ley de Vivienda, preparan el borrador de una norma alternativa que pueda satisfacer sus posiciones.

La operación no es sencilla, pero de salir adelante supondría un golpe de calado para el Gobierno y avanzaría en ese martilleo a los cimientos de la legislatura. No es el único frente. El PP trabaja en la misma línea en ámbitos como el de la conciliación. De surtir el efecto buscado, esta línea permitiría a los populares, además de desgastar al Gobierno, proyectar mayorías alternativas y comenzar a mostrar un perfil capaz de atraer a votantes moderados.

Lo que no está claro es que el PNV se vaya a prestar a esta estrategia, por más que el PP estreche el margen. Los jeltzales, inmersos en una renovación que culminará con una asamblea casi refundacional la próxima primavera, tienen mucho que perder si la legislatura se cierra prematuramente. Y el PSE, el socio que le permite gobernar en las principales instituciones vascas, ya ha lanzado una advertencia. "No conviene jugar o especular con la estabilidad que tenemos en las instituciones", señaló Eneko Andueza, líder de los socialistas vascos.

### Mercedes González volverá a dirigir la Guardia Civil

JOAQUÍN VERA

Madrid

La exdirectora de la Guardia Civil Mercedes González, que estuvo tan solo unos meses en el cargo, volverá a dirigir el instituto armado, después de que Leonardo Marcos haya presentado su renuncia. Marcos, que llegó al cargo después de la salida de González para incorporarse en las listas del PSOE de las últimas elecciones generales, trasladó al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el pasado jueves su renuncia al cargo por motivos personales.

La salida de González en junio del 2023 causó un gran malestar en el seno del Ministerio
del Interior. Sin embargo, ahora su titular la vuelve a recuperar tras haber recibido el visto
bueno de la ministra de Defensa, Margarita Robles, según
fuentes ministeriales. Así, el
Consejo de Ministros nombró
ayer a González como nueva
directora general de la Guardia
Civil, después de que el lunes
renunciase a su acta de diputada en el Congreso.

González es muy próxima al ministro de la Presidencia. Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, además de contar con la confianza del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. De hecho, cuando la primera mujer que dirigió la Guardia Civil, María Gámez, se vio obligada a dimitir por la imputación por corrupción de su marido -en un caso que quedó finalmente archivado-, fue la cúpula socialista la que impuso el nombre de González como su sustituta, pese a las reticencias de Interior. También cuenta con el respaldo de Robles, algo con lo que no contaba Gámez, a cuya toma de posesión ni siquiera acudió la titular de Defensa.

### TE ESTAMOS BUSCANDO

TE ATREVES A PONERTE DELANTE DE 10 MILLONES DE PERSONAS PARA HABLAR DE FÚTBOL?

En Mundo Deportivo queremos fichar a las próximas estrellas de nuestras redes sociales



Escanea el código o visita el Instagram de Mundo Deportivo y conviértete en **#MDCreator** 



información

#MDCREATOR

mdcreator.mundodeportivo.com

(a) @mundodeportivo





1) Graba un vídeo de 1 minuto hablando de fútbol

Publicalo en Instagram o TikTok con el hashtag #MDCreator y menciona a @mundodeportivo

### Illa nombra 98 altos cargos y mantiene a 47 del ejecutivo de Pere Aragonès

La Generalitat eleva el techo de gasto hasta los 37.783 millones para los presupuestos

**LUIS B. GARCÍA** Barcelona

El nuevo Govern de la Generalitat asegura que no es fruto de ningún pacto con Esquerra para la investidura del president Salvador Illa, pero aun así ha decidido mantener en su puesto a 47 altos cargos que trabajaban en el ejecutivo de Pere Aragonès. Se trata de casi la mitad de los 98 altos cargos que se han nombrado hasta ahora, que por su perfil "técnico" y "por su profesionalidad y su compromiso" se mantendrán en el Govern de Illa.

Estos 47 altos cargos que permanecen en sus puestos son sobre todo secretarios y directores generales. Fuentes del Govern admiten que entre ellos puede haber alguno con el carné de ERC, pero insisten en que se ha valorado, sobre todo, su buen hacer en sus respectivas tareas. Son en su mayoría funcionarios de carrera, que han demostrado "una vocación clara de servicio público y la máxima exigencia en el desarrollo de las políticas del Govern" y que han hecho "una buena labor" en la Generalitat, defendió ayer la portavoz, Sílvia Paneque.

De hecho, en su comparecencia en el Parlament para dar cuenta de la formación del nuevo Govern. Illa va apuntó la "transversalidad" con que pretendía dotar a su Ejecutivo, en la que pesaría sobre todo la profesionalidad y la experiencia, en detrimento del color político. "El PSC no tiene suficiente gente para ocupar todos los puestos de responsabilidad del Govern", señaló en réplica a las críticas del líder del PP catalán, Alejandro Fernández. "Afortunadamente, tenemos que contar con profesionales, con servidores públicos", remarcó el president.

Al Ejecutivo socialista todavía le quedan otros 22 altos cargos por nombrar, sin contar los altos directivos de las diferentes em-



El president Salvador Illa recibió ayer por la tarde en Palau a Jordi Pujol

### El president se reúne con Jordi Pujol en Palau

 El president de la Generalitat, Salvador Illa, se reunió ayer por la tarde con Jordi Pujol en Palau. El encuentro, a puerta cerrada, forma parte de la ronda de reuniones que el jefe del Ejecutivo socialista está manteniendo con sus antecesores en el cargo. Pujol ha sido el segundo president en acudir a la cita, después del socialista José Montilla, que fue recibido en audiencia el pasado jueves. Para Illa, Pujol es el artífice de "la segunda gran

transformación de Catalunya" tras la recuperación de la autonomía, y "una de las figuras más relevantes de la historia política de Catalunya", según apuntó ayer en las redes sociales. Además, el Govern informó ayer de que el próximo en pasar por Palau será Artur Mas, y que la voluntad de Illa es reunirse con "todos los presidentes de la Generalitat" en esta ronda, por tanto también con Quim Torra y Carles Puigdemont. La porta-

voz del Govern, Sílvia Paneque, se limitó a señalar al respecto que aún no están cerrados estos encuentros y que en el momento en que se cierren se informará de ellos. En cualquier caso, Paneque situó estas reuniones en un contexto de "normalidad institucional", de "continuidad y respeto a la institución de la Generalitat". Un respeto en el que la portavoz incluyó la audiencia de Illa con el rey Felipe VI de hoy en la Zarzuela.

presas públicas, cuyos nombramientos, en muchos casos, no se realizan mediante acuerdo del Consell Executiu sino en el seno de los respectivos órganos de dirección. Así, queda pendiente conocer el relevo, si así se decide, en empresas y entes públicos de calado como Ports, Aeroports, el Institut Català de Finances, la Agència Catalana de l'Aigua, o la Agència Tributària de Catalunya, cuyo papel será crucial para el despliegue del acuerdo con ERC para la financiación singular de Catalunya, y para el que el Govern aún busca también un perfil "técnico".

Precisamente, la financiación sigue siendo uno de los asuntos que sobrevuelan en la actualidad la política de Catalunya y España, junto con el devenir de los presupuestos, los generales y los catalanes, del 2025. Ayer, el Govern fijó en 37.783 millones de euros el te-

### El Govern aún tiene que nombrar 22 directivos y a los responsables de las principales empresas públicas

cho de gasto no financiero de la Generalitat para el año que viene, que supone un aumento del 12,8% respecto al 2023, el último año en aprobarse unos presupuestos. Esta cantidad marca el límite de asignación de recursos para el ejercicio que viene y supone "un primer paso", pero "firme", para la elaboración del proyecto de presupuestos del año que viene, que el Govern quiere que estén aprobados el 1 de enero.

Paneque volvió a situar ayer como socios "prioritarios" a quienes permitieron la investidura de Illa -ERC y Comuns-, pero también tendió la mano al resto de grupos parlamentarios.

El Govern apenas ha iniciado contactos incipientes con republicanos y ecosocialistas, pero remarca que la negociación presupuestaria, aun siendo prioritaria, no bloqueará sus trabajos para la implementación del modelo de financiación singular, que requiere del concurso del Gobierno central y que irá "en paralelo", aclaró la portavoz, a la tarea presupuestaria en Catalunya..

Clubvanguardia Exclusivo suscriptores

OFERTAS, DESCUENTOS Y PLANES EXCLUSIVOS PARA SUSCRIPTORES

clubvanguardia.com



LAVANGUARDIA

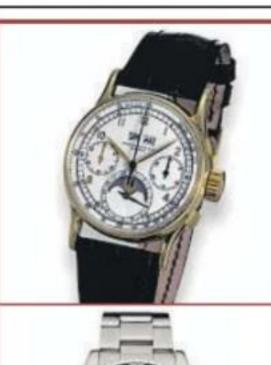

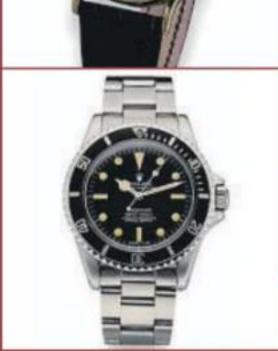

### COMPRO RELOJES COMPRO ORO **COMPRO BRILLANTES**

-Joyería Gracia desde 1980 -

**ESPECIALISTAS EN:** 

RELOJES GRANDES MARCAS - BRILLANTES - JOYAS ANTIGUAS Y DE ÉPOCA - MONEDAS

PAGAMOS AL CONTADO Y AL MEJOR PRECIO MÁS DE 40 AÑOS EN LA COMPRA-VENTA NOS AVALAN

www.joyeriagracia.com PASEO DE GRACIA 46 - TIENDA · BARCELONA 932 155 551

### LAVANGUARDIA

PRESIDENTE-EDITOR JAVIER GODO, CONDE DE GODO

DIRECTOR Jordi Juan

DIRECTORES ADJUNTOS Lola García Miquel Molina Enric Sierra

ADJUNTOS AL DIRECTOR Enric Juliana Manel Pérez

SUBDIRECTORES Isabel Garcia Pagan Lluis Uria Joel Albarrán Lucía González

### El nuevo gobierno europeo

El giro derechista visto

en las elecciones de junio

tiene su reflejo en el

Ejecutivo comunitario

Ribera, vicepresidenta y

comisaria de Competencia,

será uno de los pesos

pesados de la Comisión

rsula von der Leyen, reelegida en julio como presidenta de la Comisión Europea para un segundo mandato de cinco años, desveló ayer la composición del nuevo ejecutivo comunitario, caracterizado por su derechización respecto al anterior, reflejo del giro conservador registrado en las elecciones europeas celebradas entre los días 6 y 9 del pasado mes de junio.

La competencia, la seguridad y la crisis climática parecen objetivos prioritarios del nuevo gobierno europeo. Von der Leyen prefirió concretar estos objetivos en la fórmula "prosperidad, seguridad y democracia". Difícilmente podrían ser las cosas de otro modo, dada la necesidad europea de avanzar por la decisiva senda del desarrollo tecnológico, para así fortalecer su industria y poder hacer frente a las muy agresivas

de Estados Unidos y China; o de capear la inestabilidad derivada de la invasión rusa de Ucrania; o vista la imperiosa necesidad de paliar los efectos de la crisis climática. Von der Leyen, en un ejercicio de pragmatismo, ha primado pues estas cuestiones, y postergado en cierta medida otras, por ejemplo los valores comunitarios, que no siempre asume como propios la pujante ultraderecha, o la paridad, pese a sus denodados, y no poco exitosos esfuerzos por implementarla: el 40% de los 26 comisarios serán mujeres. Y, de las seis vicepresidencias ejecutivas, cuatro han correspondido también a mujeres.

Desde una óptica española, resulta muy destacable la elección de Teresa Ri-

bera, actual vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica del Gobierno español, como titular de una de las seis vicepresidencias del ejecutivo europeo, concretamente la de Transición Limpia, Justa y Competitiva. Ribera será además comisaria de Competencia, cargo de gran relevancia en el que sucederá a la danesa Margrethe Vestager, que no vaciló al decidir enfrentarse a la tecnológica Apple para que corrigiera su política de baja tributación en Europa. Las próximas responsabilidades de Ribera la convierten en una de las figuras con más protagonismo e incluso poder, tras Von der Leyen, en el seno de la Comisión Europea.

Pese a la notoriedad adquirida por esta política madrileña, con un perfil de centroizquierda y años de compromiso en la lucha medioambiental, la nueva Comisión destaca, como apuntábamos, por su derechización. Entre los 26 miembros del nuevo colegio de comisarios, 14 pertenecen al Partido Popular Europeo (sin contar a la presidenta Ursula von der Leyen), cinco son liberales, otros cuatro son socialistas, dos pertenecen a formaciones ultraderechistas y uno es

Dejando a un lado la otorgada a Ribera, las otras cinco son para la liberal estonia Kaja Kallas, nueva alta representante para Política Exterior y Seguridad, que releva a Josep Borrell; la popular finlandesa Henna Virkkunen (Soberanía, Tecnología, Seguridad y Democracia); el liberal francés Stéphane Sé-

journé (Prosperidad y Estrategia industrial); el ultraderechista italiano Raffaele Fitto (Cohesión y Reformas) y la socialista rumana Roxana Minzatu (Formación). Cabe subrayar, entre estos nombres recién mencionados, los de dos políticas destinadas a tareas relacionadas con la Defensa, y ambas procedentes del área báltica, especialmente sensibles por tanto a la latente amenaza expansionista de la Rusia que rige Vladímir Putin.

El nuevo gobierno europeo -cuyos miembros, una vez obtenido el preceptivo visto bueno del Parlamento Europeo, deberían entrar en funciones el primero de diciembre- afrontará una situación muy distinta de la que conocieron sus antecesores cinco años atrás.

Las guerras en curso en Ucrania y en Gaza, las flaquezas de la industria europea frente a las economías de Estados Unidos y de China, así como la necesidad de no perder más tiempo en la lucha contra la crisis climática, dibujan un abanico de desafíos más apremiante que el de un lustro atrás.

Está por ver que este ejecutivo de perfil más conservador, y por tanto con algún miembro menos sensible a la agenda verde, vaya a cumplir todas sus obligaciones con la mayor diligencia posible. Y, sin embargo, ningún ciudadano europeo razonable debería discutir que eso es ahora más necesario que nunca.

independiente. Este corrimiento se refleja también en las vicepresidencias.

### IMPERFECTOS

Màrius Carol

**FUTUROS** 



### Una mala decisión

aruja Torres declara esta semana en una entrevista en ElDiario.es que "cada tres generaciones hay un país que se suicida porque ha olvidado su pasado". Ciertamente, toca pasar página de las tragedias, pero no hay que quitar el punto de los libros de historia para poderlos repasar de vez en cuando, a fin de no cometer los mismos errores. Y para evitar suicidios, por usar las palabras de la periodista.

Por eso debería preocupar que el PP derogue la ley de Memoria Democrática de Baleares, cuando este partido facilitó con sus votos su aprobación. Los populares han roto aparentemente con Vox, pero, como los necesitan, tragan sapos sin que de momento se les indigesten. Recordemos que el presidente de la Cámara balear es Gabriel Le Senne (Vox), quien al abordar un primer debate sobre la memoria arrancó una foto-

### El PP balear vota contra la ley de Memoria que aprobó en su día, para contentar a Vox

grafía de mujeres asesinadas durante el franquismo de la mesa de la vicepresidenta socialista y la rompió compulsivamente.

El PP ha justificado su compromiso de derogar la norma vigente con una proposición donde se dicen cosas tan discutibles como que nunca ha habido un relato consensuado sobre la II República, la Guerra Civil o el franquismo. O que la derogación es para evitar la manipulación histórica y el uso partidista de las víctimas. Lo que, dicho así, ofende, pues las víctimas no merecerían aparecer como argumento, cuando han sido largamente olvidadas y a menudo ofendidas. La última vez, por Le Senne con su número extemporáneo.

El hispanista Paul Preston ha escrito que el movimiento de la memoria histórica, que empezó a gestarse en España en este siglo, causó incomodidad no solo a los perpetradores de atrocidades o a sus familiares, sino también a quienes sentían nostalgia de Franco y aun entre sectores que acabaron beneficiándose de la dictadura. Eso ocurría en un país donde no existía un censo de los muertos de la guerra y donde permanecían miles de fusilados en las cunetas.

No se trata de remover heridas del pasado que la transición cauterizó, sino de no caer en el olvido de las víctimas. Es un deber moral, como la decisión del PP balear es un error. Y una mala lección de historia.

### APUNTES DEL NATURAL – JL MARTÍN



### Europa cierra sus puertas

#### Lluís Foix



ué feliz me sentí aquel día de 1999 cuando salí de casa, llegué al aeropuerto, tomé un avión que me condujo a Munich y solo cuando me registré en el hotel me pidieron el pasaporte. El tratado de Schengen permitía la libre circulación de personas por los países

que lo habían ratificado, 25 de los 27 miembros de la Unión, más Islandia, Suiza, Noruega y Liechtenstein.

Había caído el muro de Berlín en 1989 y Europa se reconciliaba consigo misma tras las dos debacles mundiales del siglo pasado. Se respiraba optimismo porque habían caído las barreras humanas y políticas en el epicentro global de las grandes tragedias.

Las guerras levantan muros y fronteras, introducen
pasaportes, controlan al extranjero y promueven el nacionalismo de los estados.
Josep Maria de Sagarra
cuenta en sus memorias que
quiso terminar en 1914 por
considerar que a partir de la
Gran Guerra llegó la barbarie al continente, que se podía ir en tren de Barcelona a
cualquier capital europea,
incluso a San Petersburgo,
sin que nadie le pidiera la

identificación. Una bolsita con unas cuantas onzas de oro bastaba para circular libremente por aquella Europa que vivía en paz desde la guerra franco-prusiana de 1870.

El tratado de Schengen sigue vigente, pero no se aplica en su totalidad. Es más, aquella idea de fraternidad europea y de reencuentro de una civilización milenaria está siendo sustituida por un miedo colectivo al forastero que provoca grandes choques políticos y sociales. Europa se cierra y me temo que las advertencias y recomendaciones del informe Draghi para no quedar descolgada de Estados Unidos y China caigan en saco roto.

Cuando España levantó las alambradas en Ceuta y Melilla para cerrar el paso a inmigrantes africanos en situación ilegal se pensó que era una medida circunscrita a dos enclaves concretos. Entre el 2014 y el 2023 la longitud de las barreras en el seno de la Unión Europea y en sus fronteras exteriores ha aumentado de 315 a 2.163 kilómetros. Este año se añadirán otros 245 kilómetros.



### Los muros no son la solución al problema migratorio que trastorna la política europea

El espectro de la guerra de Putin contra Europa en tierras de Ucrania puede explicar el temor a no perder la integridad territorial en los países del Este y la Mitteleuropa. Pero no es un miedo geopolítico, sino social, que se manifiesta en la llegada de migrantes que cruzan las fronteras europeas en busca de horizontes vitales de libertad, dignidad y trabajo. Huyen de la miseria, de la guerra y de las persecuciones.

Todos los países fronterizos con Bielorrusia y Rusia respondieron con alambradas kilométricas. La agencia de la UE para controlar las fronteras, Frontex, registró en el 2023 la llegada de 380.000, una cifra semejante a los tiempos previos a la pandemia. El flujo más potente de migrantes llega atravesando el Mediterráneo o alcanzando las islas Canarias.

Angela Merkel empezó a perder popularidad cuando en el 2014 autorizó la entrada de un millón de sirios que huían de la guerra en su país. Su argumentación es compartida por muchos al justificar la entrada de extranjeros por razones de

crecimiento económico y para corregir la curva del invierno demográfico que vive Alemania y toda Europa.

Creció la extrema derecha hasta el punto de que gana elecciones en länder alemanes del este. El Gobierno Scholz controla sus ocho fronteras que limitan con países vecinos. Suecia abonará 30.700 euros a los inmigrantes que ya viven y trabajan en el país si lo abandonan y regresan a su tierra de origen. Estos días murieron ocho migrantes en las aguas del canal de la Mancha al querer alcanzar Inglaterra desde Francia. El primer ministro laborista, Keir Starmer, visitó Roma y elogió la política de Meloni de frenar drásticamente la llegada de migrantes enviándolos a Albania o devolviéndolos a sus países de origen.

Paradójicamente, Europa necesita a los inmigrantes para mantener sus economías y frenar su envejecimiento. Pero no los quiere. Levanta muros, los expulsa o los trata como un problema. Seguirán viniendo si no se exploran políticas migratorias integradoras en un marco legal compartido por todos los países de la UE.

O Paradójicamente, Europa
necesita a los inmigrantes para mantener sus economías y frenar su envejecimiento. Pero no los quiere. Levanta
muros, los expulsa o los trata como un problema. Seguirán viniendo si no se exploran políticas migratorias integradoras en un marco legal compartido por todos los países de la UE.

O Paradójicamente, Europa
necesita a los inmigrantes para mantener sus economías y frenar su envejecimiento. Pero no los quiere. Levanta
muros, los expulsa o los trata como un problema. Seguirán viniendo si no se exploran políticas migratorias integradoras en un marco legal compartido por todos los países de la UE.

O Paradójicamente, Europa
necesita a los inmigrantes para mantener sus economías y frenar su envejecimiento. Pero no los quiere. Levanta
muros, los expulsa o los trata como un problema. Seguirán viniendo si no se exploran políticas migratorias integradoras en un marco legal compartido por todos los países de la UE.

O Paradójicamente, Europa
necesita a los inmigrantes para mantenecesita a los inmigrantes para mantenecesit

# hora estamos preparados para neutralizar el nacionalpopulismo que se extiende por Europa, porque, tras las atrocidades realizadas en nombre de la nación en la Segunda Guerra Mundial, hemos aprendido a desenmascarar y combatir a los profetas, magos, hechiceros y charlatanes que en los años treinta del pasado siglo consiguieron dominar y convencer a millones de personas, llevándoles a combatir por la expansión de su nación y realizar o consentir el exterminio de millones

de judíos en nombre de salvar a su pueblo.

Ahora que estamos preparados para combatir con éxito al nazismo, al fascismo y a cualquier forma política totalitaria que pretenda controlar a los individuos, resulta que no podemos, no queremos o no sabemos qué hacer para detener el avance del nacionalpopulismo que se extiende por toda la Unión Europa y que ya se ha consolidado en Alemania, Francia, Italia y España.

En muy poco tiempo, muchos ciudadanos han pasado de estar implicados en la defensa de la democracia, la libertad de mercado y el Estado de bienestar a apoyar

### Populismo con y sin democracia

### Fèlix Riera



la activación de los prejuicios, la intolerancia, la coacción, el miedo.

Ahora que estamos preparados para combatir el nacionalpopulismo asaltan las dudas políticas de cómo parar el ascenso de partidos políticos como Alternativa para Alemania, Reagrupamiento Nacional en Francia, Hermanos de Italia o Vox y Aliança Catalana en España. Todos ellos basan su acción política en recuperar la divisa que

proclama "Francia para los franceses" y aplicarla a sus países. Millones de alemanes, franceses, italianos y españoles votan a fuerzas políticas que alimentan y alientan el pánico a la inmigración, el frentismo político, la moralidad justiciera y la intolerancia.

A diferencia de los años treinta del pasado siglo, en que muchos alemanes en la Alemania nazi, como explica Sebastian Haffner en sus memorias Historia de un alemán, apoyaron el nazismo sin entender que encarnaban el horror, ahora nosotros sí sabemos que los objetivos que persigue el nacionalpopulismo, entre ellos, expulsar a miles de refugiados e inmigrantes ilegales y exaltar los prejuicios sociales, culturales, lingüísticos y económicos, encarnan el horror y la destrucción de nuestro marco de convivencia.

Ahora que estamos preparados y que sabemos el coste social que implicará el triunfo en plena democracia del nacionalpopulismo, que promete tener la receta para acabar con la crisis migratoria, de la vivienda, con el desempleo, la inseguridad y la inmigración ilegal y garantiza la defensa de la patria con orden y obediencia, se deben dejar atrás las excusas y actuar para recuperar la confianza de los ciudadanos.•

### Todo el año brilla el sol

#### Llucia Ramis



erían sobre las nueve de la noche y apenas había sitio para aparcar frente al hotel de carretera. En el bar restaurante, un grupo de animadores cantaban sin desafinar y hacían coreografías con los éxitos de Dirty dancing y Grease. Los clientes, británicos, no se alojaban allí; habían ido a tomar unas cervezas. Nos comunicamos a gritos y en inglés con una de las camareras que también era recepcionista. Vimos la gran jaula junto a las palmeras y la piscina que cambiaba de color, a los pies de nuestra habitación. Pero no supimos hasta primera hora de la mañana siguiente que dentro había tres loros chillones; silbaban, maullaban y gorjeaban "hello!".

Desayunamos con tres televisores encendidos, cada uno con un canal de deportes diferente, todos ingleses, a un volumen ensordecedor. El english breakfast, con el huevo frito, el bacon y las beans, valía tres euros y pico; "very cheap". Preferí un croissant y un café con leche en un tonel que tenía más leche que café. Aun-

### Una grúa construía la enésima casa en una urbanización infinita de viviendas clónicas

que era sábado, una grúa construía la enésima casa frente a nosotros en una urbanización infinita de viviendas clónicas con barrotes en las ventanas, en medio del desierto. Se oía el repiqueteo de las perforadoras. Todo muy principios del 2000.

Llegó un Audi, bajaron cuatro prejubilados, tez rosada, dopados de vitamina D. Se sentaron en la terraza y pidieron té. Inventamos sus vidas grises en una fábrica de Corby, a lo mejor de carrocerías o de hornos industriales, ahorrando para retirarse en el sur de Alicante. La web del Ayuntamiento dice: "Algorfa acoge a una mayoría de vecinos procedentes de otros países. Numerosos visitantes europeos decidieron aposentarse en este pueblo tranquilo donde el sol brilla todo el año. Grandes urbanizaciones se intercalan entre campos y huertas". Según el INE, tiene unos 3.600 habitantes.

El taxista (el único en la zona que habla y entiende castellano, y conduce como Hamilton cuando no lleva clientes) nos dirá que esta es la parte inglesa y que un poco más arriba queda la noruega, cerca de la islandesa. Que los españoles están en Almoradí. Que hay un resort a ochocientos euros la noche donde van los famosos a jugar a golf. Pienso que antiguamente los asentamientos migratorios estaban determinados por el agua, y que si ahora no hay agua, da igual. Prefieren el sol.

#### CARTAS DE LOS LECTORES



Los lectores pueden enviar sus cartas a cartas@lavanguardia.es. La Vanguardia las agradece y escoge para publicar aquellas cuyo texto no supera los mil caracteres. Es imprescindible que vayan firmadas con nombre y apellidos y debe constar su DNI o pasaporte, la direc-

ción y el teléfono. No se publicarán escritos firmados con seudónimo o iniciales. La Vanguardia se reserva el derecho de resumir o extractar el contenido de las cartas y de publicar aquellas que crea oportuno. No se mantendrá correspondencia ni se atenderán visitas o llamadas telefónicas sobre originales no publicados.

#### Competències

Per què la Generalitat, que té transferides les competències educatives, com la resta de les autonomies, no ha convocat oposicions periòdicament i ha fet el mateix que la resta? Quan es podia practicar una política diferent, singular, no s'ha fet. I així anem. Si parlem de l'habitatge, a Catalunya s'ha deixat l'aplicació d'aquest dret constitucional pràcticament en mans dels constructors privats, com passa a tot Espanya. Per què els nostres polítics desaprofiten les competències de què disposen?

> Antoni Ventura Muñoz Figueres

### Ética empresarial

Magnífico el ejemplo de ética empresarial que nos ha mostrado estos días Adif: 2024, caos ferroviario, se destituye al presidente de Adif; 2013, accidente del Alvia, ni dimisiones, destituciones. Mutis por el foro. Será que en estos años han sido capaces de desarrollar un protocolo de responsabilidad social corporativa.

Juan F.-Goula Pfaff Barcelona

#### Singularitat plural

"Spain is different" és l'eslògan publicitari que Fraga es va inventar per atraure les sueques en biquini als anys seixanta del segle XX. Continua ben vigent. És tan diferent que ha permès que els espanyols hagin resolt un dels problemes matemàtics que fa segles que corren pel món i que va ser declarat irresoluble, la "quadratura del cercle", ni més ni menys que dues vegades en poc més de quaranta anys. I no és broma. La primera vegada en van dir "cafè per a tothom", que era concedir l'autonomia a Catalunya, però donant-la al mateix temps a totes les altres co-

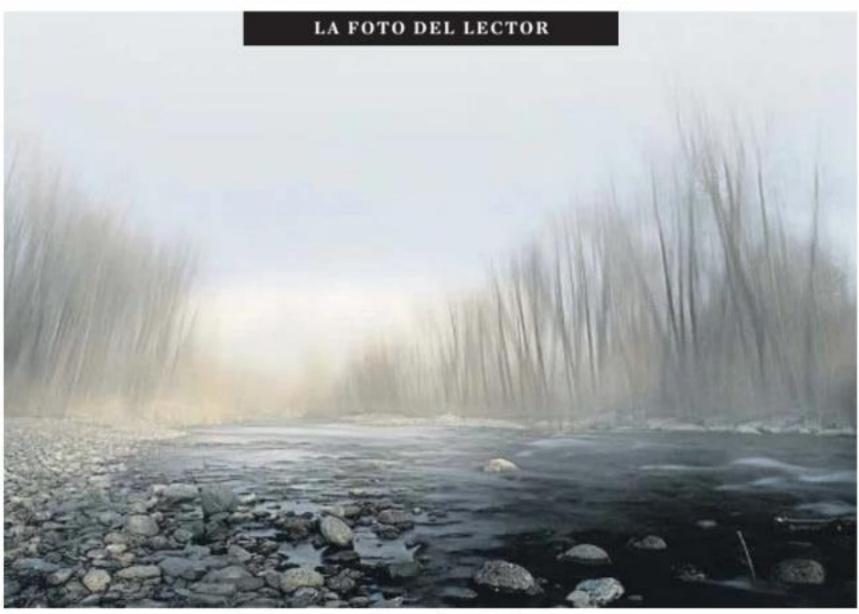

### El efecto Adamski del río Segre

Carles Rubio explica que el efecto Adamski, creado por el fotógrafo Josh Adamski, es una técnica impresionista que utiliza desenfoques para crear imágenes abstractas, oníricas y pictóricas, como esta del río Segre en la Cerdanya. Compartan sus fotos en participacion@lavanguardia.es

munitats, la major part noves de trinca, que el que se símptomes de drogoaddicsentien era "muy españolas", però com que hi havia cadires i calerons... La segona vegada ho han anomenat "finançament singular" per a Catalunya, per pal·liar el dèficit fiscal, però donantlo a totes les comunitats: l'oxímoron perfecte: singular, però per a tothom. Ves que no n'acabin dient-ne "singularitat plural".

> Agustí Vilella i Guasch Cambrils

#### Al carrer Parlament

El pla Endreça de Barcelona no funciona. Com a mínim, al carrer Parlament no rutlla. De fet, la situació de la superilla va de mal borràs i la pitjor part se l'emporta el tram entre Comte Borrell i ronda Sant Pau. De fa anys ens trobem escombraries cada dia al carrer, llaunes a les jardineres... Hi ha sensesostre dormint a tots els bancs. I la situació empitjora. Ara hi ha consum de droga al carrer, tant de dia com de nit, persones amb ció o abús d'alcohol a qualsevol hora i baralles continuades. Ens hem hagut d'acostumar a dormir amb taps a les orelles, ja que gairebé cada matinada hi ha crits i aldarulls. Acabaré marxant del barri, suposo que al meu pis s'hi instal·larà un estranger. Em sap greu contribuir a la gentrificació, però així no es pot viure.

> Alex Fuster Barcelona

### El exceso de celo

El domingo 8 se septiembre en Barcelona cayó una tromba de agua. Habíamos sido invitados a comer a un conocido club deportivo. Como no somos socios, teníamos que aparcar en la calle, pero primero íbamos a dejar a mis padres en la valla de entrada y acompañarlos caminando hasta el edificio, dado que tienen más de 80 años y la movilidad reducida. Al llover tan

intensamente pedimos al vigilante que nos dejara entrar con el coche para dejar a mis padres y luego salir a aparcar. Nos negó la entrada. De nada sirvió insistir en su edad y en que una caída habría tenido consecuencias muy graves. Su respuesta siempre era la misma: "Lo siento, vo cumplo las normas".

En una época en la que se impone la tecnología, el factor humano se distingue por su capacidad de poder gestionar las normas.

Juana Moreno Barcelona

### La misa de la Mercè

En el programa de la Mercè se ha decidido eliminar, otra vez, la misa en la basílica de la Mercè, tal vez porque molesta a alguien. ¿Tendrían las colles de gigantes que descartar a Mustafa por razones similares? ¿Volvemos a lo de "o tots moros o tots cristians"?

**ANUNCIOS Y ESQUELAS** 

Por teléfono 902 178 585

ATENCIÓN AL SUSCRIPTOR

Tel.: 933 481 482

ATENCIÓN AL LECTOR

Cartas de los lectores

cartas@lavanguardia.es

defensor@lavanguardia.es

Defensor del lector

Barcelona Av. Diagonal, 477, 08036

Tel.: 93 344 30 00. Fax: 93 344 31 88

Tel.: 91 515 91 00. Fax: 91 515 91 09

Tel.: 93 481 22 00. Fax: 902 185 587

Madrid Maria de Molina, 54, 4.º. 28006

GODÓ STRATEGIES SLU

Xavier Farré

Barcelona

### grupoGodo

JAVIER GODÓ, CONDE DE GODÓ Presidente

Carlos Godó Valls \_\_\_\_ Consejero Delegado Màrius Carol. \_Consejero Editorial Ramon Rovira Director General de Presidencia Directora de Libros de Vanguardia y V. Dossier Ana Godó Jaume Gurt . Director General Corporativo Pere G. Guardiola \_\_ \_\_ Director General Comercial y de Expansión Xavier de Pol Director General de Negocio Media

Jorge Planes \_ Director de Estrategia y Desarrollo Corporativo

LA VANGUARDIA

JAVIER GODÓ, CONDE DE GODÓ Presidente-Editor

Óscar Rodríguez \_\_\_\_ Director General Javier Martinez \_\_\_\_\_ Director Digital y Suscripciones Xavier Martín \_\_\_\_\_ Director Económico Financiero Juan Carlos Ruedas ... Director de Marketing y Desarrollo de Negocio Edita LA VANGUARDIA EDICIONES SL Av. Diagonal, 477, 08036 Barcelona Tel.: 93 481 22 00 / 93 481 25 00 Internet www.lavanguardia.com

Depósito legal B-6,389-1958 ISSN 1133-4940 (edición impresa) ISSN 2462-3415 (edición en línea en pdf) Imprime CRE-A IMPRESIONES DE CATALUNYA SL

Poligono Zona Franca, calle 5, sector C. 08040 Barcelona ROTOMADRID, SL. C/ Meridiano, 19. 28850 Torrejón de Ardoz, Madrid Distribuye MARINA BCN DISTRIBUCIONS SL Calle E, 1 (esq. c/6). Pol. Industrial Zona Franca. 08040 Barcelona

Tel.: 93 361 36 00

Difusión controlada por OJD

O LA VANGUARDIA EDICIONES, SL. BARCELONA, 2024. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Esta publicación no puede ser reproducida, ni en todo ni en parte, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea necárico, fotoquienico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el permiso previo por escrito de la empresa editora. A efectos de lo previsto en el artículo 321 del Texto Refundido de la LPI. La Vanguandia Ediciones, SL se opone expresamente a la utilización de cualesquiera contenidos de este diario con la finalidad de realizar reserias o revistas de prensa con fines comerciales (press-clipping) sin contar con la previa autorización de La Vanguandia Ediciones, St.

### El inglés es bajito y se deja

#### Joaquín Luna



abría uno invertido media juventud tratando de dominar el inglés y las inglesas de haber existido la inteligencia artificial, que todo lo traduce y al momento?

Dominar el inglés fue el gran desafio de los íberos del siglo XX, gente agreste y mal dotada para las lenguas que, como viajaba poco, se pasaba la vida empezando a aprender inglés en academias tenebrosas donde profesores "nativos" -algo así como pieles rojas pero en blanco- enseñaban frases muy útiles tal que "my taylor is rich" (mi sastre se forra).

El caso es que el inglés no se dejaba dominar -y las inglesas, tampoco-, de ahí el éxito del chiste del humorista Eugenio.

-¿Usted domina el inglés?

-Hombre, si es bajito y se deja... (Los íberos del siglo XX de las frustraciones hacían chistes).

El francés, en cambio, era más cuñadista, llevadero y campechano y con cuatro mantazos estaba

### La IA permite dominar el inglés sin procesionar por aquellas academias con profesores "nativos"

hecha la faena. Lo del inglés parecía un túnel sin salida, salvo que a uno le diera por viajar quince días a Irlanda o Nueva York creyendo que así dominaría, sometería y azotaría al dichoso inglés, tras los cuales retornaba a casa con los bolsillos vacíos y la moral por los suelos al ver que ni por esas. En el caso de las íberas, se enrolaban de au pair, modalidad laboral exótica que consistía en cuidar de querubines que berreaban en inglés en casas donde se comía poco y mal.

Y vuelta a empezar con lo del profesor nativo...

La única satisfacción -acaso la causa de no desfallecer- era comunicarse de nativo a turista estival.

-My taylor is rich! Very rich! My name is Coll, Pepe Coll.

De repente, mil años después de la primera academia, llegaba el milagro y el íbero persistente se descubría hablando un buen día en inglés fluido -lo de fluido formaba parte de la jerga del mercado laboral-, tan satisfecho como desconcertado por el éxito.

Yo, la verdad, no sé si habría hecho tantos esfuerzos de haber tenido una tecnología amiga que traduce y se expresa. Lo único que sé es que fue un viaje entrañable, enriquecedor y, perdón por la inmodestia, de los que te hacen sentir orgulloso de haber dominado al inglés a tortas en quince rounds..

### Sociedad

### La habitación del horror de Francia

# Dominique Pelicot: "Soy un violador, igual que todos los que hay en la sala"

Demoledora declaración del acusado de drogar a su mujer para ofrecerla a otros

JAVIER RICOU

Lleida

Morir matando. Dominique Pelicot, el hombre juzgado en Francia
por drogar durante una década a
su mujer para que otros hombres
(medio centenar) la violaran, sorprendió ayer a todos con su declaración. "Soy un violador, sí", confesó. Pero no se conformó con admitir los hechos. Miró al
abarrotado banquillo de ese juzgado de Aviñón y añadió: "Igual
que todos los demás acusados, que
lo sabían todo"; a lo que apuntilló:
"No pueden decir lo contrario".

Una declaración demoledora y, a la vez, clarificadora que desmonta la versión de la mayoría de esos hombres que tuvieron sexo con la esposa de Dominique, Gisèle, de 72 años, inconsciente en la cama de esa habitación del horror. Drogada por los ansiolíticos suministrados por su esposo sin que ella se enterara. Esos acusados se podrían haber quedado ahora sin coartada. Sostienen que mantuvieron estas relaciones sexuales con la mujer convencidos de que se trataba de un juego erótico entre la pareja. Es decir, que Gisèle se hacía la dormida para satisfacer el desviado deseo de su marido, que miraba y grababa. Aunque algunas veces se sumaba también a esas orgías. Y otras, confesó, la violaba él solo, sin importarle que sus nietos estuvieran en la casa. "Podían ser dos o tres veces por semana".

Dominique Pelicot no se amedrentó pese a los murmullos en la sala y rostros de desaprobación de esos acusados, que afirman haber sido "engañados y manipulados" por el esposo de Gisèle. "Yo no me llevé a nadie a casa, fueron ellos los que vinieron a buscarme y les dije que sí". Y añadió: "No les puse esposas para hacerles venir, aceptaron y vinieron". Todos conocían perfectamente, enfatizó, "el plan criminal" y sabían "cómo se había desarrollado esto antes de los encuentros".

Fue más lejos en esta estrategia de morir matando cuando reconoció que grabó esas violaciones 
para satisfacer su perversión, sí, 
pero también porque ahora, "gracias a esos vídeos se ha podido dar 
con quien participó". Además de 
verdugo con esos presuntos violadores a los que invitó a su casa, 
ahora parece quererse erigir también como el salvador de la causa. 
Pelicot no escatimó detalles sobre 
la mecánica para contactar con 
esos hombres. Puso un anuncio en 
una página llamada "Coco". El



Ilustración de Dominique Pelicot, ayer en la sala de vistas, a la que llegó apoyado en un bastón tras varios días ausente por enfermedad

mensaje, muy claro: "Les proponía abusar de mi esposa dormida". Jamás cobró por ello. A algunos les mandó fotos de Gisèle, sin que apareciera su rostro. Y cuando llegaban a la casa, "nadie hacía preguntas y hacían lo que querían", relató. Les pedía también (no siempre) informes médicos, revejustificable. A modo de excusa, reveló que sufrió abusos sexuales por parte de un enfermero cuando tenía 9 años y que a los 14 fue obligado a presenciar una violación. Este argumento, valoran psicólogos, tiene que ser interpretado solo como una explicación sobre hechos pasados, pero nunca como

el temor a que los hombres de los vídeos le contaran a su esposa algún día lo que le había hecho.

Pelicot - "el señor P.", como le llama ahora su exmujer - se dirigió directamente a Gisèle en un momento de su interrogatorio, de más de nueve horas. "No se merecía esto -dijo - estaba feliz con es su exmujer y que nunca la trató "como un objeto", aunque en los vídeos, reconoció, "parezca que no es así". Dijo que "estaba loco por ella; la amaba intensamente, como aún la amo hoy (...). La amé bien durante 40 años y la amé mal durante 10 años". Al final de la sesión de la mañana, Gisèle fue des-

66

### Yo no me llevé a nadie a casa, venían ellos (...) no les puse esposas y sabían a lo que iban"

Ataque al resto de acusados Todos conocían "el plan criminal"

ló, para descartar enfermedades de transmisión sexual. Les exigía que trajeran preservativos, "aun-

que algunos no lo hacían".

Pelicot lloró al arrancar su declaración –no se sabe si ese dolor es real o simulado– y después de llevarse por delante a todos los acusados a los que "invitó" para que violaran a su mujer, intentó, al hablar solo de él, justificar lo in-

### "Les proponía abusar de mi esposa dormida y una vez en la cama nadie hacía preguntas"

El anuncio en internet

La "oferta" era muy clara

una justificación de la atrocidad que se le imputa.

El acusado se permitió, por otro lado, el lujo de autodiagnosticarse: "No se nace pervertido, sino que se llega a serlo", afirmó. Y aseguró que trató de dejar "esa adicción", pero no pudo. "La fantasía era compartir a mi esposa con alguien", pesaba mucho. Se planteó dejarlo, pero cambiaba de idea por

### "Nadie nace pervertido, se llega a serlo; era una adicción que no pude dejar"

Sobre sus desviaciones

Habla de violaciones de niño

ella; era todo lo contrario a mi madre, completamente rebelde". Tras pedir perdón, "por algo que sé que es imperdonable", el acusado fue especialmente contundente con esta declaración: "Quiero demostrar que mi mujer fue víctima y no cómplice, demostrar que todo pasó sin su conocimiento". Tuvo el desparpajo de afirmar que aún estaba enamorado de la que ya

### "Caroline, no te violé ni drogué, no es posible decir eso; es algo que nunca hice"

A su hija, de 45 años Asegura que nunca la tocó

pedida de la sala entre aplausos y

le regalaron un ramo de flores.

El acusado se dirigió también a una de sus hijas. "Caroline, no te violé ni drogué. No es posible decir eso". La mujer, de 45 años, explotó tras esa afirmación. "Estás mintiendo", grito desde su asiento. En el ordenador del hombre había varias fotos de su hija, dormida, en ropa interior.

### Bruselas aconseja a los países europeos que prohíban fumar en espacios públicos

La CE pide ampliar las restricciones en terrazas y paradas de transporte público

**ESTHER HERRERA** 

Bruselas. Servicio especial

Con los datos en la mano, según los cuales el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares y cáncer es mayor entre los fumadores pasivos frente a aquellos que no lo son, la Comisión Europea (CE) pidió ayer a los países que amplíen las restricciones y prohíban fumar tabaco y cigarrillos electrónicos en espacios abiertos tales como terrazas de restaurantes y bares, así como paradas de transporte público.

Bruselas hizo pública su esperada iniciativa que anima a los países a ampliar las prohibición de fumar en espacios libres. La Comisión Europea no tiene competencias en materia de sanidad, pero cuenta con el aval científico para que los países lleven a cabo este tipo de medidas: el tabaco, los cigarrillos electrónicos y los vapeadores son perjudiciales para la salud y para el entorno de los fumadores, y es especialmente perjudicial para niños y jóvenes.

La Comisión actualiza así su anterior recomendación, que data del 2009, y que avaló la prohibición de fumar en lugares cerrados, y que en el caso de España ayudó a impulsar la ley antitabaco del 2010. Ahora esta no solo se amplía a espacios libres, también se incluirá el uso de cigarrillos electrónicos. Así, pide este tipo de limitaciones en terrazas de bares, restaurantes, cafeterías, parques infantiles y temáticos, zoológicos, zonas cercanas a instituciones públicas, hospitales, colegios, universidades, residencias de ancianos, paradas de transporte público (autobús, tranvías, trenes) y entradas a aeropuertos.

Asimismo, estima que se incluya también las entradas a centros comerciales (donde suele haber una gran concentración de personas, también de menores de edad) y que la prohibición también se amplíe a los coches en que se encuentren niños



La propuesta de la Comisión Europea incluye tabaco y cigarrillos electrónicos

### Sanidad, tras los pasos de Bruselas

 El Ministerio de Sanidad ha recibido las recomendaciones de la Comisión Europea como un aval a la reforma de la ley del tabaco en la que ya está trabajando y que, según se marca en el plan integral contra el tabaquismo. La ministra de Sanidad, Mónica García, comparte la necesidad de extender la prohibición de fumar a lugares al aire libre, como las terrazas de los bares y restaurantes, los parques infantiles y las paradas de autobús, entre otros.

autobús, entre otros. "La Comisión Europea marca el camino señalando que las políticas antitabaco

tienen que incluir espacios al aire libre. España ya se ha puesto manos a la obra aprobando el plan de prevención del tabaquismo. Ahora trabajamos en una reforma legislativa para más zonas libres de humo", señala la ministra en una publicación en la red social X. Según García, "combatir la principal causa de muerte prevenible amplía los espacios sin humo. En la misma línea se ha pronuncia el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, quien ha adelantado que en breve estará el borrador de la reforma.

o personas vulnerables dentro.

En la recomendación resalta también que la prohibición debe incluir los cigarrillos electrónicos y vapeadores en un momento en que cada vez su uso está más extendido, especialmente entre los más jóvenes. "A menudo se comercializan con afirmaciones engañosas sobre su supuesta seguridad o su utilidad como herramientas para dejar de fumar. Sin embargo, sus posibles efectos nocivos son graves, sus usuarios pueden volverse adictos a la nicotina", advierte el Ejecutivo.

La Comisión propone esta nueva medida ante los datos confirmados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que demuestran los efectos negativos para los fumadores pasivos del tabaco como también de los cigarrillos electrónicos y vapeadores, entre los que se encuentran problemas respiratorios y cardiovasculares. El Ejecutivo defiende que, ante los datos, los países estudien medidas para paliar las consecuencias que tiene el tabaco también en espacios abiertos. Según estimaciones del Ejecutivo, está comprobado que los fumadores pasivos sufren las consecuencias: el 9% de todos los casos de enfermedades cardiovasculares en la UE se deben a la exposición del humo y causan más del 2% de muertes. El riesgo de desarrollar cáncer aumenta hasta un 16%. Cada año, 700.000 personas mueren en la UE debido al consumo de tabaco, entre ellas, decenas de miles son fumadores pasivos", advirtió la comisaria de Sanidad, Stella Kiriakides, en un comunicado.

La recomendación de la Comi-

### Suecia es pionera en vetar el humo en todas las terrazas; Letonia o Lituania lo limitan fuera de las cafeterías

sión se enmarca dentro de su plan de lucha contra el cáncer. con el objetivo de que en el 2040 menos del 5% de la población europea sea fumadora (frente al 25% en el 2021), así como el apoyo a dejar de normalizar el uso de tabaco y productos con nicotina entre la población. La Comisión lanza su recomendación en un momento en que ya existe el debate entre los países para ampliar las limitaciones. Pese a que es uno de los temores del sector de la hostelería, según los informes de impacto comunitarios, la prohibición no tendría efectos a nivel económico para el sector.

Irlanda, Grecia, Bulgaria, Malta, España y Hungría tienen las leyes antitabaco más estrictas de la UE, con la prohibición total de fumar en los lugares públicos cerrados, el transporte y los lugares de trabajo, sin excepciones. La situación cambia en los espacios abiertos, en que prácticamente ningún país del bloque ha implementado medidas específicas. Suecia ha sido pionera y existe la prohibición de fumar en todas las terrazas, también en bares y restaurantes. En los casos de Lituania y Letonia, está limitado fuera de las cafeterías.

### Convocada la I Beca Tono Tombas para la mejora de la asistencia a enfermos renales

REDACCIÓN Barcelona

La Fundació Món Clínic Barcelona ha convocado la I Beca Tono Tombas, dotada con 60.000 euros, para la mejora de la asistencia enfermos renales crónicos. A la misma pueden presentarse equipos multidisciplinarios de investigación con un investigador principal (IP), que tengan una vinculación formal con centros sanitarios públicos de Catalunya o con empresas prestadoras de servicios a cargo del CatSalut. El IP puede ser un profesional sanitario o un paciente con enfermedad renal crónica.

tarse equipos multidisciplinarios de investigación con un siempre tiene que incluir pa-

cientes con enfermedad renal crónica, además de los profesionales sanitarios. Los profesionales sanitarios que forman parte del equipo multidisciplinario han de poder hacer aportaciones relevantes en relación con la pregunta de investigación, en función de su rama de conocimiento. Se valorará positivamente la cooperación entre diferentes dispositivos asistenciales. El objetivo final de los proyectos ha de ser el de evaluar intervenciones que mejoren el proceso asistencial y la calidad de vida de pacientes con enfermedad renal avanzada y/o trasplante renal.

De una manera explícita tiene

que quedar claro de qué manera participan los pacientes desde el inicio, tanto en el diseño del proyecto como en la evaluación de resultados. El plazo de presentación de solicitudes será de 60 días después de la publicación de la convocatoria. La Fundació Món Clínic asumirá la gestión administrativa de todo el proceso de evaluación y selección de propuestas.

El 28 de noviembre del 2023 murió Tono Tombas, a la edad de 61 años. Convivió con una enfermedad renal avanzada desde los años 80 (con periodos de diálisis y varios trasplantes). Trabajó intensamente para mejorar el proceso asistencial de

pacientes con esta enfermedad. Sus actividades en diferentes ámbitos siempre estaban enfocadas a las necesidades no cubiertas y a las posibilidades de mejora. Tono Tombas tenía una visión global del problema y partía del reconocimiento de todos los implicados: pacientes y donantes y todos los profesionales sanitarios. En este marco de generosidad sin fronteras, su modelo implicaba promover la colaboración entre pacientes y profesionales (insistiendo que los pacientes tienen que ser miembros del equipo). Abrir puertas y promover la colaboración era su estrategia para conseguir resultados prácticos.

### Carme Elias, afectada de alzheimer: "Nunca pensé que podía perder la memoria"

La actriz habló en un acto que conmemoró el día internacional de la enfermedad

JOSEP FITA Barcelona

No hay como escuchar a los enfermos para saber las consecuencias reales que acarrea una patología concreta. Y eso es lo que, quien quiso y pudo, tuvo la oportunidad de hacer ayer en el marco incomparable de la Pedrera de Barcelona, donde la actriz Carme Elias y el exdirector del TNC Domènec Reixach, ambos afectados de alzheimer, narraron su día a día con la patología. "A veces pienso que la enfermedad progresa muy rápido, y otras veces no tanto", resumió Elias, de 73 años, para mostrar la montaña rusa que provoca la patología. Durante su intervención, admitió que nunca pensó que podía llegar un día en que pudiera perder la memoria.

En un acto organizado por la Fundació Catalunya La Pedrera, conjuntamente con la Fundació Pascual Maragall y Ace Alzheimer Center Barcelona, ambos explicaron su convivencia con la enfermedad. "Te asustas mucho cuando te dan el diagnóstico", esgrimió Elias, aunque acto seguido quiso añadir un mensaje de cierta esperanza: "Con el tiempo ves que la evolución de la dolencia va más lenta de lo que en un primer momento te imaginabas".

Fue en marzo del 2022, en el marco del Brain Film Fest-donde Elias recibió el premio especialcuando la actriz hizo pública su enfermedad. Dos años más tarde, y volviendo la vista atrás, cree que acertó anunciándolo. "Lo pensé mucho porque sabía que me señalarían, pero a la vez creí que era una buena manera de explicar cómo funciona la enfermedad".

Empezó a notar que algo no iba bien en el 2018, durante el rodaje de Quién te cantará, de Carlos Vermut. Ahí empezaría su periplo por las consultas médicas, hasta que llegó el diagnóstico en el 2019.

A Domènec Reixach, por su parte, le aparecieron los primeros



Elias, fotografiada este martes por La Vanguardia en la Pedrera de Barcelona

### Una muerte digna, en la retina

■ Tanto Elias como Reixach han pensado en ese momento en que la enfermedad tome el control absoluto de sus vidas. De ahí que hayan dejado escritas sus voluntades con la idea de poder tener una muerte digna. "Mi familia ya sabe cuáles son mis deseos", manifestó la actriz. "Lo tengo detallado en el testamento", agregó el exdirector del TNC. El alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa sin tratamiento que frene o detenga su evolución. Se estima que afecta a más de 900.000 personas en España y a más

de 120.000 en Catalunya. Su impacto en la vida de los enfermos y sus familias es devastador, y la carencia de recursos para su gestión es un problema de primer orden, tal y como denunciaron en un manifiesto publicado este lunes entidades en defensa de los derechos de los pacientes, como la misma Fundació Pasqual Maragall, Ace Alzheimer Center Barcelona, Alzheimer Catalunya Fundació, Associació de Familiars d'Alzheimer de Barcelona, Fundació Uszheimer y Barcelona Alzheimer Treatment Research Center.

síntomas justo al jubilarse, a punto de cumplir los 66 años. "Mis amigos empezaron a notar que tenía algún lapsus, y acabé en el médico". Allí le darían la terrible noticia. "Si no hubiera ido, no habría sabido que sufría alzheimer y me habría quedado más tranquilo", bromeó durante su intervención.

Es así, con humor, como dice que afronta la dolencia. Una actitud que también observa en sus compañeros del centro de día de Badalona al que acude dos veces por semana. "Es como mi segunda familia", arguyó emocionado.

Elias, por el momento, no ha sentido todavía la necesidad de acudir a un centro donde pueda encontrarse con otros enfermos. Y eso que Reixach -ambos comparten gremio y generación-la ha animado a hacerlo. "Todavía me siento bien", apuntó la actriz.

Ciertamente, los dos mostraron durante el acto unas habilidades comunicativas en las que no se atisbaba la patología.

Ella sigue viviendo sola -"controlada eso sí por mi familia", subrayó-. Todavía cocina, y lee y escribe mucho. "La escritura me va muy bien". No en vano, en mayo del 2023 publicó sus memorias, Cuando ya no sea yo, donde recoge sus experiencia con la enfermedad. Más tarde vendría el documental Mientras seas tú, dirigido por su amiga Claudia Pinto y que empezaron a rodar en secreto en el 2019.

Afirmó que sigue haciendo una vida "bastante normal", a pesar de la enfermedad. Casi como antes. Eso sí, con una diferencia notable:

### "Cuando voy al mercado siento que la gente me protege, como un ejército que me cuida", arguyó Elias

la gente sabe de su dolencia. Y ella lo nota, pero en positivo. "Cuando voy al mercado siento que la gente me protege. Es como si tuviera un ejército que me cuida".

A preguntas del periodista y cineasta Albert Solé, moderador del acto, admitió que nunca pensó en que llegaría un día en que pudiera perder la memoria, un concepto, este último, sobre el que han orbitado algunas de las obras en las que ha participado.

Retirada de los escenarios, echa en falta su faceta de actriz. No obstante, todavía mantiene -y eso es buena señal, al ser muestra de un buen funcionamiento mentaltics del gremio (como puede ser la coquetería) y que acostumbran a acompañar a las grandes damas de la escena como ella, ganadora de un Goya por Camino. Para muestra, un botón: quiso revisar una a una las fotografías que le tomó antes del acto Llibert Teixidó, uno de los fotógrafos de referencia de este diario.

Tanto ella como Reixach quisieron animar a las personas que acaban de ser diagnosticadas. "No hay que rendirse. Hay que leer, fijarse en las cosas, y continuar, continuar y continuar", concluyó el exdirector del TNC, provocando el aplauso del auditorio.

### Igualdad cifra en casi 115.000 las mujeres que se dedican a la prostitución en España

**CELESTE LÓPEZ** 

Madrid

¿Cuál es la situación real de la prostitución en España? ¿Cuántas mujeres la ejercen? ¿Cuántas son víctimas de trata? A estas preguntas y más intenta responder un estudio del Ministerio de Igualdad cuyos primeros datos acaban de ser avanzados por la ministra Ana Redondo: en España hay 114.576 mujeres ejercien-

do la prostitución, de las que la gran mayoría serían víctimas de trata (92.496, de las que 9.000 tienen un riesgo muy alto). Esto supone el 0,5% del total de mujeres mayores de edad. Es la primera vez que se estima estadísticamente el tamaño de esta población, oculta y de difícil acceso.

Este trabajo se basa en el análisis de 645.000 anuncios web que publicitan servicios de prostitución o citas, lo que permitiría detectar al menos el 75% de la pros-

titución real, según los organismos internacionales, como la OSCE. La inteligencia artificial, el big data y el cruce de datos son algunas de las técnicas empleadas en un estudio pionero sobre la explotación sexual.

Según este estudio (los resultados definitivos se conocerán en octubre), la mayoría de las mujeres que ofrecen sus servicios sexuales en internet tienen entre 25 y 36 años (32%) y entre 18 y 24 (28%). Aunque hay que aclarar que en un tercio de los anuncios no se indica la edad, como tampoco la nacionalidad.

Las que sí lo indican de dónde son explican que mayoritariamente son latinas (51%) y europeas (16%). Fundamentalmente, colombianas (28%) y españolas (13%). A distancia, brasileñas y venezolanas, con un 5%.

En números absolutos, las comunidades con más mujeres ejerciendo la prostitución son Catalunya, con 34.754; Madrid, con 20.549, y la Comunidad Va-

### Catalunya es la comunidad con más mujeres en situación de prostitución, con casi 35.000

lenciana, con 16.314.

Aunque la mayor tasa de mujeres que ejercen la prostitución por cada 10.000 mujeres son Baleares (121 por 10.000 mujeres), Catalunya (103), Comunidad

Valenciana (73) y Cantabria (73). La media en España es de 56 mujeres en situación de prostitución por cada 10.000 mujeres mayores de edad.

El estudio deja claro el negocio de la prostitución, con unos pocos dueños explotando a muchas mujeres. De hecho, se ha comprobado que 363 mujeres tenían el mismo número de teléfono. "Muchos números de teléfonos están asociados a más de un centenar de mujeres", indicó Redondo.

La ministra de Igualdad defiende este trabajo porque "de lo que no se habla no existe. Es necesario, por tanto, tener una cifra aproximada de una población oculta y de difícil acceso como son las mujeres y niñas víctimas de trata".

# Acelerón del Govern para activar los proyectos estratégicos con renovables

La Generalitat da pleno apoyo al parque eólico marino frente a la bahía de Roses

**ANTONIO CERRILLO** 

Barcelona

El Govern quiere convertir las renovables en una de sus señas de identidad. Y ha decidido apretar el acelerador. Por eso, ha empezado a estudiar medidas para superar la fase de "parálisis de los últimos cuatro años" en este campo y potenciar las fuentes limpias con el fin de evitar "una desventaja competitiva para la economía del país". La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, hizo ayer una encendida defensa de las fuentes renovables y afirmó que son fundamentales para lograr una transición ecológica que haga competitiva la economía catalana. "Sin energías verdes no podrán llegar inversiones para lograr el liderazgo económico", sentenció.

El Govern tiene la intención de "acelerar la tramitación de los proyectos energéticos estratégicos", como la eólica marina, o los proyectos de hidroeléctrica reversibles en el Berguedà y les Terres de l'Ebre, así como las plantas de biogás que permiten aprovechar el metano de los vertederos-

Entre las medidas puestas sobre la mesa para activar el impulso a las renovables destacan las referidas a la simplificación administrativa que permitan reducir los plazos de tramitación y la carga burocrática. Se quiere reducir los plazos de tramitación de las renovables, siempre que no afecten a la participación pública (plazos para publicar un proyecto o devolver las garantías económicas).

También se dotará de recursos económicos y humanos a la empresa pública L'Energètica para asegurar que la Generalitat cubra todas sus tejados potenciales con paneles solares antes del 2030 para instalar 200 MW de autoconsumo.

Igualmente hay la pretensión de dotar de más recursos a los servicios territoriales destinados a reforzar la tramitación y dotarlos de una estructura eficiente

El Ejecutivo catalán dará pleno apoyo al parque eólico experimental marino que debe instalarse en la bahía de Roses, con la intención de lograr que en el año 2025 ya estén en marcha los primeros aerogeneradores que permitan comprobar la idoneidad de la tecnología elegida, que necesa-

Catalunya solo aporta el 4,5% de la potencia eólica y el 1,2% de la fotovoltaica en suelo instalada en España

riamente será flotante aunque asentado sobre el lecho marino. La finalidad última es construir un parque eólico comercial, lo que exigirá que el Gobierno central defina los criterios socioeconómicos de adjudicación del parque mediante subasta, de manera que competirán las empresas que presenten la mejor oferta (precio de la electricidad a la red y condiciones). La zona elegida se inserta en las zonas compatibles recogidas en el plan de ordenación de los espacios marítimos (POEM) del Gobierno central frente a la Costa Brava. "Queremos impulsar la eólica marina, como no podía ser de otra manera", señaló.

La gran ventaja de la eólica marina es que tiene un menor impacto sobre la población y dispone de un régimen de vientos más estables y continuos, según el Institut Català d'Energia. La planificación catalana prevé instalar 1.000 MW eólicos marino en 2030.

La plataforma marina Plemcat promovida por la Generalitat tiene un coste de 80 millones de euros y ha obtenido una subvención de 30 millones de los fondos NextGeneration.

El gobierno catalán ha elaborado un duro diagnóstico en el que se desvela el "estancamiento" de la generación eléctrica con renovables en Catalunya. "Tenemos un gran recorrido para la mejora", señaló Paneque.

La planificación energética determina que Catalunya debe cubrir el 54% de la demanda de electricidad con fuentes renovables ya en el año 2030 pero ahora solo alcanza entre el 13,6% y el 20%, según se trate de un año con elevada producción hidroeléctrica (mientras que en conjunto de España alcanzó el 52,3%). El único ámbito con resultados aceptables en el del autoconsumo con renovables.

El crecimiento de la potencia instalada ha sido "poco significativo en los últimos años": la energía eólica ha crecido en 130 MW instalados entre el 2020 y el 2024, hasta alcanzar los 1.406 MW, lo que representa un 4,5% de la capacidad instalada en España.

Por su parte, la solar fotovoltaica sobre terreno ha ganado 62 nuevos MW y ha alcanzado los 351 MW. En España, se ha pasado de 11.670 MW fotovoltaicos a 28.334 MW el mismo período, por lo que Catalunya solo tiene el 1,2% de la potencia fotovoltaica en suelo.

Ya se contabilizan 102.241 instalaciones, de las cuales el 69% son de menos de 5 MW. No obstante, en los últimos meses se ha apreciado una ralentización de este ritmo, como se observa en toda España.•



Parque eólico en la sierra de Llaberia, entre el Baix Camp y el Priorat

Diagnóstico de las renovables en Catalunya

 Porcentaje de logro de los objetivos en septiembre del 2024

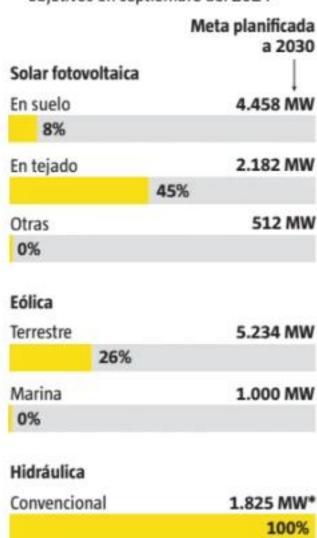

\*No hay objetivos nuevos, el dato hace

referencia a lo que ya estaba ejecutado

2.034 MW

Con instalación reversible

FUENTE: Generalitat de Catalunya

Canal **Natural** www.lavanguardia.com/natural



RAQUEL SÁEZ Barcelona

uestros actos tienen consecuencias para el medio ambiente. Es el mantra que no se cansan de repetir especialistas, grupos ecologistas y otras organizaciones gubernamentales, que recuerdan que cuidar el planeta es tarea de todos. Y cuenta hasta el más mínimo gesto, como tirar una bolsa de Cheetos, el popular aperitivo con sabor a queso, a una de las cuevas del parque nacional de las Cavernas de Carlsbad (NueAlguien tiró una bolsa de aperitivos en la cueva de un parque nacional estadounidense que la contaminó y cambió su ecosistema

### Unos Cheetos con vida propia

vo México, EE.UU.). La bolsa, a priori inofensiva, podría haber estado en la gran sala de este parque un día o dos; o tal vez solo horas. Pero esos bocados salados de maíz procesado se ablandaron por la humedad. Al final, ese proceso desencadenó el crecimiento de moho en el suelo de la caverna y en las formaciones de la cueva cercana.

Las consecuencias no terminaron ahí. Grillos, ácaros, arañas y moscas de la cueva pronto se organizaron para comer esa masa, extendiendo la contaminación por la cueva y por las zonas de alrededor.

"Los mohos se extienden hacia arriba en las superficies cercanas, fructifican, mueren y apestan. Y el ciclo continúa", explica el parque en una publicación en sus redes sociales.

Una sola bolsa de Cheetos terminó por contaminar la que está considerada como una extensión mágica, llena de imponentes estalagmitas y delicadas estalactitas.

Además, ese acto incívico costó días de trabajo, intentando limpiar la suciedad generada. Los responsables "pasaron tiempo quitando cuidadosamente los restos y mohos no propios en las superficies de la cueva". "En la escala de la perspectiva humana, una bolsa de aperitivos tirada puede parecer trivial, pero para la vida de la cueva puede ser un gran cambio", añaden. Desde el parque nacional de las Cavernas de Carlsbad piden mayor responsabilidad a todos sus visitantes, porque todas sus acciones cuentan: "Grande o pequeño, todos dejamos impacto donde quiera que vayamos. Dejemos el mundo como un lugar mejor del que encontramos".

Según datos del Servicio de Parques Nacionales (NPS, por sus siglas en inglés), más de trescientos millones de personas visitan los parques nacionales estadounidenses cada año, trayendo y generando casi setenta millones de toneladas de basura. La mayoría termina en el lugar que les corresponde, en los contenedores y en los cubos de reciclaje pertinentes.

### España, condenada a pagar 26.000 euros por una transfusión de sangre

La demandante es una testigo de Jehová de Soria a quien el tratamiento salvó la vida

MADRID Europa Press

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha condenado a España a pagar 26.000 euros –14.000 en concepto de costas y 12.000 euros por daños morales—a una testigo de Jehová que demandó a la Administración tras haber recibido varias transfusiones de sangre en el marco de una operación de urgencia, a pesar de que se había negado a ello.

La denunciante, que reclamaba una indemnización de 45.000 euros por daños morales, es una testigo de Jehová residente en Soria que asegura haber sido "ignorada" por las autoridades españolas pese a dejar por escrito su negativa a recibir transfusiones.

El caso se remonta a julio del 2017, cuando la mujer se realizó pruebas médicas que revelaron que debía someterse a una intervención quirúrgica. Con este horizonte, escribió hasta dos documentos en los que dejaba claro que no quería recibir este tratamiento médico bajo ninguna circunstancia, incluso si su vida esta-

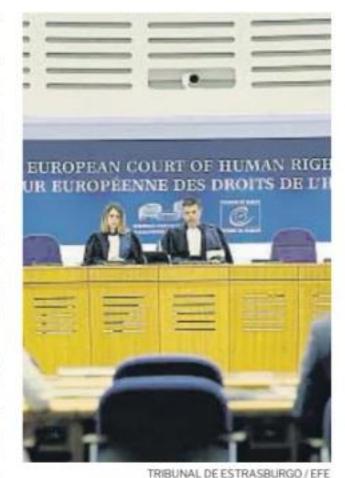

La sala del TEDH

ba en peligro. Casi un año después, en junio del 2018, fue ingresada en el hospital de Soria por una hemorragia interna que le había provocado una anemia grave. Los médicos le recomendaron una transfusión de sangre, pero se negó y lo dejó nuevamente por escrito en un documento para el consentimiento informado. Al día siguiente, dada la gravedad de su estado, fue trasladada a un hospital de Madrid conocido por prestar tratamientos alternativos a las transfusiones, acompañada por un médico con su historial. Durante el viaje, este avisó a sus colegas de que se trataba de un caso grave y, tras ello, estos contactaron con un juez de guardia solicitando instrucciones.

Indicaron al magistrado que la paciente era una testigo de Jehová que había manifestado su negativa a recibir transfusiones a pesar de su gravedad. El juez autorizó practicarle todos los procedimientos médicos que fueran necesarios para salvar su vida.

La cirugía se llevó a cabo y se le hicieron tres transfusiones, algo que supo al despertar, porque no fue informada de la orden judicial, a pesar de que llegó cuando ella aún se encontraba "consciente, orientada y colaboradora".

La mujer litigó en los tribunales españoles sin éxito y el caso escaló hasta el Constitucional, que inadmitió su recurso de amparo.

Ahora, el TEDH considera que la actuación de los tribunales españoles en este procedimiento no encaja con el marco legal nacional que "concede gran importancia al respeto de los deseos de un paciente" en plenas facultades. En este sentido, afea que la decisión del juez de turno fue resultado de un proceso de toma de decisiones que se vio afectado por la "omisión de información esencial sobre la documentación de los deseos de la demandante". Sobre este extremo, el TEDH insiste en que "es necesario que existan garantías procesales en el proceso que conduce a una decisión que afecta al derecho de una persona al respeto de su vida privada"...

### Detenido el hombre que amputó la mano de su pareja

VIOLENCIA MACHISTA El hombre que el lunes por la tarde amputó con un machete la mano izquierda de su pareja se presentó ayer en la comisaría de los Mossos d'Esquadra de Nou Barris, en Barcelona, donde confesó ser el autor de la agresión. Él mismo se encargó de dar detalles de la agresión en varios vídeos que difundió en sus redes sociales asegurando que había decidido cortar la mano a su mujer porque con esa extremidad había tocado las partes íntimas de un hombre con el que, según el agresor, le había sido infiel. La agresión se produjo el lunes por la tarde en

el rellano del inmueble del paseo de la Salzareda, en el que la víctima vive con su agresor y cuatro hijos, tres con el hombre ahora detenido, un individuo de nacionalidad ecuatoriana, con varios antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio. La mujer había salido de su casa para acompañar a su hija pequeña al colegio cuando apareció el hombre y, tras una discusión, la amenazó con un machete con el que le segó la mano. El hombre salió a la calle y aún entró a un bar, donde los camareros le oyeron decir: "Se lo merecía". Enseguida apareció la hija pequeña manchada de sangre, pidiendo ayuda para su madre, que se presentó al instante. La víctima pudo recuperar su mano tras una complicada cirugía. / M. Navarro

### El brote de dengue de Vila-seca afecta ya a ocho personas

SALUD El brote autóctono de dengue detectado a finales de agosto en Vila-seca (Tarragonès) se ha convertido en el más importante de los registrados en España. La Agència de Salut Pública de Catalunya ha confirmado la aparición de ocho casos, los tres últimos en la última semana, y no descarta nuevos contagios. "Todas estas personas tienen una fuente de exposición común y es lo que estamos investigando, además de tomar todas las medidas de control y prevención de la población de mosquitos en la zona del foco de infecciones", dijo ayer Ana

Bocio, subdirectora de la Agència de Salut Pública en Tarragona. La picada de un mosquito infectado transmite la enfermedad. De los ocho casos, solo dos requirieron un breve ingreso hospitalario, cuatro presentaron una "sintomatología leve" y dos más han sido asintomáticos, según Salut. Cinco de los afectados son trabajadores de Port Aventura que comparten piso en el centro histórico de Vilaseca, donde se ha situado el foco de contagios. Dos de los infectados eran turistas franceses. El Ayuntamiento de Vila-seca ha tomado medidas para tratar de evitar al máximo la proliferación de mosquitos, con cerca de 200 tratamientos en los espacios públicos. / Esteve Giralt

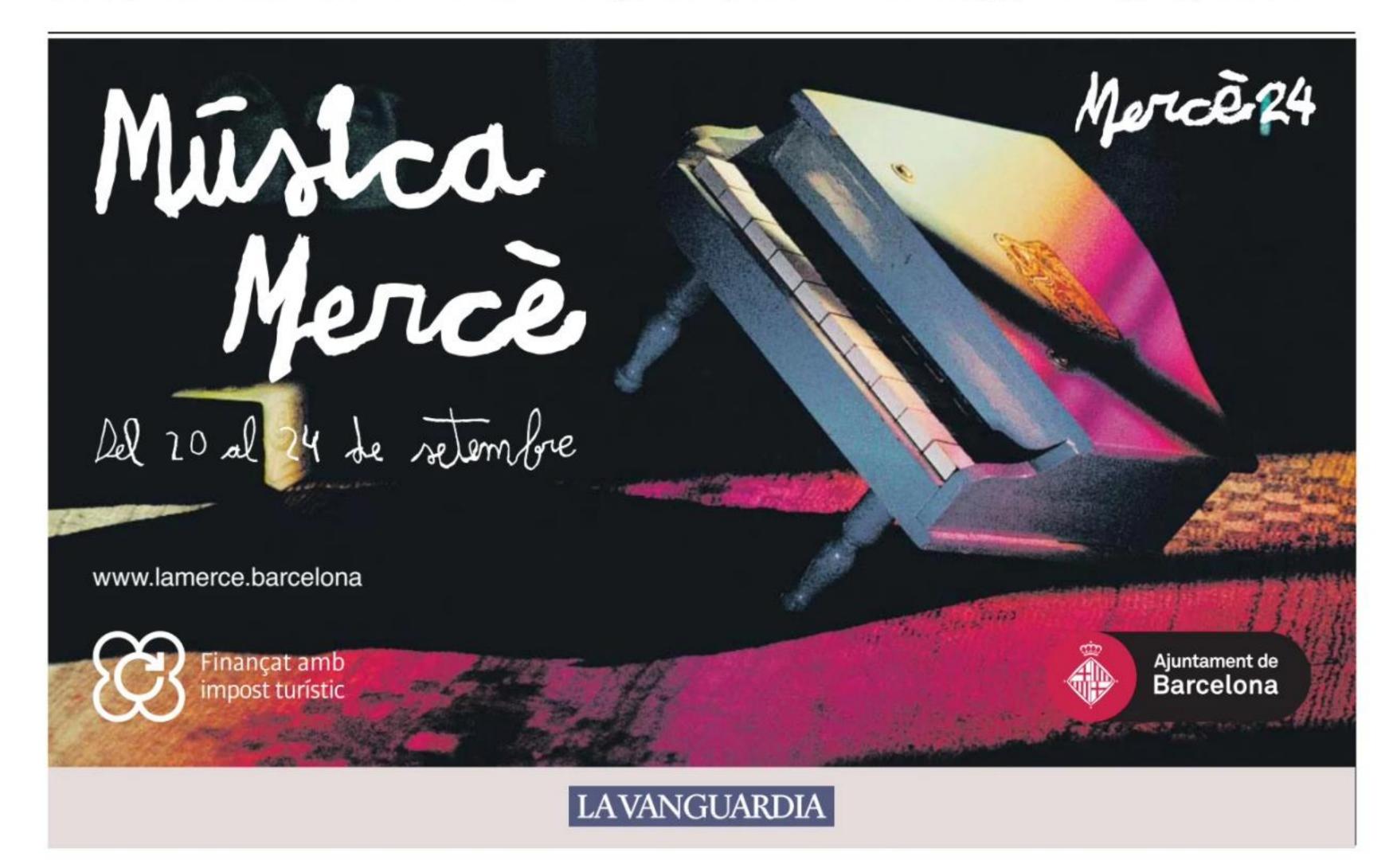

### **VANGUARDIA**

### Los EE.UU. de Trump

UN PROFUNDO RESENTIMIENTO ALIENTA A LOS TRUMPISTAS

APELA A LOS INSTINTOS HUMANOS MÁS BÁSICOS

TRUMP ES VISTO COMO UN ADALID EN LA GUERRA CULTURAL CONTRA LA ÉLITE LIBERAL Y LAICA EL PARTIDO REPUBLICANO DE TRUMP ABRAZA UN NACIONALISMO PROVINCIANO Y AISLACIONISTA







# 

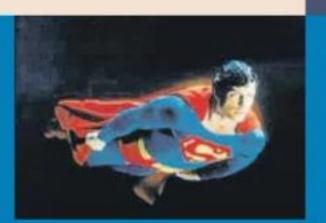

LAVANGUARDIA

GENTE

Próximo estreno de un documental que explora la vida de Christopher Reeve

### Parlon acelera la aplicación del plan de choque contra las armas blancas

Interior y Justícia crearán un grupo para buscar soluciones a la multirreincidencia



Núria Parlon y la diputada Esther Capella, presidenta de la comisión de Interior, ayer en el Parlament

**ALEX GARCIA** 

### **MAYKA NAVARRO**

Barcelona

Núria Parlon se estrenó ayer en la comisión de Interior del Parlament de Catalunya, a la que acudió para presentar las principales líneas estratégicas del departamento que dirige. La seguridad, en este caso la inseguridad, capitalizó buena parte de las intervenciones tanto de la consellera como de los distintos portavoces parlamentarios que, como ella, se estrenaban. La socialista admitió y reiteró que las cifras "no son buenas", pero que "hay margen de mejora" y se comprometió a revertir las actuales curvas delincuenciales. Confirmó el plan de choque contra las armas blancas del que ya dio cuenta La Vanguardia, del que no aportó detalles, pero que este diario ha podido confirmar que está prácticamente ultimado y que su presentación y puesta en marcha es inminente, ante la alarma que genera el fenó-

Un plan contra las armas blan-

cas, dijo, que contará con todas las policías municipales y en el que tendrá un papel destacado la seguridad privada. En las últimas semanas, las agresiones con armas blancas no dejan de acaparar titulares. El fin de semana, un vecino de Terrassa murió apuñalado, y en Santa Coloma de Gramenet, en el ámbito de la violencia machista, un hombre segó el lunes la mano de su pareja. Son episodios que estarán presentes en el encuentro que Parlon mantendrá hoy con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

La consellera realizó una pequeña radiografía de las que serán las líneas maestras de actuación, dando por buenas algunas de las políticas definidas por el anterior equipo de Interior, como la feminización de todas las plantillas de seguridad v emergencias.

No entró Parlon en el detalle, y sí resultó como mínimo extraño escucharle hablar de planes de futuro con el equipo de directores de las principales áreas de la conselleria de la etapa de Joan Ignasi Elena presentes en la comisión. Una muestra más de que Parlon está entrando con pies de plomo y toda la prudencia en un departamento especialmente complejo y que, en palabras de uno de sus co-

laboradores más estrechos, "lo que menos necesita tal como lo hemos encontrado es una sacudida que lo desequilibre más todavía". De ahí qué, salvo Josep Lluís Trapero, designado al frente de la dirección general de la policía catalana, Bombers, policías locales, Protección Civil, Trànsit y el 112 mantienen la anterior estructura de mando.

Terminar con la impunidad que supone la multirreincidencia fue el otro elemento destacado en la intervención de Parlon, que anunció la creación de un grupo de trabajo entre Interior y Justícia que ayude a reducir el atasco que está convirtiendo centenares de detenciones policiales de multirreincidentes en papel mojado. "O celebramos juicios rápidos con rapidez, o nada de lo que hagamos, ni siquiera los nuevos cambios legislativos, servirá de nada", advirtió Parlon.

Habló por un instante de ocupación, pero de la delincuencial, que nada tiene que ver con la vulnerabilidad, dijo, y sí con el deterioro de la convivencia.

El resto de grupos mantuvieron un talante de guante blanco en esta primera sesión de presentación. El momento más intenso fue cuando la diputada de la CUP Pilar Castillejo acusó a la policía local de Santa Coloma de Gramenet de actuar con criterios racistas. Parlon rescató la vara de alcaldesa que cedió hace unas semanas y respondió con contundencia que ese discurso está cargado de "prejuicios." Primero, contra los policías, y segundo al suponer, dijo la consellera, que aquellas personas a las que se identifica en la salida del metro del Fondo de Santa Coloma no pueden ser, "como seguramente son, catalanes de segunda generación.

### Apoyo de PSOE y PP a la propuesta de Junts de reforma del Código Penal

 La mayoría de grupos, incluidos el PSOE y el PP, apoyaron ayer en el pleno del Congreso de los Diputados tramitar la reforma del Código Penal y de la ley de Enjuiciamiento Criminal propuesta por Junts para frenar la multirreincidencia, que plantea, entre otras cuestiones, castigar con penas de hasta tres años de cárcel el robo de telé-

reforma, a la que todavía le resta un largo camino parlamentario, es, además de reducir la multirreincidencia, "que todo el mundo sepa que delinquir no sale gratis", afirmó la ponente de Junts Marta Madrenas. En la actualidad, en el Congreso, ya se está tramitando una reforma del Código Penal, en este caso por iniciativa del PP, para endurecer el fonos móviles. El objetivo de la castigo a la multirreincidencia

en hurtos y estafas. La toma en consideración salió adelante el pasado mes de junio gracias al voto a favor de PP, PSOE, Vox, Junts, PNV y UPN. Madrenas recordó que de los 666.000 hurtos cometidos en España en el 2023, solo se dictaron 58.000 condenas, lo que significa que 92 de cada 100 hurtos quedaron impunes, circunstancia que, según la diputada, propicia que el delincuente

reincida. El PSOE ha anunciado su apoyo a la proposición de Junts para garantizar la convivencia poniendo más énfasis en combatir a los grupos criminales organizados que en subir las penas. Según el PP, "las fuerzas de seguridad están agotadas y los jueces no tienen los mejores instrumentos legales", por lo que "urge reformar el Código Penal".

La suspensión de los conciertos es el enésimo revés de Florentino Pérez en una obra que se torció nada más empezar y cuya estela judicial alcanza al Ayuntamiento de Almeida

### La maldición del Bernabéu



Uno de los conciertos de Taylor Swift en el Santiago Bernabéu

**PEDRO VALLÍN** Madrid

as disciplinas de atletismo con vallas se basan en la buena medición de la distancia: las vallas se atacan siempre con el mismo pie y con un número determinado de pasos entre ellas. Cambiar el pie, el paso o tropezar con una valla a menudo es augurio de fracasar en la prueba. Y esa es la historia de la reforma del estadio Santiago Bernabéu. El triunfo de los vecinos de Chamartín, una de las zonas mas caras de Madrid, contra Florentino Pérez -con la suspensión temporal de los grandes conciertos en el recinto-es el episodio final de una obra maldita en la que ya salió mal la acometida de la primera valla, hace doce años, y en consecuencia, la de todas las demás.

La historia empezó mal cuando la justicia tumbó en 2015 la pretensión del club de construir un centro comercial y un hotel en el recinto, operación a la que el Ayuntamiento, obsequioso como un Agustín González con el club, había dado su visto bueno en el 2012 con una modificación parcial del Plan General. Los términos actuales de la reforma son hijos de aquel traspiés aristotélico y un ejemplo de que la huida hacia delante, siendo la solución más obvia y satisfactoria, no siempre es la ideal. Pero rendirse no entraba en los planes de un club que tiene por bandera las grandes remontadas.

Consecuencia de aquel revés, el Fondo Soberano de Abu Dabi retiró la financiación, un paso atrás que el Real Madrid denunció sin éxito ante los tribunales de arbitraje. Las obras tuvieron que ser retrasadas y cuando arrancaron lo hicieron ralentizadas por la pan-

### Contagios y precedentes

 Las protestas de otros barrios por el exceso de ruido de los conciertos jamás han sido escuchadas por las autoridades -como quizá esta, si no hubiera actuado la justicia-: Getafe y Villaverde se suben por las paredes por temor a que el recinto Mad Cool vaya a convertirse en un "eventódromo". Los vecinos de Felipe II tampoco han hallado eco a sus quejas por los conciertos del WiZink Center. Como los de la Caja Mágica. Ahora todos piden igualdad de trato. La paradoja es que en Chamartín, como ocurre hoy con los chalets que rodean el Jarama y que protestan por el bramido de

los motores, el vecindario llegó mucho después que la fuente del ruido. Llegaron a su calor (revalorizador), de hecho. En todo caso, el éxito del Madrid en la larguísima batalla de Stalingrado contra los expropiados de la antigua ciudad deportiva -a los que se enajenaron fincas rústicas para unas instalaciones deportivas que después se recalificaron para construir opulentos rascacielos- quizá hizo pensar al club que, tras tal pelotazo, ruidos excesivos y aparcamientos públicoprivados eran cosa menor y no podían convertirse en el Waterloo de sus lucrativos negocios. (Continuará).

demia. Los años siguientes, los sobrecostes del proyecto fueron aumentando hasta doblar lo previsto y alcanzar, con los costes financieros, los 1.500 millones de euros. La solución final era la construcción imprevista de un aparcamiento de casi 2.000 plazas cuya explotación el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida cedería al club por 50 años a cambio de un canon simbólico. Esta creativa solución, que los vecinos calificaron de "privatización de un espacio público", podía salvar la operación, pero ahí se puso en marcha la acción vecinal, que logró que la justicia impugnara el proyecto y su licitación. Desde entonces, el Ayuntamiento ha ido aplicando ñapas al expediente. Pero este fue el momento en que los planes se torcieron de todo. La sobrexplotación musical del estadio era el par-

### El cese de recitales no agota la causa judicial por el ruido, que puede alcanzar al club y al Ayuntamiento

che final para compensar tal cú-mulo de desgracias. Pero el anuncio del club de que suspende provisionalmente los conciertos es un torniquete que no detiene la otra hemorragia, la judicial. Las asociaciones Perjudicados por el Bernabéu e Iniciativa Vecinal en Defensa del Medio Ambiente y contra el túnel en Paseo de la Habana-Padre Damián son las responsables de poner al Madrid contra las cuerdas y su acción ha puesto sobre la mesa la comisión de un delito medio ambiental -tal es considerado el exceso de ruido por la normativa comunitariaque no cesa judicialmente por la paralización y que señala a club y Consistorio.

Pero detrás de este éxito vecinal -que la Asociación de Perjudicados del Bernabéu comparaba el pasado viernes, a la hora de los chupitos, con la leyenda de "la batalla de Covadonga"- está la composición social de un barrio donde el PP ha llegado a obtener más de dos tercios de los votos. A diferencia de los vecinos de Usera y Villaverde, que ayer se manifestaban contra la construcción de un crematorio junto al tanatorio de la M-40, en Chamartín viven jubilados sobrados de entusiasmo, tiempo libre y posibles para hallar en esta batalla legal la fragancia y la recompensa de una última cabalgada. Su propia Covadonga.

### La Mercè une el arte urbano de Barcelona y Casablanca

**REDACCIÓN** Barcelona

El montaje Paisatges cúbics, un proyecto de arte urbano en el que colaboran creadores de Casablanca y de Barcelona, será una de las numerosas muestras arrancan el viernes y que tienen a la metrópoli norteafricana como invitada de esta edición.

La instalación, que podrá verse el sábado y el domingo en el espacio del lago del parque de la Trinitat, está comisariada por Salah Malouli y cuenta con la participación de los artistas vide la cultura de la ciudad marro- suales Mohamed Touirs, Ghiquí en las fiestas de la Mercè que ziane Agzenai, Ayoub Abid y Mohamed L'Ghacham. Los cua-



Uno de los artistas en pleno proceso creativo

tro cubos que configuran la instalación no solo son estructuras físicas, sino también volúmenes que despliegan narrativas visuales y que invitan al espectador a explorar diferentes miradas sobre un mismo concepto, el viaje.

Las técnicas tradicionales de la pintura clásica se mezclan en estos cubos con la frescura del street art para hablar de diversidad cultural, identidad urbana o conexión entre lugares diferentes. Una invitación a emprender un recorrido artístico para conocer la creatividad sin límites.

### Bienvenida pasada por agua a 1.500 profesionales expats

Más de 1.500 profesionales de 91 nacionalidades asistieron al Hola Barcelona! Cocktail, el evento que cada año, y ya van once, organiza Barcelona Global para dar la bienvenida al talento internacional y agradecer a los barceloneses by choice su apoyo y compromiso con la ciudad que han elegido para vivir y trabajar. En el acto, celebrado en los jardines del Palauet Albéniz, han participado la segunda teniente de Alcaldía de l'Ajuntament de Barcelona, Maria Eugènia Gay, y el conseller de Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau (en la imagen). También estaban previstas las intervenciones del presidente de Barcelona Global, Ramon Agenjo, y de Carolina Martinoli, presidenta y CEO de Vueling, compañía que este año celebra su 20.º aniversario en Barcelona, pero la lluvia impidió que continuaran los discursos.



### Barcelona planea cuadriplicar el precio del aparcamiento de los buses turísticos

La medida pretende mitigar las molestias vecinales en los puntos más visitados

**LUIS BENVENUTY** 

Barcelona

Están hartos de que tantos autocares aparquen en doble fila, de que tantos vehículos aguarden ahí a que los turistas terminen su excursión con el motor encendido. de que los ruidos y los humos se cuelen por sus ventanas...

Vecinos de la calle Diputació a la altura del barrio de Fort Pienc se manifestarán mañana por la tarde para pedir como poco el traslado de las plazas de aparcamiento para autocares turísticos ahí dispuestas desde hace aproximadamente un par de años, desde que las obras de unión de las dos líneas del tranvía obligaron a reubicar los estacionamientos de los autobuses que todos los días acercan a miles de visitantes al templo de la Sagrada Família.

"¡¿Que el Ayuntamiento cuadriplicará el precio del aparcamiento de los autocares turísticos?!", exclaman en la asociación de vecinos de Fort Pienc tras enterarse de los últimos planes del go-bierno del alcalde Jaume Collboni: el aparcamiento de estos vehículos pasará de costar unos 20 euros al día a unos 80. La medida se debatirá políticamente en la comisión municipal de Economía de hoy, pero en verdad formará parte de las negociaciones en torno a las nuevas ordenanzas fiscales del Ayuntamiento. Al gobierno municipal le gustaría verlas aprobadas cuanto antes.

principalmente a una multitud de cruceristas que vienen y van, y



Varios turistas acceden a sus autocares en las inmediaciones del templo de la Sagrada Família

también a una barbaridad de excursionistas que están pasando unos días en el litoral catalán y que en verdad apenas recala unas pocas horas en Barcelona. Como no pernoctan en la urbe, no han de pagar los tributos que pagan aquellos que sí que lo hacen. Encima la mayoría de estos excursionistas siquiera entran en el templo, si-Este encarecimiento afectará quiera compran una entrada, y se conforman con hacerse un par de selfies con la iglesia al fondo.

El teniente de alcalde de Turismo y también concejal responsable del distrito del Eixample, el socialista Jordi Valls, detalla que de este modo un turista que pernocta en la ciudad paga en tributos unos siete euros por jornada, y el excursionista de pocas horas únicamente unos 50 céntimos. Con la nueva medida, en este mismo sentido, la visita a Barcelona le saldrá por un par de euros extras. El Ayuntamiento estima que el año

que viene alrededor de 70.000 autocares turísticos pasarán por las calles de la ciudad. "La gestión del turismo implica incentivar o desincentivar algunos tipos de turismo, según nos interesen -abunda el teniente de alcalde Valls-. Esto puede hacerse a través de la regulación o de la fiscalidad, y este gobierno utilizará todos los instrumentos que tenga a su alcance". Otros números significativos al respecto: el año pasado tuvieron

lugar en Barcelona más de 156.000 operaciones de aparcamiento y también de encoche y desencoche de visitantes en las 222 plazas habilitadas. El Ayuntamiento ingresó cerca de un millón de euros por estos conceptos. Con la nueva medida fácilmente ingresará cuatro.

"Bueno, a ver qué pasa -tercian en la asociación de vecinos de Fort Pienc, con un entusiasmo muy moderado-... No tenemos claro si acaso subir los precios será realmente efectivo. Nosotros lo que le pedimos al Consistorio es que establezca unos horarios restrictivos, que tome medidas que de veras reduzcan el número de autocares que vienen al barrio. Fort

### Vecinos de Fort Pienc hartos de ruidos y humos reclaman otras medidas más contundentes

Pienc y Sagrada Família están saturados. Las columnas de visitantes colapsan las calles. Pero la verdad es que desde que las obras del tranvía obligaron a trasladar los estacionamientos el Ayuntamiento no está haciendo otra cosa que improvisar".

Valls reconoce que en el centro pocas piezas se pueden mover, y que a la hora de plantear nuevos aparcamientos que aligeren la situación hay que mirar a la periferia. Al teniente de alcalde no le gusta mucho la expresión decrecimiento turístico, prefiere hablar de rebajar los niveles de intensidad de determinados rincones de Barcelona, como Fort Pienc, Sagrada Família... "El turismo es una fuente de riqueza, pero tenemos que regularla. Quizás estas medidas no gusten a una parte del sector, pero la época en que todo se basaba en promocionar la demanda ya quedó atrás".

### Un edificio con dos torres y cien pisos de lujo cierra el puzle de Glòries

Las obras del complejo, del arquitecto Carlos Ferrater, arrancarán a finales de año

SARA SANS Barcelona

La última pieza del rompecabezas de la plaza Glòries ya tiene forma. En el solar vacío donde la Diagonal se encuentra con el parque se levantará un complejo residencial de dos torres de catorce y doce pisos con cien exclusivas viviendas. Los promotores, Conren Tramway (CT), han apostado por un diseño singular que firma el estudio de arquitectura de Carlos Ferrater. Las terrazas y los espacios comunes abiertos serán los protagonistas del edificio Gloria Diagonal, con el que culminará, al fin, la urbanización de esta plaza.

Los promotores esperan comenzar las obras a finales de

Conren Tramway, que cuenta con siete edificios de oficinas en la zona del 22@, impulsa el proyecto

### El objetivo es entregar los pisos, de un valor a partir de 800.000 euros, a principios del 2027

año con la intención de empezar a entregar las viviendas a principios del 2027. En total serán cien pisos, de entre 170 y 190 m² -el más pequeño, de dos habitaciones, costará alrededor de 800.000 euros- y cinco áticos de entre 170 y 380 m2.

"Barcelona necesita vivienda de todo tipo, asequible, de nivel medio y también alto; aquí hemos hecho una apuesta de mucha calidad; esperamos que al

Singular, El edificio tendrá dos torres de 14 v 12 plantas. 1.300 m2 de espacios comunes y en los bajos, otros 1.100 m² de espacio comercial y gastronómico

Abierto. Las azoteas, con vistas de 360° sobre toda la ciudad, serán espacios compartidos; la mayor, de 400 m², tendrá una piscina de 20 metros

internacional del proyecto y coincidiendo con la celebración de Copa del América, los promotores han instalado en la Marina Port Vell una oficina de información y venta. "Es un proyecto que sorprenderá en Barcelona", insiste Paco Hugas.

Las terrazas y los espacios compartidos serán la seña de identidad del edificio. "Hemos renunciado a metros cuadrados de vivienda a favor de las terrazas", explica Hugas. El estudio Office of Architecture of Barcelona (OAB) de Carles Ferrater. Xavier Martí Galí, Lucía Ferrater y Borja Ferrater ha diseñado, como piel del bloque, unos paneles de madera para preservar la intimidad de los inquilinos.

Los otros protagonistas del complejo son los espacios compartidos, en total 1.300 m2 de zonas comunes, prácticamente la mitad en formato terraza y el resto en el interior del propio edificio. La azotea más grande, -de 400 m² y una panorámica de 360 grados sobre toda la ciudad-, contará con una piscina de 20 metros de longitud. Los otros dos grandes espacios co-



menos la mitad de la venta sea a público local y el resto a clientes internacionales", explica Paco Hugas, codirector general de

Con Gloria Diagonal culminará el cierre y la regeneración de la plaza. Los promotores conocen bien esta zona: en el 22@ tienen tres edificios en construcción y han levantado ya otros cuatro bloques de oficinas donde tienen sus sedes empre-

sas como Travelperk, Bridgestone Mobility Solutions, Seat Code, OMYA o H&M, entre otras. En el resto de la ciudad CT promueve la transformación de la Mercedes y el edificio de oficinas de las Tres Xemeneies del Paral·lel.

En el plano residencial, además de Gloria Diagonal, CT está impulsando otros dos edificios de viviendas en el barrio. La inversión global anunciada para

estos tres proyectos es de 150 millones de euros. Los otros dos edificios -donde han concentrado la oferta de vivienda pública- se levantarán en el vecino solar ubicado en Consell de Cent con Castillejos. Allí tienen previsto construir 100 viviendas más, la mitad de protección oficial.

La comercialización de los pisos de Gloria Diagonal arranca ahora. Aprovechando el filón

munes estarán en la otra azotea de 170 m² y en una terraza ubicada en el primer piso del edificio. Además, Gloria Diagonal contará con un club social con cocina y espacios flexibles donde los residentes podrán organizar todo tipo de actividades y un spa de 80m² con piscina climatizada y sauna. El proyecto contempla también 1.100 m² de espacio comercial y restauración en los bajos.

### La justicia anula las zonas de bajas emisiones del municipio de Madrid

MADRID Europa Press

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado la zona de bajas emisiones (ZBE) de la capital al considerar, entre otras cuestiones, que se da una "patente insuficiencia del informe de impacto económico" en las medidas adoptadas en la ordenanza munición ante un recurso de Vox que ha sido admitido parcialmente

por la sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo que deja sin efecto preceptos de la ordenanza vigente.

La sentencia anula las partes de la ordenanza por las que se define el ámbito de la ZBE en todo el municipio de Madrid y las que establecen las dos zonas de especial protección (Distrito Centro y Plaza Elíptica). El resto del articulacipal. Así consta en una resolu- do se mantiene. Contra esta resolución cabe interponer un recurso de casación ante el Supremo.



Cartel de la zona de bajas emisiones de especial protección

Los magistrados consideran que se da una "patente insuficiencia del informe de impacto económico" de las medidas adoptadas, que exigían la toma en consideración de sus consecuencias económicas para efectuar "una ponderación adecuada del balance de beneficios y costes y de la posibilidad de adoptar medidas menos restrictivas de efecto equivalente, o que pudieran producir un efecto discriminatorio para los colectivos más vulnerables económicamente". Inciden especialmente en que las medidas restrictivas afectan presumiblemente a las personas de menos capacidad económica, "que se ven impedidas o gravemente dificultadas en sus posibilidades de acceder a nuevos vehículos que cumplan con las exigencias ambientales"...

## El congreso europeo de oncología sella la semana de oro de los hoteleros

Con los eventos médicos y de negocios, Barcelona supera ahora la ocupación de agosto

SARA SANS Barcelona

De entre las cuatro mejores semanas del año para los hoteleros -en cuanto a ocupación se refiere-, nunca falla la de mediados de septiembre. Durante estos días se produce el mix más productivo para el sector: el movimiento turístico se mantiene en Barcelona, al tiempo que arranca la actividad empresarial -en forma de reuniones y eventos corporativos- y, sobre todo, la congresual. La celebración, esta semana, del congreso de la European Society for Medical Oncology (ESMO), con más de 30.000 profesionales acreditados, ha elevado las ci-

"Estos días se produce una combinación muy buena de turismo de ocio y negocios, como ocurre también en mayo y junio", apunta el director general del Gremi d'Hotels de Barcelona, Manel Casals. Los efectos de esta actividad –también contribuye, aunque a otra escala, la Copa del América o la bienal de arte contemporáneo Manifiesta–son evidentes en los hoteles, pero también repercuten en el sector de la restauración, locales de ocio y el transporte.

fras de ocupación de agosto.

El congreso europeo de onco-



El congreso de oncología finalizó ayer, y mañana arranca otra reunión médica con 15.000 participantes

logía arrancó el viernes pasado y acabó ayer. Antes, del 6 al 10 de septiembre, se celebró el European Society of Catarct and Re-Fractive Surgeons, con 15.000 participantes, y mañana y hasta el domingo se celebrará en la ciudad el Euretina Congress, con más de 6.000 delegados acreditados.

A estos tres congresos se suman este mes otros 25 eventos, la mayoría de entre cien y quinientos asistentes, aunque también figura el anual de la Scoliosis Research Society, con 1.700 asistentes previstos; y Drupalcon Barcelona, que arrancará el día que culminan las fiestas de la Mercè, con 1.500 asistentes más. En octubre, el Barcelona Convention Bureau ya tiene agendados 21 congresos y en noviembre, otros 22. Más allá de las grandes ferias del sector de las telecomunicaciones, los congresos médicos ya representan el 42,7% de los eventos que se celebran en la destinación Barcelona.

### Un nuevo bus exprés unirá Barcelona y El Prat en 25 minutos

REDACCIÓN Barcelona

A partir del 1 de octubre Barcelona contará con una segunda línea de bus exprés que conectará con El Prat de Llobregat. El nuevo servicio, bautizado como X2, permitirá unir las dos ciudades en 25 minutos, cinco menos que la actual línea a la que sustituirá, la 165.

Estas líneas se caracterizan por tener una velocidad comercial mayor que las convencionales y disponer de menos paradas. En el caso del X2, podrá ir más rápido al tener un trayecto más directo y suprimirse cinco paradas en la Gran Via, al haber otras opciones de transporte. Se prevé que la nueva línea pueda superar los 20 km/h, convirtiéndose en una de las más rápidas de TMB. Tendrá 20 paradas desde plaza Espanya a la zona de la avenida del Remolar y funcionará de lunes a domingo. En un principio, los buses serán de gas natural y se irán incorporando eléctricos durante el 2025, cuando estén operativos en los puntos de recarga de la Zona Franca. La nueva línea exprés se suma a la X1, en funcionamiento desde septiembre del 2021 y que conecta las plazas Francesc Macià y Glòries.









PROYECTO GRATIS
Llámenos y le realizaremos
un proyecto de su oficina

gratuito y sin compromiso.



#### OFIPRIX RENTING

NO COMPRE SUS MUEBLES, ALQUÍLELOS

Ahora usted puede alquilar sus muebles
y disfrutarlos cómodamente mediante
un contrato de arrendamiento.

### En Palencia La reina Sofía apoya la defensa del gato montés

La reina Sofía ha recorrido el parque natural de la Montaña Palentina para conocer sobre el terreno el proyecto de conservación del gato montés del Centro Superior de Investigaciones Científicas en colaboración con la Fundación Reina Sofía.

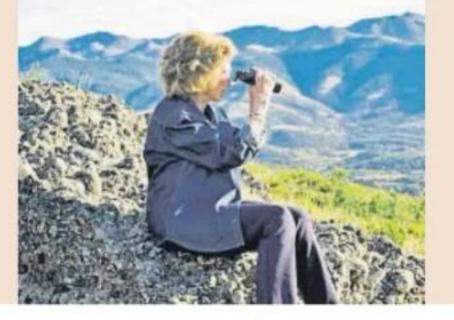

### Exmarido de Gunilla Fallece Luis Ortiz de un cáncer de próstata

Luiz Ortiz ha fallecido por un cáncer de próstata a los 80 años. Su última aparición fue en abril (en la foto) junto a su exmujer Gunilla von Bismarck para celebrar los 70 años del Marbella Club, ya que ellos formaban parte de la llamada jet set marbellí.

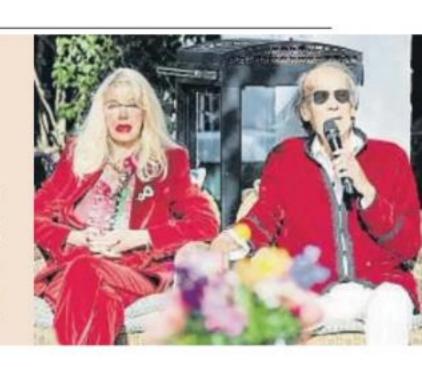

Christopher Reeve, de 'Superman' a superhumano

Un documental explora la vida del mejor intérprete del 'hombre de acero' y su heroica lucha tras

quedar tetrapléjico en un accidente hípico



voladora. Chris topher Reeve. que falleció en el 2004, protagonizó cuatro películas de Superman que todavía reciben elogios





Entre su abanico de poderes, Superman fue capaz de hacer girar la Tierra hacia atrás y lograr que el tiempo retrocediera para evitar una tragedia.

Había que ver esa imagen en la que el actor Christopher Reeve giraba a toda velocidad alrededor del globo, más de una vuelta por segundo, como si fuera la cosa más normal.

Tiempo después, sentado en una silla de ruedas, Reeve se convirtió en un superhumano. Fue un pionero en el activismo para avanzar hacia el futuro con

### Alexandra Reeve recuerda que su padre redefinió al héroe como una persona común y corriente

su impulso de la investigación sobre las lesiones espinales.

"Él era muy consciente de esa ironía (entre el personaje y la persona) y del legado de Superman cuando la gente vio su historia y pensó en él tras el accidente", declaró su hija Alexandra a Variety en la presentación de un documental dedicado a su padre durante la última edición de festival de Sundance.

"Hablaba de redefinir qué es ser un héroe... Es una persona común y corriente que sobrevive pese a todos los obstáculos abrumadores", subrayó.

El bebe extraterrestre que se na este 21 de septiembre, estrelló en Estados Unidos,

adoptado por la familia Kent y bautizado como Clark, ejerció al crecer como defensor de los grandes valores con el aspecto de Reeve, el actor que mejor ha sabido dar vida en cuatro películas a ese salvador de la humanidad, sin ser humano. Ese papel, en el que compaginó el periodista tímido y algo friki con el ser de otra galaxia indestructible (kriptonita aparte), le valió al intérprete alcanzar el firmamento de las estrellas. Esto le facilitó participar en otros filmes al colgar la capa.

Hasta que un accidente hípico en 1995, cuando cayó de un caballo, le dejó tetrapléjico, inmovilizado de cuello para abajo y con el uso habitual de un respirador. Tenía 42 años y empezó su nueva e incansable misión de impulsar la indagación médica para hallar una cura a ese enfermedad, así como la lucha por los derechos de las personas con discapacidades. Además, continuó vinculado al cine, delante o detrás de la cámara.

Murió en el 2004 por un ataque cardiaco. Dana, madre de Will Reeve v madrastra de Alexandra y Matthew Reeve, fue diagnosticada de cáncer de pulmón. No había fumado en su vida. Falleció en el 2006, a los 44 años.

Estos avatares se reflejan en Super/Man: The Christopher Reeve Story, documental que se estreen el que se explora la vi-





Misión, Christopher Reeve, ya postrado, contó con el apovo de Dana, su esposa, en su lucha

da del actor. Dirigido por Ian Bonhôte y Peter Ettedgui, el documental se centra en la extraordinaria vida y carrera de Reeve, que todavía es ampliamente valorado como el mejor intérprete en la gran pantalla (o la pequeña) del hombre de acero.

"A pesar del amor y seguridad que mis hermanos me proporcionaron, y mi familia me proporcionó, y mi familia de adop-

### En Nueva York Sean 'Diddy' Combs, detenido por tráfico sexual

El rapero Sean Diddy Combs (54) ha sido arrestado en un hotel de Nueva York al ser imputado por cargos de conspiración de crimen organizado, tráfico sexual ejercido mediante la fuerza, fraude o coacción y trata de personas en un tribunal federal.



#### SANTORAL

José de Cupertino, Ferréolo, Sofia, Irene, Eumenio de Gortina. Eustorgio de Bertila, Enna

#### **ANIVERSARIOS**

50

Marc Giró

comunicador

Milán, Metodio, Simón, Ricarda,



Aitor Luna

Gabino Diego

Jason Sudeikis

Ronaldo Nazario exfutbolista



MICHAEL LOCCISANO / GETTY

ción, el momento fue el 6 de marzo del 2006. He estado solo desde entonces", confiesa Will en esta película, que tenía 13 años al fallecer su madre. Antes de su defunción, Dana Reeve se aseguró que su hijo estuviera bien cuidado. Hizo arreglos para que viviera con la familia de su mejor amigo.

Sus hermanos mayores también lo dejaron todo para ayudarlo. Alexandra era estudiante de Derecho y Matthew trabajaba como productor.

Los tres hijos se han implicado en el documental, para el que han echado mano también del archivo personal de Reeve.

"Es un regalo, somos muy afortunados", como Will sobre este trabajo. "No solo tenemos su colección de películas y de entrevistas, porque hemos descubierto cosas que desconocíamos, como una entrevista en Australia de 1977", explicó. "Ver esto que no había visto no cambió mi percepción de él, sino que la mejoró", remarcó.

En una conversación con Diane Sawyer de la cadena ABC, en la que Will hace de periodista, el hijo pequeño preguntó a sus hermanos si la gente se preocupó los suficiente por ellos una vez se quedaron huérfanos.

"Creo que no he pensado nunca en eso... Nuestra tarea era mantener que las cosas funcionaran, que estuviéramos bien, honrando a nuestros padres de la manera correcta, preparándote para que salieras adelante", dijo Alexandra. "Nuestro mayor enfoque y estado de ánimo eras tú", terció Matthew. Así reflexionaron los hijos, no de Superman, sino de un ser de carne y hueso.

### Adiós al polémico periodista Jimmy Giménez-Arnau, el azote de los Franco

El tertuliano ha muerto de forma repentina tres días después de cumplir 80 años



nez-Bordiu en 1977 y en 1979 nació Leticia, con la que no mantenía relación

Boda. Se casó

con Merry Martí-

Colaborador

en el décimo

Jimmy Giménez-

Arnau en el 2017,

aniversario de la

Fábrica de la Tele

productora La

setas. El 25 de enero de 1979 nació Leticia, la única hija del matrimonio, que acabó en 1982.

El periodista empezó una mediática cruzada contra la familia de su exesposa que relató en el libro Yo Jimmy, mi vida entre los Franco. De ahí a las radios y las televisiones, donde se convirtió en uno de los colaboradores con más sarcasmo y de lengua más afilada. Norma Duval fue otra de sus víctimas, pero ésta después de escuchar unas duras críticas contra ella en el programa Protagonistas de Luis del Olmo se presentó por sorpresa en los estudios de radio y le atizó al colaborador con su zapato.

En 1987 Jimmy Giménez-Arnau se casó con María Teresa Fernández-Peral y el divorcio llegó en 1993. En el 2006 conoce a Sandra Salgado, dos años menor que Leticia. Fue en el programa



EUROPA PRESS ENTERTAINMENT / GETTY

ISABEL CLARÓS Barcelona

"Salvaguardar el asombro, mantener alerta la curiosidad, explorar sin limitación todo cuanto aparezca ante los ojos y, si no se dan las circunstancias, salir corriendo y no mirar atrás han sido las motivaciones de mi viaje por el mundo", así resumía su existencia Jimmy Giménez-Arnau en su autobiografía La vida jugada (Arzalia ediciones), publicada en el 2020. El polémico periodista falleció ayer de forma repentina tres días después de cumplir 80 años.

Sandra Salgado, su tercera esposa, fue la encargada de dar la noticia del fallecimiento en el programa Ni que fuéramos..., he-

redero de Sálvame, donde Jimmy Giménez-Arnau había sido colaborador. De hecho, él fue el primer invitado en el estreno de Ni que fuéramos..., en Ten y en el Canal Quickie, el pasado 27 de mayo, y con su ironía soltó que le gustaría "morir en directo".

Jimmy Giménez-Arnau hizo del descaro y la provocación su arma de trabajo como periodista y eso que era hijo del diplomático, escritor -y falangista- José Giménez-Arnau. Jimmy nació en un trasatlántico que navegaba por aguas brasileñas hacia Buenos Aires, donde su padre había sido destinado a la embajada.

Tras pasar su infancia en internados ingleses se licenció en Derecho y Periodismo. Pero su entrada en el papel couché se debió a su boda con Merry Martínez-

### En el 2013 se casó con Sandra Salgado, su tercera esposa, a la que conoció durante una entrevista televisiva

Bordiu, la cuarta nieta de Franco, fallecido casi dos años antes. La jovencita de espíritu rebelde y el intelectual divertido estaban enamorados y querían vivir su amor libremente, pero la familia del dictador no lo permitió y les obligó a pasar por el altar el 3 de agosto de 1977 en el Pazo de Meirás. Jimmy decidió sacar partido y vendió la exclusiva -la primera de una boda en España- a la revista; Hola!, por un millón de pede Telecinco Dolce vita. Él había sido invitado y ella, que trabajaba de redactora, pidió hacer la entrevista previa, porque siempre lo había admirado. La conexión fue total y en el 2013 se casaron.

En el programa Mi casa es la tuya en el 2022, Giménez-Arnau confesó que "Sandra es la mujer que más he querido y que más me ha querido en toda la vida" y que los hijos no han llegado a pesar de haber recurrido a la inseminación artificial. Con su hija Leticia no mantiene contacto desde que ella cumplió 12 años. Esa es la gran pena que se ha llevado Jimmy Giménez-Arnau a su tumba y también "se ha quedado sin ver el nuevo estadio del Madrid", escribió su viuda ayer a Belén Esteban, en directo durante el programa Ni que fuéramos....

**ELS MOTS ENCREUATS Màrius Serra** 

Núm. 12391

**LOS 8 ERRORES** 

Original publicado en La Vanguardia entre 1982 y 1999

10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

HORITZONTALS 1. Augmenteu la gravetat d'un dolor. Sortejant de qualsevol manera. 2. L'Alex ja fa més d'un any que té el carnet de conduir. Avançant a quatre potes, però movent alhora les potes d'un mateix costat. Perd la vida. 3. Tomi a portar un cas als tribunals. M'escampo l'after shave per tota la cara. 4. Ampolla de ciclista en carretera. L'arma blanca més racional, Víctima de sant Jordi. 5. Explanacions crítiques d'un text bíblic. Tingui un preu. 6. Les dues lletres que, entre els romans, podien representar la unitat. Has perdut una porteria de rugbi, cam-

13

14

pió. Pell lluent d'algunes sabates de festa. Parella de nazis ensordits. 7. Al bell mig d'una borla. Sobreabundàncies. Centúria. Aixes petites que fan servir els esclopaires. L'acció de ficar el nas per flairar. 9. Acaba com comença. El boví d'Altamira. N'examini només tres. Carrer tranquil, sense cap remor. 10. Família estesa, a la manera escocesa. Trumfo. Preguin prop del vàter. 11. Antigues monedes italianes molt musicals. Navegarà d'una determinada manera. Centúria. 12. Principi absolut. Embruti. Ajuntaré. 13. Deu centenars en record de Puig An-

tic. Lliç amb malles curtes i sense ullet emprat per a subdividir els fils de seda que passen junts per una mateixa palleta de la pua. Quan és penat dorm de cap per avail. 14. l'afegeixis a la rotllana d'una sardana. Aquesta té la cabellera ben negra.

VERTICALS 1. Carretejo les garbes del camp a l'era. Victoreja a cor què vols amb unanimitat absoluta. 2. Triomfarà. Llengua afroasiàtica, avui extingida, parlada al nord d'Africa. 3. Fugida massiva. Tastar un vinet en una tavema de Trípoli. L'article ponentí. El primer de tots. Les fulles d'aquesta planta es poden teixir per fer cadires. Mandarí. Breu estada a la presó. 5. Pagar per una dieta que no et deixa esmorzar entrepans. Marit. Cort de porcs. 6. Reietons àrabs. Alaba. La roba més fina de la llibertat. 7. Tub destapat. Eines d'artesà per construir embarcacions. Lesionés greument algú. 8. Teulat fet de pissarra. Xoriguer. 9. Navalla d'afaitar. Ferros al roig. Tem haver perdut la fe. 10. Tic entortolligat. D'una textura semblant a la de la banya. El prefix dels selfis. 11. Fluor. Imatges divines. Forn sense porta. Res no és. 12. Afectes màxims. Fabricant o venedor de sucre. 13. Encara protegits pel claustre matem. En cap cas ni moment. A la vora de Kurosawa. 14. Forma galènica constituïda per petits cons irregulars obtinguts per dessecació d'una pasta aquosa que conté el medicament. Comença.



En el dibujo de arriba hay ocho diferencias con respecto al dibujo de abajo





### ¿Aceptas el reto? Juega ahora a EntrenaMentes





Núm. 13846 **CRUCIGRAMA Fortuny** 

10 11 12 13 14 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

HORIZONTALES 1. Tiene un sistema digital de largo alcance y no es raro que adquiera nuevas propiedades (tres palabras). Separadas por el tiempo. 2. Hace gracia, pero no hace reir. Formado por una sola sustancia. Divide Francia en dos. 3. Sabe a mar, aunque besarlo no esté bien visto. Se cargan de una manera exagerada. 4. Separadas por el tifón. Hace fortuna. Para los griegos era una diosa terrenal. Raíz que nos puede dar dentera. 5. Es muy mono, pero nos da la espalda. Hallarse en dos lugares distintos a la vez, y en Argentina alocarse. Con un tema tiene bastante. Golfo estrecho por detrás. 7. Asesor sin hermana. Si bien se mira, hace un buen papel en la are-

na. Deporte practicado en Inglaterra. 8. Secuestro de la tropa revolucionaria. El rival lo prefiere libre por detrás. Por lo común están separadas. 9. De pie. Cuida de los niños. Rascar con suavidad. Sale en cantidad. 10. Sustancia que tiene la apariencia de la cola de la gelatina. Quiso llegar al sol observando el ocaso. 11. Insinúa una fantasmada. Ordené mal y salió un lío. Místico musulmán al estilo árabe. 12. Enseñan los dientes con alegría. Está en medio de un gran tembleque. 13. Le pusieron el nombre del ruiseñor para que cantara la vida en rosa. Antes preocupaba. Se repite cantando. 14. Modificó su adorno con elegancia. Pasó muy malos ratos para alcanzar el estrellato.

VERTICALES 1. Al no estimarla como es debido, le haré daño. Aunque parece más pequeño, es mayor que Freddy. 2. Insinúa una aventura. Hay que ser guarro para pillar semejante fiebre. Se hizo un lío con el ácido y está por los suelos. 3. Están en consonancia con el resol. No sirve para nada. Símbolo de la unidad alemana. 4. Diseñó el campanile de la catedral de Florencia. Ni se compra ni se vende y es muy útil en cualquier actividad. 5. Arbol de Tombuctú. Es muy difícil atracarlo. Señalan los límites de Hércules. 6. Inicialmente pertenecen a Demetrio Pajarón Recolons. Media de bravas. No podemos pasar sin él. En medio de la luz. 7. Poéticamente llorón. Es un buen equipo, pero disimula su poder. 8. Unidas de nuevo. Siempre está dispuesto a llenamos el depósito. Lo más seguro es que no dé trigo. 9. Hace leña. Tiene más seguidores orientales que occidentales. Toma partido por el cliente. 10. Aumentó considerablemente la familia de Alá. Espuerta de esparto. Desenfrenada pea. 11. Utiliza las ondas para llegar hasta el fondo. Instrumentos de tierra y viento. 12. Insistir en lo embarullada que está la tierra. Resulta apropiado para hacer rafting. Sale en tromba. 13. La muerte la dejó vagamente tristona. Conservar la carne. 14. Alecciona a los licenciados sobre la ruina de las termas. Oírlo no aporta nada nuevo.

#### SOLUCIONES

MOTS ENCREUATS ANTERIORS ESCATANORANTA MEDITRENISEG PPDIUENEMPRA RAVALPAIRAREM OLO LLI NA GAUTXESEGEA APASSA CEDRIOPTO A T E S A Z E L O S E S I D U S T I O N I L D O SADESILUREIDER DESFORMANOLIT

#### COMOALMAENPENA ANCLARPADEL ILEONGITERAUL CABIENSONANTE HIGAMCETROS ALIMPOTARMIGOR RARILLO ECTO O ARIO AREOLA REGALONEEGM NONAGONOMIOAUE TODOMANACARDO NEBIMANDRESCOL LAMPARERIAL

CRUCIGRAMA ANTERIOR

#### PROBLEMA AJEDREZ ANTERIOR

TUERTO APOSITO

1...曾g1! [1...曾d1 2.a3 曾d3] 2. **個d2** [2. **個**xgl **②**c2#] 2...**個e3!** [ganando un segundo peón] 3.**曾d1** [3.b3 曾xd2 4.包xd2 f5 5.空b2 ②e2; 3.豐h2 豐xf4! 4. 曾xf4 ②c2#] 3... 曾xf4 0-1 Twitter: @illescasmiguel YouTube: ChessFM

#### JEROGLÍFICO ANTERIOR

**ASENTADO** Una carta (As) sentada

#### LOS 8 ERRORES



### AJEDREZ Miguel Illescas Núm 6847

DIFICULTAD MEDIA, DE 6 A 30 MINUTOS

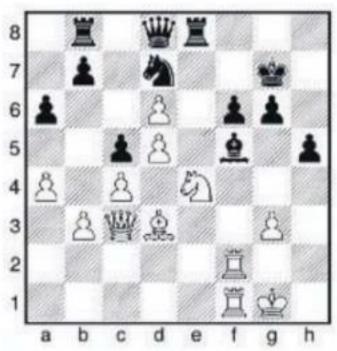

#### **BLANCAS JUEGAN Y GANAN**

Lowy - Zilberman (Haifa, 1994). Las cinco piezas blancas están en posición de ataque, y solo un obstáculo les separa de entrar en contacto con su majestad negra. En este tipo de ejercicios conviene no conformarse solo con ver la primera jugada, sino ser capaz de imaginar las ideas de ataque que seguirán, y la respuesta frente a las defensas más naturales del oponente.

Información proporcionada por www.ajedrez21.com

#### **JEROGLÍFICO**

Tiene que ayudarlo



#### FRED BASSET Alex Graham





SUDOKU

© 2006 Knight Features. Distribuido por Universal Press Syndicate. Todos los derechos reservados

DIFÍCIL

| FÁCII |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1     |   | 3 |   | 5 |   | 9 |   | 7 |
|       | 4 |   | 9 |   |   |   | 1 |   |
| 7     |   | 2 |   |   |   | 6 |   | 5 |
|       |   |   |   |   |   |   | 3 |   |
| 9     |   |   |   | 6 |   |   |   | 1 |
|       | 8 |   |   |   |   |   |   |   |
| 8     |   | 9 |   |   |   | 5 |   | 6 |
|       | 5 |   |   |   | 8 |   | 2 |   |
| 6     |   | 1 |   | 2 |   | 8 |   | 4 |

|   | 6 | 8 | 9 |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 4 |   |   | 2 |   |   |   |   |
|   | 7 |   | 3 |   |   |   |   |   |
| 9 |   |   | 4 |   |   |   |   |   |
|   | 2 | 5 | 1 |   | 6 | 7 | 8 |   |
|   |   |   |   |   | 3 |   |   | 6 |
|   |   |   |   |   | 8 |   | 1 |   |
|   |   |   |   | 6 |   |   | 2 |   |
|   |   |   |   |   | 9 | 4 | 7 |   |

| 8 | 5 | 4 |   |   |   | 3 | 7 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | 5 |   |   |   |   |
|   |   |   | 7 |   | 3 |   |   |   |
|   |   | 7 |   | 6 |   | 4 |   |   |
|   | 4 |   |   |   |   |   | 3 |   |
|   |   | 1 |   | 2 |   | 5 |   |   |
|   |   |   | 5 |   | 2 |   |   |   |
|   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |
| 6 | 8 | 3 |   |   |   | 2 | 4 | 5 |

CÓMO JUGAR. Complete el tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas) rellenando las celdas vacías con un número del 1 al 9, sin repetir ningún número en una misma fila, ni en una misma columna ni en cada cuadrado

#### **SOLUCIONES DE AYER**

| FÁC | IL. |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| 2   | 4   | 3 | 9 | 5 | 1 | 8 | 7 | 6 |
| 8   | 7   | 9 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 1 |
| 5   | 1   | 6 | 7 | 3 | 8 | 9 | 2 | 4 |
| 9   | 6   | 2 | 5 | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 |
| 3   | 5   | 4 | 6 | 1 | 9 | 7 | 8 | 2 |
| 1   | 8   | 7 | 3 | 4 | 2 | 6 | 9 | 5 |
| 4   | 3   | 8 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | 9 |
| 6   | 2   | 5 | 8 | 9 | 3 | 4 | 1 | 7 |
| 7   | 9   | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 8 |

TIEMPO Y TEMPERATURAS PREVISTAS

| 1 | 4 | 6 | 5 | 8 | 7 | 9 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 3 | 9 | 4 | 1 | 7 | 8 | 6 |
| 8 | 9 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | 6 | 9 | 5 |
| 9 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 |
| 7 | 2 | 5 | 4 | 6 | 9 | 8 | 1 | 3 |
| 5 | 7 | 2 | 8 | 9 | 4 | 3 | 6 | 1 |
| 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 |
| 3 | 1 | 9 | 7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 8 |

|   |   | DIFÍ | CIL |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|------|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 6    | 1   | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 8 | 9 |
| 8 | 6 | 9    | 2   | 4 | 1 | 8 | 3 | 6 | 5 | 7 |
| 5 | 4 | 5    | 3   | 8 | 6 | 9 | 7 | 1 | 4 | 2 |
| 9 | 5 | 7    | 4   | 3 | 8 | 2 | 9 | 5 | 6 | 1 |
| 2 | 7 | 2    | 6   | 9 | 4 | 1 | 5 | 8 | 7 | 3 |
| 1 | 3 | 1    | 8   | 5 | 3 | 7 | 6 | 2 | 9 | 4 |
| 6 | 1 | 8    | 9   | 1 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 |
| 7 | 9 | 3    | 5   | 6 | 9 | 4 | 1 | 7 | 2 | 8 |
| 4 | 8 | 4    | 7   | 2 | 5 | 3 | 8 | 9 | 1 | 6 |



Información proporcionada por www.taikometeorologia.com

#### **ASTROLOGÍA**

**Blanca Herrero** 

Aries 21 de marzo al 19 de abril

El lema hoy será pensar antes de hablar; de lo contrario, tendrá problemas en las diferentes relaciones que mantenga.

Tauro 20 de abril al 20 de mayo Podrían culminarse algunos cambios; es posible que se trate de algún proyecto que fructifique en el ámbito laboral o personal.

Géminis 21 de mayo al 20 de junio Si su trabajo está relacionado de alguna manera con la venta, el trato al cliente o las relaciones públicas, disfrutará de un día positivo.

Cáncer 21 de junio al 22 de julio Hoy podrá ser un día de logros, de recepción de dinero o algo con lo que no contaba. Tendrá control sobre influencias negativas.

Leo 23 de julio al 22 de agosto Disfrutará de un día afortunado en el ámbito económico, siempre y cuando trabaje organizadamente y con responsabilidad.

Virgo 23 de agosto al 22 de septiembre

Contará hoy con una gran capacidad de discemimiento conciliador, de diplomacia, inteligencia y tacto. Buenas oportunidades de mejora.

Libra 23 de septiembre al 22 de octubre

Escorpión

Es posible que hoy piense que las cosas en el trabajo no llevan la buena marcha que esperaba en un principio, pero no se desanime.

23 de octubre al 21 de noviembre

Quizá hoy sienta que su trabajo no está siendo valorado o que no sirve para nada, pero eso no es cierto, lo que pasa es que exige demasiado.

Sagitario 22 de noviembre al 21 de diciembre

Le espera un día de análisis; debería analizar profundamente qué es lo que desea, tomar decisiones y actuar en consecuencia.

Capricornio 22 de diciembre al 20 de enero

Hoy podría desarrollar algún tipo de relación con una persona muy sabia, algo que, sin duda, le beneficiará.

Acuario 21 de enero al 19 de febrero

Día de buenos aspectos; si llevaba tiempo con alguna cuestión preocupante a cuestas, hoy comprobará que empieza a solucionarse.

Piscis 20 de febrero al 20 de marzo

Debería tratar de innovar y de abrirse nuevos horizontes en el ámbito profesional, porque

blanca.herrero@astro.virtualmedia.es

ahora es el momento perfecto.

### **EL TIEMPO**

MÁS INFORMACIÓN EN: http://eltiempo.es

#### Barcelona 18°/22° 18°/26° Sta. Cruz / de Tenerife Barcelona 21°/25° CALIDAD DEL AIRE EN BARCELONA Contaminación Polen • Tarragona Disminución de la Menos concentración contaminación. Niveles de polen. Niveles bajos bajos **FASES LUNARES** LOS ASTROS Hora de mañana



Terres de l'Ebre y el noroeste. Claros y suavidad en el resto



°C @ <-5° @ -5-0° @ 0-5° @ 5-10° @ 10-15° @ 15-20° @ 20-25° @ 25-30° @ 30-35° @ 35-40° @ 40°<

VIERNES Lluvias frecuentes, ¡no olvide el paraguas! Ambiente desapacible y otoñal



SABADO Tiempo inseguro con chubascos y tormentas en la mitad oeste. Temperatura a raya | dispersas. Ambiente suave



menguante nueva

más chaparrones y lluvias



creciente

SOL Salida 07 h 34 min

LUNA Salida 20 h 37 min

Puesta 19 h 56 min

Puesta 09 h 06 min

LUNES Tormentas con granizo entre los Pirineos, Barcelona y Girona. Viento en el tercio sur

#### Alfred Rodríguez Picó

### Tormentas hacia el sur



e pequeño vivía en lo que ahora es la boca norte del túnel de la Rovira, entre Horta y el Carmel. Quería ser meteorólogo o, como segunda opción, director de orquesta. Hoy, ante la previsión de los próximos días, me hubiera gustado elegir director de orquesta. Las tormentas de esta madrugada se retirarán hacia el sur y mañana habrá una tregua, pero del viernes al próximo martes, muchas incógnitas. Aparentemente, viernes con más inestabilidad, quizás menos acentuada el sábado, sin asegurarlo, y más tormentas entre el domingo por la tarde y el martes. Fiestas mayores pendientes del cielo.

Catalunya. Se abrirán grandes claros por Girona y los chubascos de Barcelona y el interior viajarán hacia el oeste y el sur; algunos serán fuertes. Por la tarde, nuevos chaparrones en el interior. Ambiente fresco. Mañana, tregua, variable y suavidad. Inestabilidad los siguientes días con treguas de 12 a 24 horas. Temperaturas, siempre poco elevadas.

España y Europa. Italia y sus alrededores continuarán con tormentas fuertes y anticiclón con ambiente cálido en el norte del continente. Chubascos en la zona mediterránea de la Península, que mañana se extenderán al centro. Temperaturas en claro descenso.

### La 1 refuerza con 'Valle salvaje' su apuesta por la ficción diaria

La serie, que se emitirá a las 18.30 h, estrena esta noche su primer episodio en 'prime time'

FRANCESC PUIG

Barcelona

Ante la batalla de audiencia que disputan por las tardes los magazines Y ahora Sonsoles, de Antena 3, y TardeAR, de Telecinco, la respuesta de RTVE es reforzar su apuesta por las series diarias. Tras el buen rendimiento de La promesa (17.30 h) y, en menor medida, de Salón de té La Moderna (16.30 h), la corporación pública añadirá desde mañana, a partir de las 18.30 h, Valle salvaje. Se trata de una serie de época ambientada en el siglo XVIII y que lleva el sello de Bambú Producciones. responsable también de La promesa y otras series como Velvet,

Las chicas del cable o Dos vidas.

Pero antes de que Valle salvaje se instale en la parrilla de tarde (en sustitución de El cazador stars), La 1 le dedica el prime time de esta noche con la emisión de su primer episodio. La cadena había anunciado para hoy el estreno de la serie Las abogadas, pero lo ha retrasado. RTVE confía en que las excelentes audiencias de La revuelta de David Broncano puedan llevar a muchos espectadores a descubrir Valle salvaje.

La nueva serie diaria, cuya canción de la cabecera es interpretada por St. Pedro, está creada por Josep Cister (La promesa) y se ambienta en 1763. La protagonista es Adriana Salcedo de la Cruz, quien se ve obligada a dejar la Vi-



Una imagen de la nueva serie de RTVE

lla de Madrid y a viajar al norte de España con sus hermanos para cumplir con su compromiso de matrimonio, pactado en secreto.

Debe acudir al encuentro con su prometido, un hombre al que no conoce, y alojarse en casa de su tía, la hermana de su difunto padre. "Allí su vida cambiará para siempre. Conocerá el verdadero amor, la traición, y pondrá su vida en peligro cuando trate de descubrir la verdad sobre la muerte de

su padre", avanza la sinopsis de la

Rocío Suárez de Puga, Manuela Velasco, José Manuel Seda y Mari Paz Sayago encabezan el reparto coral de esta ambiciosa producción que comenzó su rodaje en abril entre La Pinilla (Segovia), una localización en la que se han construido dos grandes palacios de 6.000 m² en este enclave montañoso, y Algete (Madrid), donde se encuentran los dos pla-

tós de 2.200 m², en los que destaca la recreación del interior de los dos palacios que permitirán sumergir al espectador en 1763.

Valle salvaje se convertirá, además, en la primera serie diaria global que se podrá ver en todos los territorios de habla hispana gracias a un acuerdo de colaboración firmado entre RTVE, Netflix y Bambú Producciones. "Es la mayor apuesta para una serie dia-

### Es la primera serie diaria que se podrá ver en todos los territorios de habla hispana a través de Netflix

ria jamás realizada en este país, con unos valores de producción propios de una serie de prime time. No se nos ocurre un socio mejor que Netflix para llevar a cabo esta aventura. Además, contar con el mismo equipo de La promesa es una garantía de éxito", quiso destacar José Pastor, director de cine y ficción de RTVE, en la nota de prensa de la corporación pública que anunciaba este acuerdo.

de los próximos dos dias de todos los canales

6.00 Ventaprime (promocio-

6.15 Las noticias de la ma-

El tiempo. (ST)

13.20 Cocina abierta con

tronómico), (ST)

13.45 La ruleta de la suerte

(concurso). (ST)

15.00 Antena 3 Noticias 1.

15.35 El tiempo. Presentador:

Roberto Brasero.

Golpe. (ST)

15.30 Deportes. (ST)

(ST)

Presentadora: Sandra

Espejo público (ma-

Susanna Griso. (ST)

gacín). Presentadora:

Karlos Arguiñano (gas-

nal).

STSUBTITULADO / R REPETICIÓN

ñana. Incluye Deportes y

PARRILLA ELABORADA POR ONEDATA. COMERCIAL@ONEDATA.ES

#### **PROGRAMACIÓN TV**

Cuali W

(reportajes).

jes). (R)

10.20 Viajeros Cuatro (reporta-

tualidad). Presentador:

tadora: Alba Lago. (ST)

11.30 En boca de todos (ac-

14.00 Noticias Cuatro. Presen-

14.55 ElDesmarque Cuatro.

Nacho Abad.

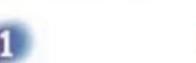

6.00 Telediario matinal. Incluye El tiempo. (ST) 8.00 La hora de La 1 (magacin de actualidad). Presentadores: Silvia

Intxaurrondo y Marc Sala. 10.40 Mañaneros (magacín de

actualidad). (ST) 14.00 L'informatiu. Incluye El temps. (ST)

14.10 El gran premio de la cocina (gastronómico).

15.00 Telediario 1. Presentadora: Alejandra Herranz. Deportes: Ana Ibáñez. Incluye El tiempo. (ST) 15.50 L'informatiu. Incluye El

temps. (ST) 16.15 El tiempo. (ST)

16.30 Salón de té La Moderna (serie). (ST)

17.30 La Promesa (serie). Jana

grave peligro. (ST)

Rodríguez. (ST)

Vázguez. (ST)

vo). (ST)

19.30 El cazador (concurso).

20.30 Aquí la Tierra (divulgati-

21.00 Telediario 2. Presenta-

Presentador: Rodrigo

18.30 El cazador stars (concur-

descubre que Manuel

ha vuelto a quedar con

Gregorio y que corre un

so). Presentador: Gorka

(ST) 16.30 Grans documentals

15.45 Saber y ganar.

14.45 Curro Jiménez.

(serie documental). Blau endins: Bali. 17.20 L'altaveu (magacin).

8.00 Cafè d'idees (magacín).

9.55 La aventura del saber.

(ST)

Alba.

10.55 Aquí hay trabajo.

11.20 Un país para leerlo

(literatura): Sagunto.

11.55 Al filo de lo imposible.

12.20 Las rutas D'Ambrosio.

13.20 Mañanas de cine: Un

Presentadora: Carolina

rey para cuatro reinas.

Presentadora: Danae Boronat (ST) 19.00 Grantchester.

20.15 Mi familia en la mo-

chila: Ruta del Cóndor:

Selva de Yasuní-Baños

de Agua Santa. En esta

ocasión, la familia sigue

la ruta que va de Yasuní

a Baños de Agua Santa.

rias de George Clarke.

19.45 Culturas 2.

(ST)

(ST)

Notícies 3/24. (ST) 8.00 Els matins (magacín de actualidad). Presentadora: Ariadna Oltra. Magacin de actualidad que incluye entrevistas, reportajes y debates, entre otras

secciones. (ST) 10.30 Tot es mou (magacín). Presentadora: Helena

Garcia Melero. (ST)

13.55 Telenotícies comarques.

14.30 Telenotícies migdia. (ST)

16.50 El Paradís de les Sen-

hermana. (ST)

19.10 Atrapa'm si pots

Llucià Ferrer.

20.15 Està passant (humor).

17.35 La selva (magacín). Pre-

yores (serie). Marcello

le dice a Salvatore que,

para no volver a prisión,

está pensando en huir

e irse a Australia con su

sentador: Xavier Grasset.

(concurso). Presentador:

15.40 Cuines (gastronómico). 16.10 Com si fos ahir (serie).

Marina le comunica a Marta y a Salva las intenciones de Isidre de ver a Joel. Más tarde, el chico se desmorona cuando sabe que su padre ha

Mejide. 18.00 Lo sabe, no lo sabe pedido una visita oficial. Jones.

15.10 El tiempo. (ST)

15.30 Todo es mentira (humor). Presentador: Risto

(concurso). Presentador: Xuso

19.00 ¡Boom! (concurso).

Gálvez. (ST)

Presentador: Christian

tadores: Diego Losada y

20.00 Noticias Cuatro. Presen-

Mónica Sanz. (ST)

Presentador: Ricardo

miento). Presentador:

20.45 ElDesmarque Cuatro.

21.15 First Dates (entreteni-

Carlos Sobera.

22.50 Volando voy (aventura).

Reyes. (ST)

21.00 El tiempo. (ST)

7.00 Love Shopping TV Cua-7.00 Informativos Telecinco. tro (promocional). Presentadores: Laila Jiménez y Bricio Segovia. ¡Toma salami! (zapping). Callejeros viajeros

Incluye El tiempo. (ST) 8.55 La mirada crítica (magacín). Presentadora: Ana

Terradillos. 10.30 Vamos a ver (magacín de actualidad). Presentadores: Joaquín Prat y Patricia Pardo. Colaboradora: Verónica

Dulanto. 15.00 Informativos Telecinco. Presentadoras: Isabel Ji-

ménez y Angeles Blanco.

15.25 ElDesmarque Telecinco. Presentadora: Lucía Taboada. (ST)

15.35 El tiempo. (ST)

15.45 El diario de Jorge (talk show). Presentador: Jorge Javier Vázguez.

17.30 TardeAR (magacín). Presentadora: Ana Rosa Quintana. Colaboradores: Antonio Hidalgo, Manuel Marlasca, Laura Madrueño, Miguel Angel Nicolás

y Jorge Luque. 20.00 Reacción en cadena (concurso). Presentador: Ion Aramendi.

6.00 Minutos musicales. Ventaprime (promocional).

LaSexta

7.00 Previo Aruser@s. 9.00 Aruser@s (entretenimien-

to). Presentador: Alfonso Arús. (ST) 11.00 Al rojo vivo (debate).

Presentador: Antonio García Ferreras. (ST) 14.30 La Sexta noticias 1ª

edición. Presentadora: Helena Resano. (ST)

15.15 Jugones. Presentador: Josep Pedrerol. (ST) 15.30 La Sexta meteo. Presen-

tadores: Francisco Cacho y Joanna Ivars. (ST)

15.45 Zapeando. Presentador: Dani Mateo. (ST)

17.15 Más vale tarde (actualidad). Presentadores:

Cristina Pardo y Iñaki

López. (ST) 20.00 La Sexta noticias 2ª edición. Presentadores: Cristina Saavedra y Rodrigo Blázquez. (ST)

21.00 La Sexta Clave. Presentador: Joaquín Castellón.

21.20 La Sexta meteo. 21.25 La Sexta deportes. 17.00 Y ahora Sonsoles (magacín de actualidad).

15.45 Sueños de libertad

(serie). (ST)

Onega. (ST) 20.00 Pasapalabra (concurso). Presentador: Roberto

Presentadora: Sonsoles

Leal. (ST) 21.00 Antena 3 Noticias 2.

Presentadores: Vicente Vallés y Esther Vaquero.

21.30 Deportes. (ST)

21.35 El tiempo. (ST)

21.45 El hormiguero (talk

dora: Marta Carazo, Deportes: Arsenio Cañada. Incluye El tiempo. (ST) 21.40 La Revuelta (talk show).

22.50 Valle Salvaje (serie). Tras un terrible suceso, la joven Adriana descubre que ha sido prometida con un hombre al que no conoce, lo que les lleva a ella y a sus hermanos a trasladarse a Valle Salvaje en contra de su voluntad. (Nuevo en

emisión.) (ST) 0.15 Cicatriz (serie): Mi primer 2.55 error. (ST)

1.05 Cine: Nadie puede ser más feliz.

21.30 Cifras y letras. (ST) 22.00 Documaster. Manolo:

20.40 Reformas extraordina-

(ST) 23.30 Te ha hecho mirar: una historia verdadera sobre

arte. (ST) 1.00 Festivales de verano: XXVI Festival Internacional de Jazz de San Javier

2024: Anna Luna. (ST) 2.05 Documenta2. Planeta arqueología: cuando el pasado se explica: Conseguir que hablen los

objetos. (ST) (R) Las rutas D'Ambrosio: Sevilla: del campo a la

tapa. 3.45 Into the blue.

21.00 Telenotícies vespre. Presentador: Toni Cruanyes. Deportes: Maria Fernánel mago de los zapatos. dez Vidal y Gemma Puig.

> 22.10 Polis (serie documental): La resposta directa a la petició d'auxili. Seguridad Ciudadana son las patrulleras de toda la vida, los primeros en llegar. Para Lídia y Marc, no hay academia que les prepare emocionalmente

ven en su día a día. 23.05 Al cotxe (entrevistas): Carlos Cuevas. Presentador: Eloi Vila.

23.45 Més 324 (debate).

para las realidades que

Presentador: Jesús Calleja. Programa en el que el aventurero Jesús Calleja recorre en helicóptero algunos de los rincones más impresionantes y desconocidos de la geografía española para ofrecer una perspectiva diferente de cada uno de ellos, valiéndose de la combinación de elementos tecnológicos de primer nivel y la

localidad. 2.00 ElDesmarque madruga- 2.00 Casino Gran Madrid da (magacín).

colaboración directa de

los habitantes de cada

21.00 Informativos Telecinco. Presentadores: Carlos Franganillo y Leticia Iglesias. (ST)

21.35 ElDesmarque Telecinco. Presentador: Matías Prats Chacón. (ST) 21.40 El tiempo. (ST)

22.00 Gran Hermano: última hora (reality show). Presentadora: Laura Madrueño.

22.50 El rival más débil (concurso), Presentadora: Luján Argüelles. 0.15 La verdad de... (serie

documental). Presentadora: Verónica Dulanto. Online Show (otros).

Presentadores: El Gran Wyoming y Sandra Sabatés. (ST) 22.30 #Caso (serie documen-

21.30 El intermedio (humor).

tal): La base. En 1992 se produce el asesinato de una joven en el garaje de su casa en Zaragoza. Durante años, la policía trata de cercar a los sospechosos, pero la falta de pruebas lleva el caso

a un callejón sin salida. 0.00 Anglés: historia de una fuga (serie documental).

3.00 Pokerstars (entretenimiento). 3.40 Play Uzu Nights (otros).

show). El programa recibe la visita de Miguel Angel Revilla, expresidente de Cantabria, actual secretario general del Partido Regionalista de Cantabria y diputado de esta formación en el actual parlamento cántabro.

22.45 López y Leal contra el canal (concurso). Presentadora: Eva González. Colaboradores: Iñaki López y Roberto Leal.

The Game Show (entretenimiento).

3.15 Jokerbet: ¡damos juego! (entretenimiento).

### Cultura

#### **Documento histórico**

JULIÀ GUILLAMON Barcelona

a censura de libros, discos, espectáculos y emisiones radiofónicas del franquismo ha sido durante muchos años un agujero negro. Maria Josepa Gallofré i Virgili, que en 1991 publicó L'edició catalana i la censura franquista (1939-1951) -que es una obra de referencia-cuenta que cuando llegó la democracia, en Barcelona hubo una quema general para hacer perder el rastro. En Madrid, donde hay más sentido de Estado, incluso para estas cosas, todo quedó archivado y catalogado, y ha permitido a los investigadores remover en busca de materiales inéditos, que a veces son textos prohibidos y otras veces las propias prohibiciones, con argumentaciones esclarecedoras, fundamentadas e ideológicas, y a veces, también, sobreactuadas y grotescas.

Los documentos pueden decir mucho, pero es difícil establecer el significado profundo y sacar las derivadas. ¿Cómo debió funcionar todo aquello realmente? Aquesta cançó, no! (Comanegra), de la etnomusicóloga Maria Salicrú-Maltas (Mataró, 1978), con prólogo de Plàcid Garcia-Planas, ofrece el testimonio de una investigación llevada por el objetivo de saber. No solo qué canciones de la nova cançó fueron censuradas, decapitadas y prohibidas en recitales y emisiones radiofónicas sino también, y fundamentalmente, cómo funcionaba la censura musical y radiofónica como sistema, dónde se llevaba a término,

En los años del franquismo hubo 4.343 canciones prohibidas, de las que 436 eran en catalán

Dejaron pasar 'Je t'aime… moi non plus' de Birkin y Gainsbourg: ridículo grandioso con 100.000 discos retirados

quién se encargaba, con qué criterios y necesidades y todo lo que se ha hecho para intentar poner palos en las ruedas de los investigadores: desde la destrucción de documentos hasta la construcción de un sistema de control y archivo laberíntico destinado a enredar la madeja.

Salicrú-Maltas ha llevado a cabo un trabajo de ratita, yendo a los archivos, tratando de driblar a los archivistas, estirando conocimientos y contactos personales, estableciendo asociaciones entre datos y personas que permiten pasar pantallas y acercarse al final del juego. Adopta el ademán

# "Son canciones con atisbos separatistas"

Una investigación detectivesca de la etnomusicóloga Maria Salicrú-Maltas revela las interioridades de la censura franquista contra la nova cançó



Conciertos bajo vigilancia. Raimon, actuando en la facultad de Derecho de Barcelona en 1970

**Doble no.** Abajo, la canción 'Diguem no' (con la traducción al castellano), totalmente tachada por el censor

plus, de Jane Birkin y Serge

Gainsbourg. El radioescucha la

Rojo y azul. Debajo a la derecha, los lápices que el 'lector' Gregorio Solera regaló a Maria Salicrú-Maltas

oye en una

emisora y el cu-

chicheo orgásmico de

nudo van ligadas a la necesidad

de conservar el trabajo. Eso ex-

principio cordial, cargara las tintas con las canciones de Raimon, para no quedar corto ante los que mandaban y que lo retiraran de un trabajo descansado. Que uno de los trabajadores del Ministerio de Información y Turismo ofrezca a la autora unos lápices de esos de dos colores, azules y rojos, parecidos a los lápices de los carpinteros, que usaban para dar el visto bueno o prohibir una letra. Lo había guardado todos esos años. Es un objeto precioso venido de otro tiempo y quizá de otro mundo. A las personas mayores le gusta recordar lo que hicieron de jóvenes. Si un investigador sagaz se les acerca con simpatía, puede sa-

plica, por ejemplo, que uno de los

lectores censurara canciones en

catalán y en inglés, sin saber catalán ni inglés; que un señor, en

car muchas cosas. Pero se tiene que saber hacer. Salicrú-Maltas conoce a un lector valenciano, lo visita en su casa, el lector le dice que había leído libros pero no canciones. Las palabras censura y censor no tienen que salir nunca. En el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, la autora encuentra el expediente del libro Poemes i cançons de Raimon. Ve la firma del lector, y como el señor Josep Mampel Llop ha escrito un libro, y Salicrú-Matas se lo ha hecho dedicar, ve que es la misma firma: ya lo ha pillado. "La mayoría de las canciones contienen una indudable intención catalanista con atisbos separatistas. Algunas, juzgadas objetivamente, se prestan a diferentes interpretaciones: pero el prologuista ha descifrado caritativamente al lector su verdadera intención vidriosa." Es la edición de la editorial Ariel... de 1974, con prólogo de Manuel Sacristán.

DIGUEN NO DIGAMOS NO



del despistado y se pone la gente en el bolsillo para que le expliquen su participación en la censura franquista y la ayuden a entender cómo iba todo. 4.343 canciones prohibidas de las que 436 eran en catalán. Prohibidas quería decir que no se podían poner por la radio. Por eso rayaban los discos o los inutilizaban con cinta adhesiva. Cuando a partir de 1966 se empiezan a "amnistiar canciones" en las emisoras se encuentran con muchos discos

que no se pueden usar. La historia tiene momentos di-

Birkin le funde los plomos. El ridículo es grandioso, hay que retirar cien mil ejemplares del disco y hace que, a partir de vertidos. aquel momento, se fijen más. Una de las gracias del libro de Una de las secciones, "escuchas Salicrú-Maltas es que saca a la luz un elemento arbitrario y desgaren la red", se dedica a escuchar la radio día y noche bado, no para hacernos creer inpara ver si las emisoras cumplen genuamente que la censura no las prohibiciones. Los censores era tan mala o tan efectiva, sino no se esfuerzan mucho y en 1969 para mostrar las razones humanas de la represión que muy a medejan pasar Je t'aime... moi non

Qué posguerra y qué represión tan larga.

Un momento culminante es la visita que lleva a cabo con Gregorio Solera Casero al Ministerio de Defensa haciéndose pasar por una sobrina suya, para situar dónde estaba la "sala de la esquina", donde trabajaban los lectores de la que ha oído hablar tanto, y donde ahora se elaboran las revistas del Ministerio de Defensa.

Presentar a los lectores los documentos que ellos mismos habían redactado a ver qué pasa: es lo que hace Maria Salicrú-Maltas con Diguem no, de Raimon, que Josep Mampel Llop había marcado con la punta roja del lápiz de dos colores. "Hem vist la fam /

Continúa en la página siguiente

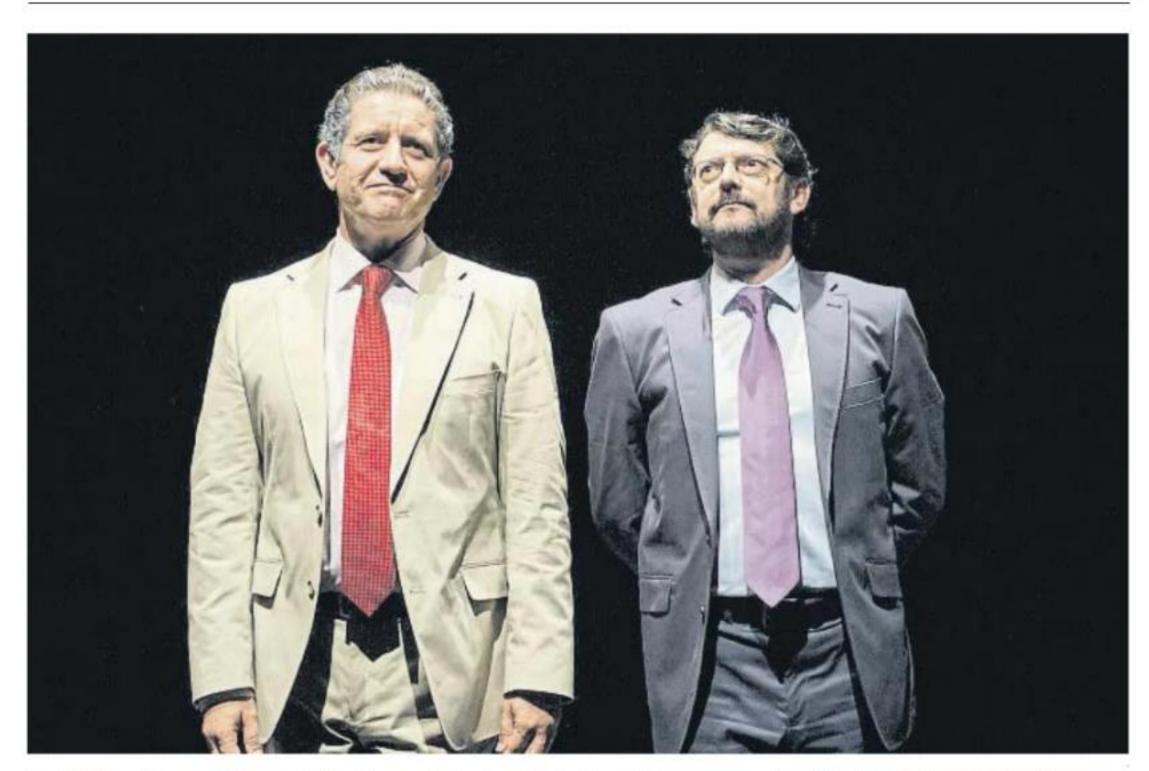

Pedro Casablanc y Manolo Solo dieron vida al montaje Ruz-Bárcenas, producción del Teatro del Barrio

# El Teatro del Barrio, hijo del 15-M, gana el premio Nacional

### Galardón al espacio cooperativo impulsado por Alberto San Juan

JUSTO BARRANCO Madrid

El Teatro del Barrio, un proyecto nacido en la estela del 15-M que en el 2023 cumplió diez años y entre cuyos fundadores estuvo el actor y director Alberto San Juan, fue ayer galardonado con el premio Nacional de Teatro 2024. El jurado destacó que se trata de "un espacio único en el ecosistema cultural". El galardón, concedido anualmente por el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros.

El premio ha recaído en un proyecto artístico y cultural cooperativo y de vocación popular que se inauguró el 4 de diciembre del 2013 en el madrileño barrio de Lavapiés, en las instalaciones de la Sala Triángulo, espacio referencial de la escena alternativa, y que durante estos años ha sido responsable de producciones que han girado por todo el país y por espacios internacionales como Ruz-Bárcenas, El Rey, El pan y la sal, Mundo Obrero, la trilogía Mujeres que se atreven, Homenaje a Billy El Niño o Infiltrado en Vox.

Y es que, vinculado desde sus oríge-

nes a las transformaciones del 15-M, en sus producciones hay una apuesta por la reflexión y el debate desde las artes escénicas, analizando el presente e imaginando otras realidades posibles. Su programación artística gira en torno a la memoria, la conciencia de clase, el feminismo, el antirracismo, el anticolonialismo y el ecologismo.

El jurado premió la apuesta del Tea-

### Entre sus producciones destacan títulos como 'Ruz-Bárcenas' y quiere debatir el presente desde las artes escénicas

tro del Barrio "por formatos innovadores e interdisciplinares", una línea que "congrega a públicos diversos, creando un espacio de generación de pensamiento en torno al contexto social y político desde las artes escénicas". Todo dentro, subrayaron, de una "amplia y variada programación y de su concepción del teatro como hogar y espacio de proximidad con el territorio en el que se integra. Y de su apuesta por la descentralización, programando a artistas de todo el territorio nacional y fomentando la movilidad de sus producciones". Asimismo remarcó "su labor pedagógica y de democratización del saber a través de su escuela y del proyecto Universidad del Barrio". Y observó que "la gestión cooperativa y la alta implicación de todo su equipo permiten dar cabida a numerosas voces, asumiendo riesgos y acogiendo a artistas consolidados y emergentes".

Como laboratorio de creación, han impulsado un programa de residencias artísticas y con su público llevan a cabo acciones directas como las iniciativas Barrio al Balcón -encuentros de los equipos artísticos con el público-, Barrio al Aparato -recomendaciones personalizadas por la red social X- o podcasts en directo. Durante la pandemia, el teatro se convirtió en una despensa solidaria y ofrece clases de español a personas refugiadas. "En sus diez años de vida, el Teatro del Barrio ha consolidado una identidad propia y ha generado un impacto indiscutible", concluye el jurado.

### "Tenía que ser más papista que el Papa", se justifica un censor

Viene de la página anterior

ser pa dels treballadors, / hem vist tancats a la presó /homens plens de raó". "Nada de presos ni de libertad", le dice el *lector*. La autora le pregunta si, ahora, utilizaría los mismos argumentos que 1974.

"¡No! Ahora todo ha cambiado! Ya sabes que entonces tenía que ser más papista que el Papa. Lo importante era mantener mi trabajo en el ministerio". ¿Y por qué la acabó rayando toda? – le pide.

"De eso no me acuerdo, pero seguramente me curé en salud".

Ahora la censura tiene nombres, apellidos y caras visibles, y da un poco de agobio y todo.

Los recitales también estaban sometidos a control. Quico Pi de la Serra me explicó que muchas veces en con-

ciertos suyos había un señor que aguzaba el oído mientras leía el diario. Maria Salicrú-Maltas recuerda el caso de Montserrat Solé y Colomer, que trabajaba en el Ministerio de Información y Turismo entre 1971 y 1975 y que censuraba las canciones que, por la noche, iba a escuchar porque era fan de la nova cançó. No fue el único caso. El libro recoge una breve selección de canciones mutiladas, que el lector (del libro) puede completar si consulta la tesis doctoral de Maria Salicrú-Maltas, La Nova Cançó: aportació musical, repressió i censura (1958-1978), que se puede consultar en el portal TDX (Tesis Doctorales en Red).

### Contra la fiesta mayor

Jorge Carrión



omos demasiadas las personas que, durante las fiestas del Poblenou de Barcelona, hemos vivido un indeseado infierno sonoro. Durante dos fines de semana, con el bonus track de la velada de la Diada, es decir, durante siete noches, se han sucedido las actuaciones musicales y los pinchadiscos en plazas y cruces de calles, para el disfrute de un número oscilante de fiesteros -entre unas decenas y unos pocos cientos, a ojo de buen e insomne cubero-y para la desesperación, el hartazgo y el consecuente cansancio diurno de varios miles. La noche del viernes pasado eran tantos los decibelios que temblaban los cristales de las ventanas a dos manzanas de Pallars con Roc Boronat y los niños se despertaban asustados.

¿Hasta qué punto es democrático que una minoría imponga sus horarios noctámbulos a la mayoría de un barrio? ¿Tiene sentido que unas fiestas duren diez días cuando ya nadie está de vacaciones? (La Mercè dura cinco, como las Fallas; las fiestas de Gracia, una semana; los Sanfermines, un día más.) ¿No sería la una de la madrugada una hora más razonable para apagar los altavoces? ¿Están calibrados esos altavoces al volumen adecuado para el público asistente? ¿No se han planteado los organizadores todas esas preguntas, que retumban en las cabezas de todos los vecinos que no podemos dormirnos hasta las tres y media de la mañana?

Las fiestas del Poblenou cumplieron hace poco su 150.º aniversario. Las fiestas de Gràcia ya tienen dos siglos. No hay duda de que es im-

### ¿Hasta qué punto es democrático que una minoría imponga horarios noctámbulos a un barrio?

portante preservar el núcleo de castells, sardanas, gigantes y butifarradas, que se inscribe en esa larga tradición. Pero los conciertos nocturnos y los concursos de bandas de rock apenas tienen algunas décadas. Nacieron con la euforia de la transición, cuando ambos barrios eran otros de los que son ahora. Las celebraciones deberían reinventarse para que se identifiquen con ellas todos sus habitantes, también los que madrugan. Porque en estos momentos somos muchos los que sentimos un rechazo proporcional a la intensidad de nuestras ojeras.

De fondo hay, por supuesto, un debate cultural fuerte. Solo hace nueve años que nos trasladamos desde el Eixample al distrito de Sant Martí. Pertenecemos a la masa de quienes hemos llegado de todas partes en los últimos años. Pero en nuestro edificio también hay vecinos que han vivido siempre aquí y que siguen sin entender por qué se imponen ciertas músicas particularmente estridentes durante las madrugadas. No se trata de un conflicto de identidad, por tanto. Ni generacional, porque las barras de los conciertos están regentadas por señores de mi edad. Es de sentido común: en la época de la conciencia de la contaminación y el estrés acústicos (en humanos y no humanos) y la participación ciudadana digital (que permite tomar decisiones colectivas de un modo más democrático), hay que redimensionar la fiestas. Para renovar sus pactos.

Irene Reyes-Noguerol, la más joven de la lista 'Granta', publica el libro de cuentos 'Alcaravea'

# ¿Puede ser la mejor del mundo?

**LARA GÓMEZ RUIZ** 

Barcelona

Reves-Noguerol (Sevilla, 1997) se considera una joven tímida, muy tímida. Por teléfono no lo parece demasiado. "He mejorado mucho con los años", asegura. Y se nota. Habla con soltura y tiene muy claros los temas que no quiere dejarse en el tintero, todos ellos relacionados con las emociones humanas. "La escritura me ha ayudado en este proceso. Cuando de más pequeña me ponía colorada y no me salía lo que quería decir, encontré en la palabra escrita una salvación". En realidad, halló mucho más que eso: un nuevo modo de ver el mundo, que la revista Granta le reconoció al seleccionarla como una de los 25 mejores escritores en español menores de 40 años.

"La timidez la he superado, pero la inseguridad es algo en lo que todavía estoy trabajando. El síndrome de la impostora siempre acecha y supongo que no ayuda pensar que estoy alejada de Barcelona y Madrid, los grandes núcleos editoriales, aunque esto demuestra que no es imprescindible. Por suerte, me rodeo de personas que me ayudan a ver que lo que hago tiene valor y que me animan a presentar mis trabajos", explica la autora, que hace acrobacias para compatibilizar la primera semana de clases -es profesora de Lengua y Literatura en un instituto de Sevilla- con la promoción de su nuevo libro de cuentos, Alcaravea (Páginas de Espuma).

La alcaravea es una planta silvestre "amarga pero a la vez dulce" cuyas semillas tienen distintos usos -medicinal, culinario y relajante- que podrían replicar los doce relatos que conforman este volumen. Un remedio que lleva escuchando desde niña, pues este vegetal, desconocido por muchos y considerado mala hierba por tantos otros, era protagonista de la nana que su madre le cantaba para dormirse. Una canción de cuna que en su día ya recitaba su bisabuela, la niña

que le dedica esta obra y el último de sus cuentos. "Muchos de los relatos que narro son oscuros y hablan sobre experiencias trágicas. Pese a ello, este no es un libro pesimista. Siempre hay un espacio para los sentimientos positivos, como la ternura, el amor familiar y la esperanza".

En sus páginas, Reyes-Noguerol entremezcla antepasados suyos, a los que nunca tuvo la oportunidad de conocer, con personajes históricos como Vincent Van Gogh y su hermano Theo, además de otros mu-

"Cuando de más pequeña no me salía lo que quería decir, encontré en la palabra escrita una salvación"

chos a los que "la historia no les ha otorgado el protagonismo que merecen", como Marta de Nevares, pues siempre se puso el foco en su marido, Lope de Vega; o Ana Ruiz Hernández, la madre de Antonio Machado. que murió en el exilio solo tres días después que su hijo. "Era una mujer muy fuerte que tuvo una vida difícil. Sentí que merecía la pena tratarla en un texto literario".

Como profesora, Reyes-Noguerol se esmera en aportar su granito de arena para que todas estas historias paralelas no

"Me interesa tanto la Historia, en mayúscula, como la historia, que refleja lo que hay detrás"

queden en el olvido y se conozcan los detalles más íntimos "que recuerdan al gran público que son humanos".

"Me interesa tanto la Historia, en mayúscula, como la historia, más pequeña, que refleja lo que hay detrás", como sucede con la relación entre el rey Almutamid y Abenámar, un adolescente que venía de la nada y que se hace amigo de un entonces príncipe, con las dificultades que ello conlleva, especialmente en aquella época. "Me fijé en la relación que se forjó entre ellos de estima, respeto y admiración mutua que apenas ha trascendido". O las petit rats de la Ópera de París, "conocidas por la famosa figura de Degas pero de las que muy pocos conocen su realidad, que se movía entre la miseria y la prostitución. Esas son las memorias que quiero divulgar".

El Cruïlla se expande al delta del Ebro para celebrar la fiesta del arroz

S. L. Barcelona

Sopa de Cabra, Antònia Font y Judit Neddermann encabezan el cartel del festival Cruïlla Delta de l'Ebre: Festa de l'Arròs, que se celebrará el próximo sábado 5 de octubre en diversas localidades de las Terres de l'Ebre coincidiendo con el final de las fiestas que celebran el tiempo de la siega en la región.

La cita se suma al satélite festivalero de la marca Cruïlla, que ya organiza el Baix Segre alrededor de Aitona, el Terra Alta y el Ressons en el Penedès, en su empeño por expandir la música por todo el territorio catalán asociándola con las culturas y tradiciones locales, para lo cual cuenta con el apoyo de los Ajuts Agroturístics de la Generalitat.

Amposta, la capital del Montsià, acogerá el concierto más multitudinario (y el único de pago) con la presencia de Sopa de Cabra, Antònia Font y Judit Neddermann, que ofrecerán su música a partir de las 17.30 horas en un espacio que contará con su propia oferta gastronómica y que será el único para el que habrá que pagar entrada (33 euros). Antes y durante estas actuaciones se desplegarán el resto de conciertos, todos ellos gratuitos, con Andrea Motis (Deltebre, 11.30 h), Dani Nel·lo (La Ràpita, 16 h), Delafé (L'Ampolla, 16 h), Miriam Swanson & Jordi Mena (L'Aldea, 11.30), Pepet i Marieta (Camarles, 11.30 h) y River Omelet (Sant Jaume d'Enveja, 13.15 h).

Como ya sucediera con el Cruïlla Baix Segre, esta Festa de l'Arròs propone una serie de rutas en coche o transporte público para conectar los diferentes conciertos y alargar así durante todo el día la fiesta musical, que incluirá una propuesta gastronómica en Amposta, donde se realizarán diversas actividades relacionadas con la siega y el arroz como charlas, talleres culinarios y catas de licor de arroz..

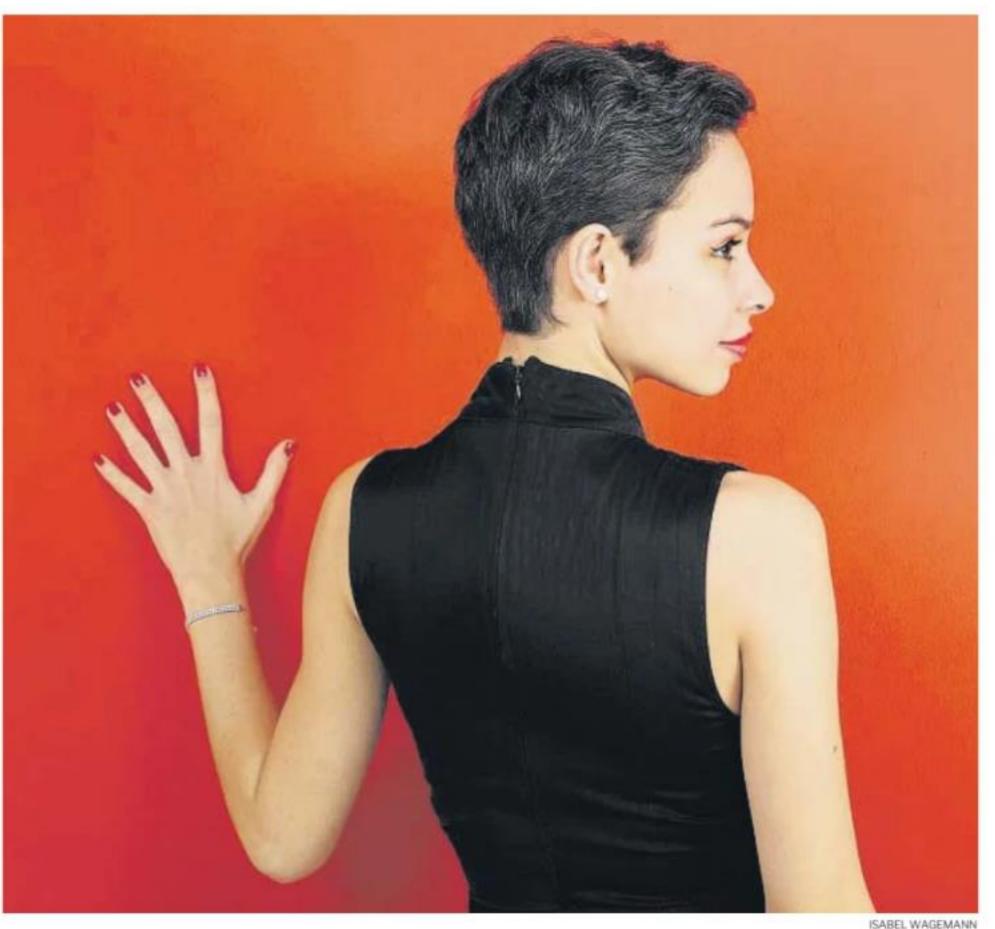

"abandonada y resiliente" a la Irene Reyes-Noguerol está considerada por Granta una de las mejores escritoras jóvenes en español

### La traducción al catalán de 'Maria Antonieta', premiada

SÍLVIA OLLER Girona

La fiesta de los Premis Literaris de Girona, celebrada anoche, recordó a la escritora Aurora Bertrana Salazar (Girona, 1892-Berga, 1974), de Suviday obra estuvieron presentes

en el desarrollo de una gala que desde hace décadas reivindica la li-

teratura escrita en catalán. Precisamente la autora de Paradisos oceànics da nombre a uno de los premios que se conocieron ayer, el de traducción, que recayó en Ramon Farrés, por la traducción quien este septiembre se han cum- de Maria Antonieta, de Stefan Bertrana de novela, con una odisea plido cincuenta años de su muerte. Zweig. Es la primera vez que se medieval protagonizada por un alpublica en catalán. Teresa Muñoz

recibió el premio de novela juvenil con Bereshit, en la que aborda el duelo en la adolescencia; el periodista Salvador Sabrià fue premiado con el Carles Rahola por L'escriptori de la Seu, un ensayo sobre un capítulo negro de la Guerra Civil en La Seu d'Urgell en el que desapareció su abuelo; y el poeta Josep-Anton Fernández habla de la pérdida y el duelo en L'estranger a casa, galardonado con el Miquel de Palol. Pilar Rahola se hizo con el premio mejor dotado, el Prudenci mogávar.



Foto de grupo de los galardonados con los Premis Literaris de Girona

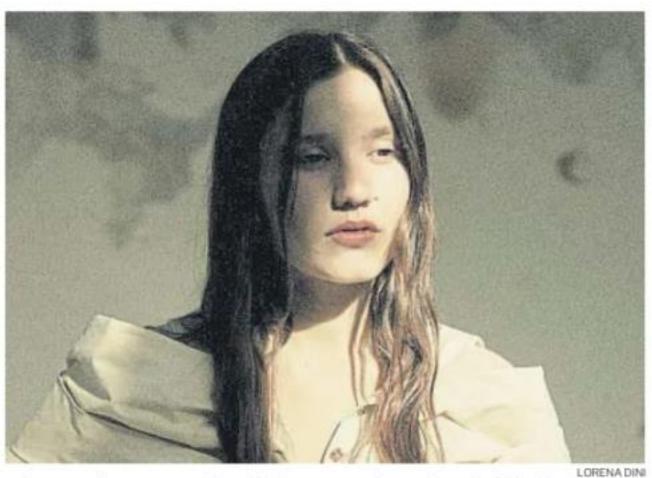



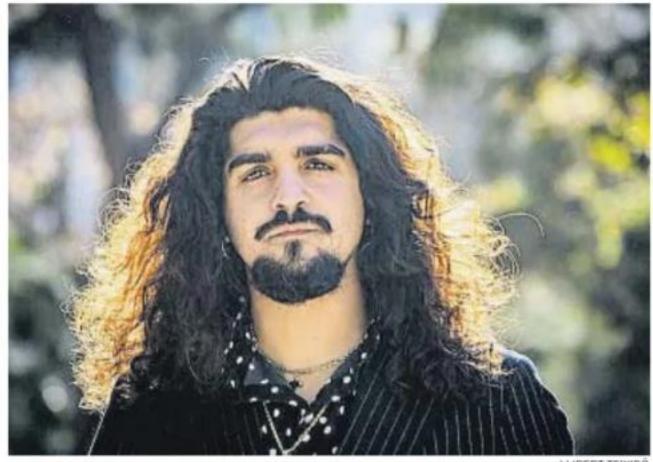

Israel Fernández formará parte del ciclo De Cajón

a Paco de Lucía que celebrará Chano Domínguez. Otros maestros, Michel Camilo y Tomatito, presentarán en el Palau de la Música su nuevo álbum a piano y guitarra, la misma formación que ofrecerán Marco Mezquida y Chicuelo, también con trabajo nuevo, esta vez en el Auditori. Las guitarras de Vicente Amigo y Yeray Cortés también pasarán por el festival, así como la de Diego del Morao, que acompañará al cantaor Is-

rael Fernández en el Palau.

Especialmente nutrido llega este año el ciclo De Cajón, con citas muy especiales como el homenaje

El Conservatori del Liceu será un año más espacio clave del festival, con la combinación de conciertos y clases magistrales de nombres como Maria Schneider o Paquito D'Rivera. Anat Cohen, Melissa Aldana, Christian Sands o Fred Hersh actuarán allí, donde también habrá citas especiales como la de Cucurucho Valdés en el homenaje a su abuelo Bebo, acompañado por Javier Colina. O la de Antonio Sánchez, compositor de labanda sonora del filme Birdman, que este año cumple diez años. Para celebrar la onomástica, se proyectará la película mientras Sánchez interpreta en directo y a la ba-

De regreso a Catalunya, nos encontramos con el cierre de gira de Judit Nedderman, el homenaje a La Locomotora Negra a cargo de la Barcelona Jazz Orquestra, o el

# tería la banda sonora de la película.

### Antonio Sánchez interpretará en directo la banda sonora de 'Birdman' en el décimo aniversario del filme

que hará a Frank Sinatra la Sant Andreu Jazz Band, ambos en el Palau. También allí actuará Sílvia Pérez Cruz en un nuevo proyecto junto al guitarrista y compositor argentino Juan Falú; o Andrea Motis, que engrosará el trío Temblor con Pascuala Ilabaca, Jacques Morelenbaum y Michael League.

En otra sala de relumbrón, el Liceu, actuarán los pianistas Ludovico Einaudi y Sofiane Pamart-Propuestas en los márgenes del jazz serán el funky de Ghost Note, Shabaka, Chief Adjuah, Cimafunk, Mononeon o Judith Hill. Seis meses de música en más de 10 ubicaciones que llenarán Barcelona de jazz en el sentido más amplio de la palabra, aquel que permitió a Duke Ellington definirlo como "el esperanto del mundo"...

### El festival de Jazz cita a Rita Payés, Pat Metheny, Brad Mehldau o Israel Fernández

Más de 60 conciertos que incluyen a John Scofield, Paquito D'Rivera o Sílvia Pérez Cruz

**SERGIO LOZANO** 

Barcelona

La cita otoñal con el jazz regresa a Barcelona con la 56.ª edición del festival de Jazz, encabezado este año por Rita Payés, protagonista del retrato de artista y estandarte de una generación de músicos formados en la ciudad que han crecido formando parte del festival, como fue el caso de Andrea Motis.

Las dos jóvenes intérpretes y compositoras estuvieron presentes este martes en la presentación del festival, que tiene el punto de mira en su próximo 60.º aniversario, una cita "que debe dar más presencia a Barcelona dentro del panorama internacional", como ha planteado Tito Ramoneda, presidente de la promotora The Project.

Cinco serán los conciertos que Payés ofrecerá durante el festival, donde además de presentar su último disco, De camino al camino, actuará junto a Lucía Fumero, interpretará El amor brujo con la Camerata Penedès, formará parte de la Clasijazz Big Band a las órdenes de Maria Schneider y celebrará una velada junto a un ensemble de amigos del que reconoció tener pocas cosas claras "pero también tengo muchas ideas, he juntado un montón de músicos que admiro mucho".

La admiración por Schneider del director del festival, Joan An-



El estadounidense Brad Mehldau presentará su último proyecto en el Auditori

ton Cararach, quedó patente, y no se reprimió de calificarla como "la mejor compositora del siglo XXI", incluyendo en el paquete a la música clásica. La compositora y directora estadounidense es una de las grandes figuras que pasarán este año por el festival de Jazz, que también contará con las guitarras de Pat Metheny y John Scofield, el pianista Brad Mehldau o el trío Crosscurrents, formado por Zakir Hussain, Dave Holland y Chris Potter. Otro clásico del festival,

Paquito D'Rivera, se presenta este año junto al pianista Pepe Rivero. Por último, Kamasi Washington, que debía inaugurar el festival hasta que canceló su gira por problemas de salud, será el encargado de cerrarlo el 23 de marzo.

**ANIVERSARI** CELEBRANT L'ART A LES GALERIES

# BARCELONA GALLERY WEEK

19—22 09.2024

barcelonagalleryweekend.com

barcelona















### Primera jornada de la Champions League

# Abonado al sufrimiento

El Madrid gana un partido descontrolado con dos goles en el tramo final



Rüdiger se adelantó al Stuttgart entero para anotar el 2-1 cuando el cronómetro empezaba a pesar en el Bernabéu

DANI DUCH

### REAL MADRID

### STUTTGART

3

Real Madrid: Courtois: Lucas Vázquez (Militao, 46), Carvajal, Rüdiger, Mendy (Fran García, 75); Tchouaméni (Modric, 70), Valverde, Bellingham (Endrick, 80); Vinícius, Mbappé y Rodrygo (Arda Güler, 75).

Entrenador: Carlo Ancelotti.

Stuttgart: Nübel; Vagnoman (Chase, 63), Rouault (Zagadou, 89), Chabot, Mittelstätd; Leweling, Stiller, Karazor; Millot (Demirovic, 75), Undav (Touré, 75) y Führich (Rieder, 63).

Entrenador: Sebastian Hoeness.

Estadio: Santiago Bernabéu. Árbitro: Umut Meler (Turquía). Amonestó con amarilla a Lucas Vázquez, Mittelstad, Valverde, Militao, Modric y Ancelotti.

Goles: 1-0, Mbappé (46); 1-1, Undav (68); 2-1, Rüdiger (83); 3-1, Endrick (90+5).

### CARLOS NOVO

Madrid

El Madrid empezó la defensa del título con una victoria muy sufrida sobre el Stuttgart en el Bernabéu en un partido que resolvió en la segunda parte, como acostumbra, y en que le salvó las jugadas a balón parado cuando la noche pintaba peor para sus intereses. Eso sin contar que pudo ser goleado en la primera media hora, en la que estuvo a merced de los alemanes, que se estrellaron ante un gran Courtois.

La Champions fue esta vez el reflejo de la Liga y vio a un Madrid con una mala puesta en escena, un equipo mal cosido al que se le vieron las costuras. La novedad en el once fue la presencia de Carvajal como central al lado de Rüdiger. Al de Leganés le faltaron centímetros para cubrir los centros por alto. Volvió Bellingham al centro del campo, y eso que mejoró el Madrid, aunque el debe estuvo en una actuación muy floja de Valverde, mucho más impreciso que de lo habitual.

En la delantera, Vinícius se mostró como el de los últimos tiempos, incapaz de irse de nadie en la primera parte, lento y previsible. Rodrygo, en cambio, jugó muy bien, como si la Champions fuera su territorio, y fue quien mejor acompañó a Mbappé, que apareció poco, pero sus acciones individuales fueron lo mejor de su equipo.

El Stuttgart se presentó sin complejos y sus 5.000 aficionados convirtieron la noche en una fiesta histórica para ellos, acallando casi siempre al madridismo, que asistió malhumorado al despliegue del equipo de Sebastian Hoeness, uno de los técnicos de moda de la Bundesliga. El Stuttgart tuvo hasta cuatro oportunidades claras en la primera media hora.

El francés Millot y Stiller fueron los que obligaron a lo mejor de Courtois, con paradas a tiros a larga distancia y en el mano a mano. Además, Undav lanzó el balón al travesaño. El Madrid despertó pasada la media hora, pero en ningún momento durante el primer tiempo fue capaz de gobernar el partido, en el que los alemanes se encontraron muy a gusto en ese ida y vuelta desenfrenado que tanto disgusta a los entrenadores.

El Madrid pudo marcar en la típica jugada de Mbappé, que se revolvió en una baldosa y dejó tirado a su marcador, pero el portero le sacó el remate.

1." JORNADA

### En el nuevo formato, el Bayern apabulla al Dinamo Zagreb (9-2)

■ El turco Kenan Yildiz, adolescente de 19 años, firmó el primer gol de la nueva Champions. Lo hizo a los 21 minutos del Juventus-PSV (3-1 para los locales). Sin embargo, los grandes pasajes se vivieron en Múnich y Milán: el Bayern firmó la mayor goleada de la historia del torneo, 9-2 al Dinamo Zagreb con tres penaltis de Harry Kane, y el Liverpool ganó al Milan (1-3).

#### 3-1 0-3 Young Boys - Aston Villa 9-2 Bayem - Dinamo Zagreb 1-3 Milan - Liverpool Real Madrid - Stuttgart 3-1 2-0 Sporting Portugal - Lille 18.45 h Bolonia - Shakhtar Donetsk Sparta Praga - Salzburgo 18.45 h 21.00 h Brujas - Dortmund 21.00 h Celtic - Slovan Bratislava 21.00 h Manchester City - Inter Milán 21.00 h Paris Saint-Germain - Girona MAÑANA 18.45 h Estrella Roja - Benfica 18.45 h Feyenoord - Bayer Leverkusen 21.00 h Atalanta - Arsenal Atlético - Leipzig 21.00 h Mónaco - Barça 21.00 h Brest - Sturm Graz 21.00 h

La polémica llegó en el 35, en un penalti pitado de Mittelsttad a Rüdiger. El colegiado turco fue a revisar la jugada en el monitor y anuló la pena máxima sin que el Madrid ni el público protestara demasiado. El contacto no había existido.

La segunda parte comenzó con un cambio. Se retiró Lucas Vázquez y entró Militão. No pudo empezar mejor para el Madrid, porque en el primer minuto un

El Stuttgart pudo golear en la primera media hora, pero fue superado por el ímpetu final del Madrid

### Rüdiger, de cabeza tras un córner, y Endrick, en una contra en el añadido, decidieron el triunfo

balón abierto a la banda tras un fallo del lateral alemán provocó una carrera de Rodrygo y un centro medido para Mbappé, que solo tuvo que marcar a puerta vacía.

El Stuttgart notó el golpe como si hubiera sido un directo a la mandíbula, y los blancos pasaron a encadenar ocasión tras ocasión, dispuestos a matar el partido por la vía rápida. El Stuttgart pasó minutos encogido y atemorizado, impresionado por un Bernabéu que empezó a apretar como suele hacerlo en las noches europeas.

Empezó a notarse Vinícius, que largó un zapatazo al larguero que pudo ser el segundo. Llegada la hora de juego el Stuttgart se recompuso y el partido volvió a igualarse, otra vez un toma y daca en el que Courtois sacó a relucir su calidad. Rozaba el empate el Stuttgart porque el Madrid no podía serenar el juego y el 1-1 llegó en un cabezazo de Undav en el minuto 67, en una acción mal defendida. Entró Modric por Tchouaméni y luego Güler, por Rodrygo, Fran García por Mendy y Bellingham por Endrick.

Cuando el Madrid parecía tenerlo peor, en el 82 un saque de
esquina de Modric y un cabezazo
de Rüdiger volvió a ponerle en
ventaja. De ahí al final el Madrid
se defendió con uñas y dientes y
encontró el 3-1 en el añadido en
una contra de Endrick. Ganó, pero en una temporada así es difícil
que siempre le salga cara. Pero ya
se sabe: esto es el Madrid y la
Champions su territorio.

### Primera jornada de la Champions League



Míchel golpea una de las muchas pelota de la Champions con las que el Girona se entrenó ayer

**Girona** Con la ilusión del debutante y la ambición de un rebelde, el equipo de Míchel quiere jugar de tú a tú al PSG

# Más glamour, imposible

CARLES RUIPÉREZ Barcelona

La ciudad de los últimos Juegos Olímpicos, de la tierra de Roland Garros, del amarillo del Tour y sede de finales de Mundiales de fútbol, rugby o balonmano. París, además de la ciudad de la luz, el arte, el amor y la moda, es el olimpo del deporte. Allí se presenta esta noche el Girona con la ilusión del principiante que es pero con las ganas de comerse el mundo y de traspasar fronteras que le han llevado hasta la Champions League. Para siempre quedará escrito que el Parque de los Príncipes será el escenario rutilante donde el conjunto gerundense se vio por primera vez rodeado de las rutilantes estrellas del fútbol. Más

El Girona, ahora en la órbita del City Group, no había pisado nunca la Primera división española hasta el 2017. El 22 de noviembre del 2021 el Girona, entrenado ya por Míchel y con Stuani en el campo, jugaba contra el filial de la Real Sociedad en Segunda. No han pasado ni tres años desde ese díay los rojiblancos están en la élite, entre la crème de la crème.

glamour, imposible.

Y el técnico vallecano no puede ocultar que se trata de un momento histórico. "Creo que es el mejor partido que podemos jugar, el primero de la historia del Girona en la Champions. Me hubiera gustado empezar en casa pero ahora mismo nada es negativo", confesó un Míchel, que se define ilusionado y motivado. "El crecimiento de este club se demuestra en mo-

mentos como éste", certificó.

Ni siquiera el 1-4 del Barcelona el pasado domingo en Montilivi empaña este instante soñado. "Lo he analizado y me lo quedo para mí. Pero, con lo que hemos conseguido y pasado en estos tres años, cómo para no pasar página de un mal partido", animó a

mirar solo al frente.

Una vez entre los grandes, el Girona no quiere bajarse de las nubes. No se conforma con haber metido el pie. Quiere más. Y eso

se predica con valentía. Por eso, el entrenador no firma el empate contra un PSG que fue semifinalista el año pasado. "No, tenemos una forma de hacer las cosas que siempre queremos ganar el partique no lo siento y, cuarto, porque los jugadores me matarían. Queremos ser protagonistas", insistió, aunque sabe que no lo tendrá fácil, aunque ya no esté Mbappé (ni Messi ni Neymar, ni siquiera Ibrahimovic).

"El PSG tiene el 68% de la pose-

sión y sabemos que habrá momentos en que nos defenderemos pero también vamos a buscar la manera de atacar y robarle el balón. Dentro de nuestras posibilidades,

queremos jugarle de tú a tú".

21 h

**PSG** 

Girona

Si alguien está avisado de esas intenciones desacomplejadas de los visitantes ese es Luis Enrique, técnico de los parisinos, que tiene en gran consideración a su primer

66

### Me encanta el Girona. Fue el que mejor jugó el año pasado y el más divertido de ver"

**Luis Enrique Martínez** 

do", avisó, aunque a su equipo más que resultado le pide imagen. "Solo pido dar nuestra mejor versión, con personalidad, carácter y que seamos reconocibles".

El Girona ha llegado hasta tan lejos por sus propios méritos y ahora no va a cambiar ni a salir a defender frente al semifinalista de la pasada edición. "No podemos cambiar el plan porque no tenemos jugadores para ello, porque no lo hemos entrenado, porque no lo hemos entrenado, por-

### "No cambiaremos de plan porque no lo siento y los jugadores me matarían"

Míchel Sánchez

rival. "Me encanta el Girona. El año pasado fue el equipo que mejor jugaba y el más divertido de ver", le elogió el asturiano. Míchel cumplirá su promesa y Stuani, debutante en el torneo a los 37 años, será titular y capitán.

Cuando suene el himno de la Champions para el Girona será como estar en el Moulin Rouge en la belle époque. Pero, acompañado por 900 aficionados, no quiere ser ni turista ni mero espectador. **Barça** El medio, que quería estar en Mónaco, se lesiona en la otra pierna

### Fermín recae y no podrá sustituir a Dani Olmo

C. RUIPÉREZ Barcelona

Fermín aún no ha podido ser titular con el Barcelona esta temporada y no lo será como mínimo hasta el próximo 20 de octubre. Porque el centrocampista encadenó su segunda lesión muscular consecutiva en este curso después de un verano en el que ha disputado –y ganado– la Eurocopa y los Juegos Olímpicos con la selección española.

El futbolista onubense, que llevaba fuera desde el 2 de septiembre, se encontraba en la recta final de la recuperación de la lesión en el muslo de la pierna izquierda que sufrió en una sesión con la selección sub-21. Ayer, Fermín López se ejercitó con el equipo con la intención de obtener el alta médica para viajar a Mónaco hoy y llegar así a tiempo del debut en la Champions, pero en ese entrenamiento con el grupo volvió a dañarse, esta vez en la otra pierna, en el recto anterior del muslo derecho.

El club informó que el tiempo de baja serán otras tres semanas, por lo que el medio de El Campillo se perderá seis partidos más que se añadirán al del Girona, donde ya no pudo estar.

Si no hay nuevos infortunios,

Eurocopa (28 minutos contra Albania), fue convocado para los Juegos de París, donde se colgó la medalla de oro y donde sí que tuvo un papel desequilibrante jugando todos los partidos y marcando seis goles, dos de ellos en la gran final. Pese a ese doble desafío, Fermín apenas tuvo diez días de descanso –se perdió la primera jornada de Liga–, por eso sorprendió que Santi Denia lo llamase para los partidos contra Escocia y Hungría de clasifi-

### El onubense solo tuvo diez días de descanso tras los Juegos de París y en septiembre se fue con la sub-21

cación para el Europeo sub-21. Entrenando con *la rojita* es cuando se produjo la primera lesión.

El Barça tiene el mal precedente de Pedri, que en el verano del 2021 también dobló Eurocopa y Juegos y, luego, al curso siguiente apenas pudo tener continuidad por culpa de sus músculos y solo disputó 22 partidos.

El centro del campo del Bar-



Fermín presentó la camiseta verde de la tercera equipación

la idea es que Fermín pueda estar listo para recibir al Sevilla y el Bayern en Montjuïc, antes del clásico del Bernabéu (27 de octubre), donde el futbolista marcó la temporada pasada.

A sus 21 años, el interior viene de jugar 42 partidos (11 goles) en su primera temporada en el primer equipo. Entonces se perdió nueve encuentros, pero siempre por decisión técnica de Xavi Hernández, nunca por no estar disponible.

Estas dos lesiones le llegan justo después de un verano maratoniano y exitoso para él. Tras participar en la conquista de la celona está bajo mínimos después de que Marc Bernal tuviese que pasar por el quirófano, la lesión de Dani Olmo en Montilivi, y ahora el nuevo inconveniente de Fermín. Además, De Jong y Gavi aún no tienen el alta médica ni se han estrenado.

En el estadio Luis II de Mónaco, Hansi Flick puede introducir a Ferran Torres en el once, con lo que Raphinha centraría su posición, o dar entrada a Eric Garcia como pivote, adelantar a Casadó y dar la mediapunta a Pedri. Eso permitiría mantener a Raphinha en la izquierda del ataque.



POR LA ESCUADRA

### Sergio Heredia



### Y el Espanyol salva una escuela

n febrero, los padres de Martita (así llaman las amigas a la criatura) estaban buscándole una salida a la niña pues, a final de curso, su colegio cerraba.

En aquellos días, el colegio Teide tenía mala pinta. La escuela, que está en Viladecans, se encontraba en bancarrota. Se le acumulaban las deudas. Había que repintarla, restablecer paredes, emprender reformas, enfrascarse en un paquete de gastos que ya se había afrontado antes y que, por desgracia, no se podía afrontar ahora.

¡Quién lo hubiera dicho!

Cuando Martita entró en el colegio, hace ya doce años (la niña empezó en P3, hoy está en 3.º de la ESO), el Teide era el mejor colegio de Viladecans. Se trataba de un concertado coqueto, aupado a la ladera, con generosas vistas sobre la villa, ecologista, catalán laico, pequeño y familiar: una sola línea, 22 alumnos por curso. Pequeño y familiar y muy bonito, pero el ser tan pequeñito iba en su contra. Al mermar las tasas de natalidad (un proceso doloroso que se acentúa año tras año), Ayuntamiento y Generalitat habían ido dándole la espalda: ambos órganos dijeron que el concertado no cumplía el cupo de niños. Dejaron de aportar.

Acorralados, los padres tuvieron que arremangarse. Montaron una cooperativa, se desvivieron. Fue en vano. Las cuentas no salían y las deudas no se saldaban. En febrero, el Teide

### Los empresarios chinos no solo son pericos: también rescatan proyectos fallidos, como el colegio Teide

pensaba cerrar.

Y entonces apareció Ran Liang.

Ran Lianges un joven empresario chino, un buen amigo del popular Chen Yansheng, el propietario del Espanyol, que vio en la crisis del Teide una oportunidad para desarrollar una sección de fútbol para el club perico.

Y de su mano llegó el maná, el dinero. Y tal y como desembarcó Ran Liang, el Teide mudó el rostro. Se cubrieron las deudas, se pintaron paredes y ventanas, se le puso césped artificial al campo de fútbol, se cambió la instalación de luz, se instaló un ascensor para inválidos. Uniformes gratis para todas las criaturas, entre quienes empezaron a abundar alumnos chinos, estudio del idioma chino como cuarta lengua, hasta 3.º de la ESO. Fuera los móviles. A formar filas en el patio, antes de entrar en clase. Hace un par de semanas hubo una fiesta de inauguración con bailes con dragones chinos y sushi. El fútbol empieza a correr por las venas de la escuela, que va adquiriendo un tono blanquiazul.

Si los niños se apuntan en bloque a la extraescolar de fútbol, el Espanyol se plantea convertir a sus equipos en una subsección de su fútbol base.

Martita no juega al fútbol, lo suyo es la hípica, pero igual le sale el espíritu oriental y el alma perica (y ya se sabe que nuestro primer equipo es para siempre).



Juan Antonio Samaranch Salisachs, en el último congreso del Comité Olímpico Internacional

Olimpismo Casi un cuarto de siglo más tarde, Juan Antonio Samaranch Salisachs aspira a suceder a su progenitor como presidente del COI

# El legado del padre, el reto del hijo

SERGIO HEREDIA

Barcelona

À la ville de... Barcelona Juan Antonio Samaranch Torelló

En Madrid, poderes institucionales y mediáticos especulan con la posibilidad de que Juan Antonio Samaranch Salisachs (64) alcance la jefatura del olimpismo.

Aunque la capital disfruta del esplendor del presente, entre sus rescoldos aún crepitan las brasas: cuatro veces ha sido candidata a sede olímpica, siempre en este siglo XXI. Ha pretendido acoger los Juegos del 2012, el 2016, el 2020 y el 2024. En las cuatro ocasiones ha caído sobre la lona.

La aparición de Juan Antonio Samaranch Salisachs reactiva la memoria a corto plazo, episodios de un pasado que puede parecernos lejano, pero que no lo es tanto. Los hoy cincuentones éramos adolescentes de acné, pantalones cortos y pelo largo en aquella mañana de otoño, 17 de octubre de 1986, en la que el maestro entró en el aula y nos anunció:

-Juan Antonio Samaranch Torelló ha dicho que Barcelona acogerá los Juegos de 1992.

"À la ville de... Barcelona", acababa de proclamar Samaranch, fallecido en el 2010, entonces padre del olimpismo, cuando el reloj marcaba las 13.30 h en Lausana.

Alborozados, todos los críos celebramos la noticia, y algunos corrieron a ofrecerse como voluntarios y otros, en nuestro fuero interno, nos planteamos la posibilidad de competir como olímpicos en nuestra ciudad na-

Juan Antonio Samaranch Salisachs (tiene un MBA por la Universidad de

Nueva York, es ingeniero industrial, ha ocupado altos cargos ejecutivos en empresas financieras) se niega a presentarse como el hijo de Samaranch Torelló, pero la referencia es inevitable. En Madrid, los especuladores se frotan las manos. Si el padre había jugado un papel esencial en la elección de Barcelona'92, ¿qué no hará el hijo desde una hipotética presidencia ante una hipotética candidatura madrileña?

En realidad, todas esas hipótesis son lejanas en el tiempo y en el espacio, pues primero hay que presentar las candidaturas (20 al 24 de enero en Lausana) y luego hay que votar (18 al

### En Madrid, poderes institucionales y mediáticos especulan con la jefatura de Samaranch

21 de marzo en Grecia).

Siete nombres optan al cargo que ahora libera Thomas Bach (70), el presidente del olimpismo durante los últimos nueve años: Río 2016, Tokio 2020 y París 2024 se han celebrado bajo el mandato del dirigente alemán, hombre que ha lidiado con el dopaje de Estado ruso, la cuestionable globalización del olimpismo y la apocalíptica pandemia.

Exhausto y ya fuera de los límites que marca la Carta Olímpica (el presidente debe ser miembro del COI, pero ningún miembro del COI puede exceder los 70 años de edad), Bach deja paso a los siete presuntos herederos, y lo hace asumiendo otro límite que marca la carta: durante la elección de su sucesor, el jefe saliente debe mostrarse estrictamente neutral.

Así que, desde el punto de vista de Bach, tanto Samaranch como sir Sebastian Coe o Kirsty Coventry, y también David Lappartient, Morinori Watanabe, Johan Eliasch y el príncipe Feisad al Husein juegan en el mismo escenario y con las mismas herramientas. El presidente no puede decantarse por ninguno de ellos. La decisión queda en manos de los 111 votantes.

-Bach va a ser exquisitamente neutral, como mandan los cánones, como debe ser. No espero, como no puede esperar nadie, un apoyo determinado -contaba Samaranch a Sebastián Fest en una entrevista reciente en Relevo.

Otra cosa son los niveles de popularidad de cada aspirante. O su grado de penetración en la familia olímpica. Desde esa lectura, Samaranch juega con ventaja: es vicepresidente del COI desde el 2016, y desde esa primera línea ha vivido las últimas vicisitudes: la lucha contra la covid o el plan de modernización del organismo, ejemplificado en la incorporación del breakdance o el surf en París 2024.

La candidatura de Samaranch es aparentemente sólida (e insistentemente ajena a cualquier papel que haya jugado su padre en el pasado), aunque se enfrenta a un factor de peso. Se trata de su edad. Samaranch tiene 64 años, y esa realidad le impediría redondear un ciclo completo de ocho años (sir Sebastian Coe se enfrenta a la misma servidumbre: ya está en los 67).

Las circunstancias de ambos, quizá los favoritos a priori, multiplican las opciones de Kirsty Coventry (41), la única mujer entre los candidatos, una exnadadora africana, de Zimbabue, que es leyenda deportiva en su continente, con sus siete podios olímpicos entre Atenas 2004 y Pekín 2008.

### Copa del América

Vela El equipo de mujeres regatistas del Sail Team BCN se prepara para la competición en una residencia de alto standing del Fórum

# Entrenamiento de lujo

#### PIERGIORGIO M. SANDRI

Barcelona

Son las ocho de la mañana. Las cuatro regatistas del equipo de mujeres del Sail Team BCN, que saldrán a competir el próximo 5 de octubre con los AC 40 en la liga femenina Puig Women America's Cup, empiezan su jornada.

Se levantan en un apartamento de lujo, que se les ha cedido en el edificio Antares de Barcelona. Es la torre residencial más alta de la ciudad, con vistas a Port Fórum. Hay 78 pisos, pero sólo se han vendido la mitad. Sus precios van de 1,3 millones hasta más de 2,5 millones. Los vecinos de las chicas (de oro) de la vela española son norteamericanos, rusos, ucranianos, árabes y algún español.

Antes de desayunar, el Sail Team BCN (Neus Ballester, Silvia Mas, María Cantero) se va directamente a la sala de musculación y de máquinas. Junto con el spa, el espacio ocupa más de 1.000 m2. Hay también una sala para meditación y yoga, pero esta la usa solo Nicole van der Velden, la cuarta integrante. La quinta, Paula Barceló, no duerme con ellas (estudia medicina) pero se suma luego.

Sigamos con la jornada. Después de haber analizado los datos del día anterior, las chicas bajan a la calle, cogen un Bicing y pedaleando se dirigen a la base donde tienen el simulador, en el Port Vell. Allí le dedican a la realidad virtual cuatro horas. Por algo han llamado a esta generación de regatistas como la generación de los videojuegos. Comen allí (tienen acuerdo con un bar) y por la tarde, después de haber comentado las



El director del Sail Team BCN, Ross Daniel, con Silvia Mas, María Cantero, Neus Ballester y Mónica Azón

### Conviven juntas en una torre con vistas al mar donde también entrenan el físico y juegan a pádel

jugadas (náuticas), es hora de regresar a la base.

Su tiempo libre, explican, lo dedican –y no podía ser de otra manera– al deporte. En el edificio Antares hay una pista de pádel para organizar partidos nada amistosos (llevan la competición en la sangre). Luego llega el momento del relax, con saunas para cuidar la musculación.

¡Y qué mejor que cocinarse algo sano para cuidar su preparación! Confiesan que uno de sus mejores momentos es subir a la terraza, en las tumbonas, a contemplar la puesta de sol con un panorama inigualable de 360º sobre Barcelona, rodeadas de una piscina de agua salada, degustando un sabroso poke, que les permite alimentarse y controlar el peso.

Antes de ir a dormir –ya son casi las 22.30–, se repasa una vez más lo aprendido durante el día del barco volador. Reconocen que para ellas es "el monotema" de conversación.

Su entrenadora, Mónica Azón, explica que estas regatistas, después de pasar una temporada en las instalaciones deportivas en Sitges, necesitaban un lugar donde concentrarse, ahorrar tiempo en el desplazamiento y fortalecer la comunicación. Son valores que forman parte del deporte de alto nivel. Y aquí hablamos de chicas que han sido olímpicas y ya tienen un currículum de trofeos, no son unas aficionadas. Y sobre todo,

son amigas,
¿Y los chicos? Los menores de
25 años que forman parte de la
Unicredit Youth America's Cup
han preferido quedarse en las instalaciones del centro de alto rendimiento del Fórum. Se desplazan con la neumática. Cosas de
los varones.•

### Las dos selecciones se rehacen y golean en el Mundial

HOCKEY PATINES La selección española masculina se exhibió en la segunda jornada del Mundial de Novara (Italia) con una victoria amplia por 0-12 ante Chile. Martí Casas lideró el festín ofensivo con cuatro tantos. También el combinado femenino goleó a su rival, Gran Bretaña (0-14). Tanto los de Guillem Cabestany como las de Sergi Macià se juegan hoy pasar a cuartos en la primera posición de sus grupos contra los anfitriones. / P. Ruiz

### Yaye García, virtual presidenta de la RFEF

FÚTBOL María de los Ángeles García Chaves, conocida como Yaye, fue proclamada ayer candidata única a presidir la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). La exjugadora del CF Femenino Cáceres, vicepresidenta de la última junta directiva, contó con el aval de 88 asambleístas y será nombrada presidenta el viernes si no se recurre la proclamación. Eso sí, su mandato será corto porque tendrá que activar el proceso electoral para elegir a la nueva asamblea general. / Redacción

### Rodri advierte de una posible huelga: "Estamos cerca"

FÚTBOL El futbolista del Manchester City Rodrigo Hernández avisó que los jugadores europeos están "cerca de una huelga" por la saturación de partidos. El centrocampista español destacó que, si sigue este calendario tan condensado, "no habrá otra opción" que parar. A su juicio, el hecho de disputar hasta 80 encuentros este curso hace "imposible mantener el nivel físico". "Si la gente quiere ver buen fútbol, necesitamos descansar", añadió. / P.R.

### **GUÍA TIEMPO LIBRE**

### **TEATROS**

BIBLIOTECA DE CATALUNYA (Hospital, 56/M Liceu) Tots Ocells, de Wajdi Mouawad, direcció d'Oriol Broggi. Fins al 23/10. Entrades a laperla29.cat i 1,5h abans de cada funció a la taquilla del teatre.

CONDAL (Av. Paral·lel, 91. 93 442 31 32). A partir del 20 de setembre toma Escape Room 2. teatrecondal.cat i promen trada.com

EL MALDÀ, (c/Pi,5). Telf. 93 164 77 78 Com cantar "Sobreviviré" sense que m'exploti un pulmó. Dana Carbonell. Compra d'entrades (www.elmalda.cat)

GOLEM'S. Sant Lluis, 64.T933518231.(Pin)Occhie 19 i 20/9 a 19h. "Catalan Gothic". A partir del 26/9.Venda a golems.cat i taquilla

GOYA (Joaquin Costa, 68. Tel. 93 343 53 23). Del 18 setembre al 20 octubre Jauría. A partir 27 set. Andreu Casanova: Tinder Sorpresa. I a partir 28 set. Victor Parrado: Buenrollistas. teatregoya.cat i promentrada.com

JOVE TEATRE REGINA (Séneca, 22. Tel. 932 181 512). Programació Familiar: Cia La Trepa presenta El Ilibre de la selva. Més Info i entrades: www.jtregina.com LA BADABADOC TEATRE c/ Quevedo 36 bj Bcn 93 024 5140.

Coraza Cáscara Casa de Vane Butera (ARG) del 19 y 26/09

20hs Nosoltres Qui del 20 al 30/9 20 hs y dom 18hs

LA PUNTUAL C/ Allada Vermell 15 <M> Jaume I. T 639 305 353
"Greta, la rateta que escombrava..." Cía. La Puntual - Eugenio Navarro i Rosa Bigas Titelles de taula + 3 anys. Dv. 18h;
Ds. 12h i 18h; Dg. 12h i 17h. A partir de 9€ www.lapuntual.info

LA VILLARROEL (Villarroel, 87, 93 451 12 34). Fins 22 set. Les mans. EOff: fins 22 set. L'enterrador. I del 24 set. al 6 oct. Nadia. I del 28 set. al 13 oct. Rose. lavillarroel.cat i promentra da.com

ROMEA (Hospital, 51. 93 301 55 04). Fins 29 setembre La colección. I de l'1 al 6 octubre Altsasu. teatreromea.cat i promentrada.com

SALA ARS TEATRE C/ Jonqueres, 15 (BCN) salaarsteatre.com Dijous: "No et vesteixis per sopar" a les 20:00h

TANTARANTANA TEATRE Les Flors, 22. 934417022. Baixos22: La Material Teatre pres. Jenin Feat Raval del 12 al 22/9. Àtic22: L'Absura pres. In(útil) a partir 19/9 + info a www.tantarantana.com

TEATRE AKADÈMIA. En mitad de tanto fuego, d'Alberto Conejero. De dx a dss a les 20h i dg a les 18h. Entrades: www.teatreakademia.cat. C.Buenos Aires, 47-49. BCN. Tif. 934951447

TEATRE GAUDÍ BCN Sta. MªClaret 120 936035161 'Assange el poder de la informació' Dj Dv Ds 19h Dg 17h Estrena 19/09 'Guitarra quemada, Lorca en el centro' Dj Dv Ds 21:15h Dg 19:15h Entrades web: teatregaudibarcelona.com

TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA (Pl. de les Arts, 1). Hamlet.02 amb direcció i dramatúrgia de Sergi Belbel. Dc. a ds. 19 h; dg. 18 h. Ánima de Blanca Bardagil, Oriol Burés, Victor G. Casademunt i Marc Gómez. A partir 26 setembre. Informació i venda entrades: www.tnc.cat

TEATRE POLIORAMA (Tel. 93 317 75 99. La Rambla, 115). A partir del 18 de setembre, Godspell el musical. Dir. Emilio Aragón. Horaris: Dm i Dj: 20h; Dv i Dss: 17:30h i 21h; Dg 18h. Venda d'entrades a teatrepoliorama.com

EXPOSICIONES DE ARTE

ART MAR. Tel. 93 488 18 68. www.grup-escola.com

### TR3\(\Lambda\) Asset Management

A LA ATENCIÓN DE LOS ANTIGUOS PARTÍCIPES Y/O ACCIONISTAS DE LAS INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA (IIC) SUBGESTIONADAS POR LA EXTINTA AGENCIA Q-RENTA, A.V., S.A.

TREA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., pone en su conocimiento que va a realizar una distribución final de liquidez a todos aquellos partícipes y/o accionistas de las IIC que a continuación se relacionan, y que causaron baja recientemente en los registros de CNMV:

- CEEMIL, FIL
- GESTIO PLUS 2000, S.I.C.A.V., S.A. "EN LIQUIDACIÓN"
- GEISER INVERSIONES 2000, SICAV S.A. "EN LIQUIDACIÓN"
- GLOBAL STOCK PICKING, SICAV, S.A. "EN LIQUIDACIÓN"
- K2 2006, SICAV, S.A. "EN LIQUIDACIÓN"
- SAGITARI 2000, SICAV S.A. "EN LIQUIDACIÓN"
- SIGMA ACTIVA, SICAV, S.A. "EN LIQUIDACIÓN"

Por ello, hasta el próximo 31/10/2024 ponemos a su disposición la dirección de correo electrónico soporte.clientes@treaam.com y el teléfono gratuito 900.81.12.70 para informarle del proceso a seguir para poder abonar el importe pendiente.

Aprovechamos la ocasión para saludarle muy atentamente,

Client Service. TREA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

# Economía

#### Previsiones económicas

# El Banco de España eleva 5 décimas el crecimiento del 2024, hasta el 2,8%

El supervisor avisa de que el consumo por hogar sigue por debajo del nivel precovid

#### Proyecciones macroeconómicas

Variación anual sobre el volumen en porcentaje y en porcentaje del PIB. Proyecciones de septiembre del 2024 para el 2024, 2025 y 2026



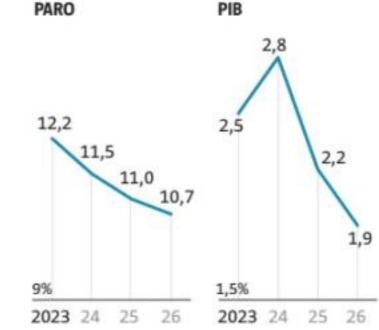

### Crecimiento del PIB y contribución de los principales componentes



### El consumo por hogar no ha recuperado el nivel prepandemia

Variación del consumo respecto al 2019, en puntos porcentuales,

por franjas de edad

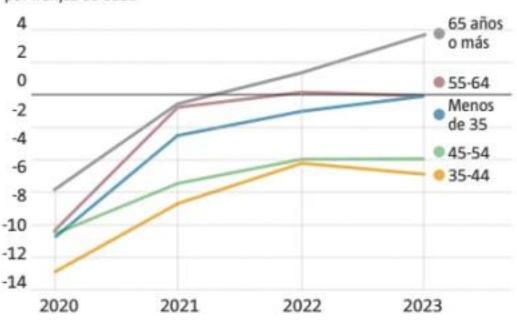

FUENTE: Banco de España e INE

#### JAUME MASDEU

Masdrid

El Banco de España ha revisado de nuevo al alza su previsión de crecimiento para este año. Si en junio ya la elevó, ahora lo ha hecho de nuevo y por un margen considerable, cinco décimas, hasta dejarla en un 2,8%. Como referencia, son tres décimas más que el crecimiento del año pasado y cuatro más que los números con los que trabaja el Gobierno. Las primeras proyecciones del Banco de España con José Luis Escrivá al frente se sitúan entre las más optimistas, basadas en un potente crecimiento del primer semestre que seguirá, pero a menor ritmo, durante el resto del año.

Un panorama positivo en el que el Banco de España introduce algunos matices, especialmente la debilidad del consumo, con el dato significativo de que el consumo medio por hogar todavía no ha recuperado el nivel prepandemia; y también de la inversión, que no termina de arrancar.

La corrección de cinco décimas al alza este año viene por dos factores. El principal es el crecimiento superior a lo esperado de los últimos trimestres, especialmente los dos de este año, con un 0,8% cada uno; a los que ahora seguirá un tercero ya desacelerando, pero todavía con un crecimiento del 0,6%. También le ayudará una mejor evolución del sector exterior, gracias en buena parte a la actividad turística.

"Nos sorprende en positivo el sector exterior y en negativo la debilidad del consumo de los hogares y la inversión", afirmó Ángel Gavilán, director general de economía y estadística del banco al presentar estas proyecciones. Y añadió que para el tercer trimestre sigue un crecimiento robusto,



José Luis Escrivà, gobernador del Banco de España

pero con síntomas de desaceleración

El Banco de España también ha revisado al alza los crecimientos para el 2025, situándolo en el 2,2%, y para el 2026, en un 1,9%.

### El organismo que dirige Escrivá también revisa al alza su previsión para el 2025 y el 2026

En este periodo más amplio jugarían un papel la relajación gradual de las condiciones de financiación, la reactivación gradual de las economías europeas, el aumento de la población, la mejora de las rentas reales por una inflación más reducida, y un mayor despliegue de los fondos europeos.

Centrándonos en el periodo más inmediato, el de este tercer trimestre, el Banco de España calcula el crecimiento citado del 0,6%, que es algo inferior al de los dos periodos precedentes porque se detecta menos dinamismo en los indicadores de empleo y los de confianza, y también que la facturación de las empresas ha flojeado entre julio y septiembre.

Uno de los puntos sobre los que alerta el Banco de España es que el consumo por hogar sigue débil, todavía por debajo de los niveles prepandemia. Se ha ido recuperando, pero sigue tres puntos por debajo. Otra cosa es el consumo agregado, donde sí se superan los datos prepandemia, pero esto es debido al mayor número de población, aunque muestra debilidad.

DANIDUCH

Al examinarlo con más detalle aparece que donde flojea este consumo es en la compra de automóviles y de otros bienes durade-

### La debilidad del consumo y la inversión y el paro estructural de larga duración son los puntos más negativos

ros y semiduraderos. Es decir, que se cubren las necesidades básicas, pero menos las accesorias. Si se examina por franja de edad, en todos los grupos se está por debajo del consumo del 2019, excepto en los de mayor edad. Los de 65 años o más sí que gastan más que en la etapa prepandemia, lo que podría indicar que son los que más han mantenido su nivel de renta.

Otro detalle es que la evolución del consumo es más desfavorable en los hogares con rentas altas y aquellos con cabeza de familia de nacionalidad extranjera.

Por otro lado, respecto a la inflación, el Banco de España calcula que irá disminuyendo gradualmente y se situará en el 2,9% este año, para bajar posteriormente al 2,1% en el 2025 y al 1,8% en el 2026. Una trayectoria descendente que también seguiría la inflación subyacente, que quedaría este año en el 2,8%.

Por lo que se refiere al empleo, se seguirá creando, aunque a un ritmo inferior al de los últimos trimestres, lo que limitará la reducción del paro, que acabaría este año en el 11,5%. Además, el banco detecta un deterioro en la capacidad del mercado para emparejar empresas y trabajadores, y más en concreto, ha observado el estancamiento producido desde hace un año en el stock de parados de larga duración, lo que sugiere que ya tiene carácter estructural. Es una de las razones por las que el desempleo aún seguiría cerca del 11% en el 2026.

Por otro lado, en el terreno fiscal, el Banco de España considera que, para cumplir las nuevas reglas europeas que entran en vigor en el 2025, habrá que aplicar un ajuste presupuestario de 0,5 décimas por año en los próximos ejercicios, y este ajuste comportaría un cierto freno en la actividad. Es uno de los riesgos a la baja que apunta el informe sobre las previsiones de crecimiento del 2025 y el 2026, que también añade que este plan de ajuste sería una palanca fundamental para reforzar la sostenibilidad de las cuentas públicas.

# La Airef avisa que cumplir el déficit es la "línea roja" de la financiación singular

El supervisor reclama que el acuerdo no ponga en riesgo las finanzas públicas

FERNANDO H. VALLS

La Autoridad Fiscal (Airef) mostró ayer el primer posicionamiento del supervisor sobre el acuerdo de financiación singular para Catalunya cerrado por el PSC y ERC. La presidenta del organismo independiente, Cristina Herrero, advirtió que el cumplimiento del déficit público y de las nuevas reglas fiscales son "líneas rojas" de cara a la concreción del pacto económico que hizo posible la investidura de Salvador Illa.

Herrero dejó claro que la Airef no se pronuncia sobre cómo debe desarrollarse el acuerdo de financiación, pero sí reclamó "tener cuidado" para no poner en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas. La responsable del organismo fiscalizador añadió que cualquier avance en financiación debería respetar "tres vértices" esenciales en la citada sostenibilidad: el cumplimiento de las reglas fiscales y, por lo tanto, de los compromisos de gasto contraídos por España con la Comisión Europea (3% del PIB en el 2024); la financiación autonómica y los mecanismos extraordinarios de financiación, y la vuelta de las comunidades autónomas a los mercados para conseguir financiación.

Herrero también añadió, en un acto celebrado junto a Fedea y el Consejo de Economistas en Madrid, que, "para nosotros [el equipo de la Airef], asumir o enfrentar de manera fragmentada cada uno de estos aspectos es un error y no tengo tan claro que vaya a dar una suma cero en el conjunto de las administraciones



# Herrero reclamó un plan fiscal estructural

públicas". La presidenta del supervisor pidió "mirarlo todo en conjunto". "Los compromisos fiscales tienen que cumplirse",

La Airef, y así lo manifestó su presidenta, es partidaria de nera global, entre todas las autonomías, para asegurar que las medidas que se tomen, "sean singulares o no", no afecten a la sostenibilidad y a la factibilidad de cumplir con los compromisos fiscales. Y concluyó que "cuando conozcamos el acuerdo en su totalidad, pues miraremos a ver si eso cambia de alguna manera nuestro pronunciamiento sobre la sostenibilidad y factibilidad del plan fiscal estructural".

A nivel macroeconómico, la presidenta de la Airef volvió a reclamar al Gobierno la elaboración de "un plan fiscal nacional" en el que aborde el crecimiento

económico y la calidad de las finanzas públicas a lo largo de los próximos años.

Herrero también volvió a advertir ayer que, "en ausencia de medidas adicionales", la deuda pública española seguirá estando por encima del 100% del PIB en los próximos años, a pesar de la reducción en términos de PIB en los últimos trimestres. "A largo plazo volveremos a una senda ascendente", destacó, por lo que abogó por "la realización de un ajuste del 0,4% PIB anual hasta el 2027", teniendo en cuenta la recomendación de converger a un margen del 60%.

### Puente ficha a un alto cargo del Gobierno vasco para presidir Adif

F. H. VALLS Madrid

Luis Pedro Marco de la Peña. que era viceconsejero de Infraestructuras y Transportes del Gobierno vasco, es desde ayer el nuevo presidente de Adif. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha recurrido a un profesional ajeno a la compañía pública y con amplia experiencia en la gestión de infraestructuras para acometer una amplia reestructuración en la sociedad.

La vida profesional del nuevo presidente de Adifha estado centrada en la gestión viaria y ferroviaria, tanto en el sector público como en el privado. Antes de desembarcar en el Ejecutivo vasco trabajó en Ferrovial, en Construcciones Amenabar y en Construcciones Fhimasa, entre otras compañías.

El Consejo de Ministros aprobó ayer el nombramiento de Marco de la Peña tras el cese de Ángel Contreras. El relevo ejecutado por Transportes llega tras una serie de fallos en las infraestructuras viarias que, junto a los problemas en Renfe, han provocado retrasos y perjudicado a miles de viajeros durante este verano.

Puente afirmó el lunes que Adif necesita en este momento "otro perfil para dar un impulso a la obra ferroviaria" en España, "pensando sobre todo en el usuario". El ministro añadió que una de las funciones del nuevo presidente y del equipo que conforme será la "definición de una nueva estrategia". El ministerio desvincula el relevo a la citación de Contreras en el llamado caso Koldo.



remarcó.

abordar la financiación de ma-

GOBIERNO DE ESPANA

MINISTERIO **DETRANSPORTES** Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

Anuncio del ADIF por el que se somete a información del túnel Nº 15 de Gravet. Línea: Lleida-Pirineus - Bif. Vilanova. Tramo: Manresa-Barna. Sants".

En cumplimiento de los artículos 18 y 19.1 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y artículos concordantes de su Reglamento (decreto de 26 de abril de 1957) se abre un período de información pública de quince días hábites, a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, sobre la relación de bienes y derechos afectados por la ejecución de las obras definidas en el proyecto de referencia, con el objeto de que cualquier persona pueda aportar por escrito los datos oportunos para rectificar posibles errores de la relación que se publica en este anuncio u oponerse, por razones de fondo o forma, a la necesidad de ocupación Con tal motivo, la documentación de expropiaciones del mencionado proyecto puede ser examinada, en días y horas hábiles de oficina en la Subdelegación del Gobierno en Barcelona (C/ Mallorca, 278, 08037 Barcelona), en la Dirección General de Conservación y

Mantenimiento de ADIF (C/Titán, 4-6, 28045 Madrid), en el Ayuntamiento de Castellbell i el Vilar (C/ Joaquim Borràs, 40, 08296 Castellbell i el Vilar Barcelona) y en "Información Pública", del Portal de Transparencia de la web de ADIF (www.adif.es). Las alegaciones que se formulen irán dirigidas a la Dirección General de Conservación y Mantenimiento de ADIF (C/Titán, 4-6, 28045 Madrid), indicando como referencia "Información pública de la declaración de la necesidad de ocupación. Proyecto de reparación del túnel Nº 15 de Gravet. Línea: Lleida-Pirineus - Bif. Vilanova. Tramo: Manresa-Barna. Sants".

Asimismo, para la presentación de las alegaciones, se podrá hacer uso del Registro Electrónico General de la Administración General de la siguiente dirección: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do.

Madrid, a 12 de septiembre de 2024 El Director General de Conservación y Mantenimiento, Eugenio Nasarre Serrano.

RELACIÓN CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS:

TÉRMINO MUNICIPAL DE CASTELLBELL I EL VILAR

| Polígono / Nº de Finca Ref Parcela Catastral |   | Parcela | Titular Actual. Nombre y Domicilio                                                                    | Expropiación<br>(m²) | Servidumbre<br>(m²) | Ocupación<br>temporal<br>(m²) | Total<br>(m²) |
|----------------------------------------------|---|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|
| Y-08.0538-0102-C00                           | 4 | 43      | Albisu Ruiz de Alda, Ignacio, Cl Hort de la Vila, 41, PL: +1, 08017 Barcelona                         | 0                    | 0                   | 886                           | 886           |
| Y-08.0538-0301                               | 4 | 9019    | Ajuntament de Castellbell i El Vilar, Cl Joaquin Borras, 40, 08296 Castellbell i El Vilar (Barcelona) | 0                    | 0                   | 6777                          | 6777          |
| Y-08.0538-0302                               | 4 | 45      | Albisu Ruiz de Alda, Ignacio, Cl Hort de la Vila, 41, PL: +1, 08017 Barcelona                         | 0                    | 0                   | 554                           | 554           |
| Y-08.0538-0303                               | 4 | 9029    | Agencia Catalana de L'Agua, Cl Provença, 260, 08008 Barcelona                                         | 0                    | 0                   | 699                           | 699           |
| Y-08.0538-0304                               | 4 | 63      | Albisu Ruiz de Alda, Ignacio, Cl Hort de la Vila, 41, PL: +1, 08017 Barcelona                         | 0                    | 0                   | 17                            | 17            |
| Y-08.0538-0305                               | 7 | 5       | Carne Claramunt, Nuria, Av ST Antonio M Claret, 200, 0825 Barcelona                                   | 0                    | 0                   | 7                             | 7             |
| Y-08.0538-0306                               | 7 | 9002    | Ajuntament de Castellbell i El Vilar, Cl Joaquin Borras, 40, 08296 Castellbell i El Vilar (Barcelona) | 0                    | 0                   | 2681                          | 2681          |

# Torres alerta a los accionistas del Sabadell del riesgo de que la opa fracase

El presidente del BBVA defiende la compra ante los descendientes de los fundadores

**EDUARDO MAGALLÓN** 

Barcelona

El presidente del BBVA, Carlos Torres, aprovechó su presencia en Barcelona para alertar a los accionistas del Banc Sabadell de los riesgos que puede tener para sus intereses el fracaso de la opa planteada sobre la entidad. En operaciones de este tipo, cuando la compra fracasa, las acciones de la entidad opada suelen resentirse y bajar. En una conferencia en la escuela de negocios Esade en Barcelona, Torres recomendó a los accionistas que piensen en las consecuencias "si la oferta falla".

El presidente del BBVA hizo estas consideraciones después de las duras intervenciones de dos descendientes de los fundadores del Sabadell y de antiguos altos cargos del banco, Joan Corominas y Joan Llonch, en el coloquio posterior a su conferencia. Los dos cuestionaron la operación tanto desde el punto de vista económico como emocional por las consecuencias que tiene para Sabadell y para toda Catalunya la pérdida de una empresa centenaria.

Torres rechazó que el BBVA vaya a incrementar la oferta para hacerla más atractiva, como han especulado algunos analistas. A su juicio, no es cierto que la prima sea del 2%. En opinión del presidente del banco, es normal que cuando se producen operaciones de este tipo las cotizaciones de las dos entidades se acaben ajustando hasta hacer desaparecer la prima.

Fuentes del Sabadell recordaron ayer que si la opa no sale adelante, los accionistas del Sabadell tendrán una remuneración vía dividendos de 2.900 millones en dos años. Esa



El presidente del BBVA, Carlos Torres, en la conferencia de ayer en Esade

ALEJANDRO GARCÍA / EFE

en los próximos meses dada la buena marcha de la entidad, como explicó el Sabadell la semana pasada en una conferencia

El Sabadell responde que si la operación se trunca, los accionistas recibirán 2.900 millones en dividendos

con analistas.

En el acto de aver, ante las intervenciones de los dos descendientes de los fundadores, Torres quiso aclarar que la operación no tiene un carácter hostil y que la decisión de aceptarla o no

cantidad podría incrementarse depende de los propietarios in- blema de competencia" a pesar dividuales que son los accionistas. "Nuestra oferta, lejos de ser hostil, busca potenciar las bondades del Banco Sabadell", dijo antes de defender que "no hay nada hostil en extender la oferta a todos los accionistas".

El presidente del BBVA cerró su intervención mostrando su confianza en que las autoridades de competencia darán el visto bueno a la compra, igual que han hecho en otras integraciones recientes como la de CaixaBank y Bankia. "Es una operación de integración de dos entidades que lleva a una entidad de menor tamaño" que la actual CaixaBank, matizó Torres. Y recordó que las ultimas fusiones (la citada de CaixaBank y también la de Unicaja) "no han conllevado un prode que "algunas de ellas son superiores en tamaño en todas las dimensiones: en créditos, en depósitos, en sucursales e incluso

### El BBVA confia en que las autoridades de competencia den el visto bueno igual que en otras opas

en la distribución regional o en segmentos específicos".

Torres siguió ayer su periplo por Catalunya detallando las bondades de la operación con una conferencia por la tarde en la patronal Cecot, de Terrassa.

### **La CNMV** preguntará a Competencia antes de aprobar la operación

**INAKI DE LAS HERAS** 

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Rodrigo Buenaventura, explicó ayer que el análisis del folleto de la opa del BBVA sobre Banc Sabadell no solo "no está completado" y pendiente de "trabajo" para que quede "conforme", sino que también incluirá una consulta previa a la autoridad de Competencia, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), para establecer el momento más adecuado de autorización.

"Lo que haremos será observar cuál es el camino que toma la autoridad de Competencia en materia de si es en fase uno o en fase dos y, en función de eso, evaluaremos el momento idóneo para nuestra autorización", afirmó Buenaventura tras unas jornadas en la Universidad Pontificia de Comillas.

Fuentes de la CNMV explican que en operaciones anteriores la resolución de Competencia había llegado antes de la aprobación del folleto. Como esta información siempre es interesante para el accionista, lo que hará el supervisor, una vez finalizado el análisis del expediente, será preguntar a la CNMC si tiene ya a punto su análisis.

Si es así, esperará un poco para que el folleto se publique con toda la información. Si la CNMC en cambio considera que necesita más tiempo, la CNMV aprobaría el folleto sin esperar, de modo que los accionistas decidirían sin conocer las implicaciones sobre competencia.

#### a única manera que tenemos los periodistas de no hacer el ridículo es evitar vaticinar el futuro. Es preferible contar lo que está sucediendo aquí y ahora. Por esta razón es altamente arriesgado afirmar que lo mejor está por venir, pero los datos que tenemos sobre la mesa son esperanzadores. Solo hay que mirar la evolución de las bolsas de valores en todo el mundo, que registran de forma general aumentos superiores al 20%. Dicen los expertos que los mercados son como las golondrinas, que no hacen primavera, pero la anuncian.

Todo parece indicar que el viento de la historia nos lleva, aunque con algo de retraso, hacia los felices años veinte. Es la consecuencia lógica de la revolución digital en la que estamos metidos. El aumento de la productividad en el ámbito mundial es un hecho, implica un aumento de la riqueza y esto solo acaba de empezar. Otra cosa muy diferente es cómo se reparte esta riqueza y este es el gran debate que se que sigue siendo el farolillo rojo, está vi- ra que este ciclo expansivo se pueda con- responsable para aprovechar la coyuntu-

### Lo mejor está por venir

Mariano Guindal



que están experimentando los países más desarrollados de Occidente.

No es por lo tanto extraño que las economías de la OCDE, con EE.UU., Japón y la UE en cabeza, se encuentren en pleno empleo. Incluso un país como España, encuentra tras las oleadas de inmigración viendo un renacer de su mercado laboral. solidar es fundamental poner fin a la ray sanear las cuentas públicas.

Es cierto que tenemos dos guerras abiertas, pero no es menos cierto que ni Ucrania ni Gaza representan un problema económico en el orden mundial. Su impacto ya ha sido descontado en los últimos dos años.

Otro elemento fundamental para saber qué va a pasar en los próximos meses es el control absoluto de la inflación. El fuerte aumento de los precios obligó a una subida de tipos de interés exagerada que frenó el ciclo alcista. La bajada del precio del dinero anunciada por le Reserva Federal y que muy probablemente aplicará hoy ha abierto la espita para un nuevo proceso expansivo. Esto permite anticipar que Estados Unidos no va a entrar en recesión y también que China podrá seguir creciendo por encima del 5%.

Ý lo que es más importante para nosotros, la bajada del precio del dinero del BCE es un balón de oxígeno para Alemania, que tiene que volver a ser la locomotora económica de Europa. No obstante, pa-

guerra entre Ucrania y Rusia y llegar a un acuerdo entre israelíes y palestinos.

Este contexto es muy favorable para la economía española, gobierne quien gobierne. Incluso aunque el Gobierno se empeñase en hacerlo mal, las cosas irán bien porque el entorno es favorable y llevamos viento de cola. La bajada de los ti-

### La bajada de tipos es una bendición para un país tan endeudado como el nuestro

pos de interés para un país tan endeudado como el nuestro es una bendición. Entrar en un ciclo expansivo supone más turismo, más comercio, más actividad e incluso podría suponer menos deuda si el Gobierno de turno fuera lo suficientemente

### La marca blanca ya copa más de la mitad de la cesta de la compra española

Murcia, Andalucía y Extremadura tienen una mayor cuota de consumo de estos productos

#### **NOEMI NAVAS** Madrid

La marca de distribuidor o blanca ya se ha hecho con más de la mitad de la cesta de la compra de los españoles, en concreto un 51,1% en julio del 2024 en volúmenes. Son los datos de Kantar Worldpanel que se desprenden del Informe sobre marca propia presentado por Aldi. La cuota de estos productos ha subido en casi tres puntos porcentuales en dos años, impulsada por los incrementos de precio provocados por la inflación y el ascenso de las materias primas.

En valor, la marca propia de los supermercados crece más, acaparando cuatro puntos más de cuota respecto al 2022, hasta representar el 43,7% de la cesta de la compra española.

En conjunto, los crecimientos de la marca de distribuidor, tanto en valores como en volumen de compra, son superiores a los del resto del mercado (sin tener en cuenta los frescos). Por ejemplo, en ventas, la marca blanca aumenta un 8.5% frente al 5.4% del resto de categorías de alimentación en el último año. En volumen, la marca de supermercado sube un 3,4% y, el resto de las categorías, un 0,3%.

Este crecimiento, además, es difícilmente recuperable para las

### Cuota de la marca blanca

Cuota de mercado de julio, en porcentaje

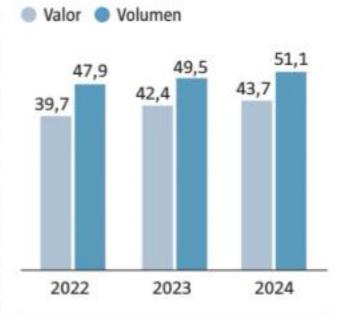

FUENTE: Kantar Worldpanel

LA VANGUARDIA

marcas de fabricante porque, según este estudio de Aldi, el 77% de los consumidores que prueban una marca blanca y les gusta, no vuelven a las de fabricante. Pero yendo más allá, un 84% de los clientes que hacen esta prueba positiva se animan a seguir probando la gama de marca blan-

Aunque, según se desprende del informe, hay una aceptación generalizada en el territorio español de la marca blanca, las regiones del sur del país tienen mayor preferencia por la marca propia de los supermercados que las de la zona norte. Las comunidades autónomas que consumen más marca blanca son Murcia, Andalucía y Extremadura. En es-

tos territorios, seis de cada diez euros gastados en la cesta de la compra son para marca de distribuidor. Galicia, País Vasco y Asturias son las comunidades autónomas donde estos productos tienen menos peso en la cesta, con entre un 41% y un 44% de cuota. Por su parte, Catalunya está en la zona media, con un 49,7% de cuota.

No todas las categorías se comportan igual. Los desechables del hogar son los que más marca blanca comercializan, donde suman una cuota del 77,2%. También consigue más de un 70% del mercado en productos de limpieza y en derivados lácteos.

En el otro extremo, donde la marca blanca es menos apreciada es en bebidas (31,3% de cuota), productos para el bebé (38,5%) y perfumería e higiene (40,4%). Según este informe de Aldi, en cuanto a volumen, la marca blanca ha ganado cuota de mercado respecto al año pasado en 9 de cada 10 categorías de producto. Destaca el crecimiento experimentado en leches y batidos, donde ha 4 puntos porcentuales de cuota; detergentes, en donde ha crecido en 3,6 puntos porcentuales, productos para bebé (3,1 puntos) y quesos (tres puntos de incremento).

A raíz del crecimiento vivido en los últimos años, España se posiciona como uno de los países europeos con un mayor consumo de productos de marca propia, con un 48,5% de cuota de mercado. Esto supone nueve puntos porcentuales más que la media europea y se colocaría por encima de Alemania, que se colocaría en segunda posición con un 42,9% de cuota en valor de la marca blanca. Le siguen los Países Bajos, con un 41,3% de mercado y el Reino Unido, con un 37% de representación de la marca blanca en la cesta de la compra. A nivel europeo, la marca propia de supermercado ha aumentado un 5,7% en ventas y un 2,4% en volumen en el último año.

### Amazon exige a sus empleados volver a la oficina toda la semana

REDACCIÓN Barcelona

Amazon ha decidido poner fin al teletrabajo en su plantilla. La multinacional tecnológica anunció esta semana un cambio en su política de presencialidad y exigirá a partir del año que viene que todos los empleados regresen a las oficinas los cinco días de la semana. El consejero delegado, Andy Jassy, aseguró en un comunicado que el cambio es necesario para "inventar, colaborar y estar mejor conectados".

Los grandes grupos tecnológicos de EE.UU. han permiti-

### La multinacional tecnológica solo concederá permisos "en circunstancias especiales"

do que muchos empleados trabajen desde casa desde la pandemia. Esta situación ha comportado que sus oficinas estén casi vacías en ciudades como San Francisco y Seattle.

Actualmente, los empleados tienen la posibilidad de trabajar en remoto dos días a la semana, pero desde enero el teletrabajo se concederá solo "en circunstancias especiales", entre las que cita un hijo enfermo, una emergencia doméstica o visitas a clientes a domicilio.

La orden ha sido profundamente impopular entre un grupo de empleados que han

dicho que trabajar desde casa es efectivo y ahorra tiempo y dinero en desplazamientos. En mayo del año pasado, los trabajadores de la sede de Amazon en Seattle organizaron una huelga en protesta por los cambios en la política climática del gigante del comercio electrónico, los despidos y la orden de volver a la oficina.

Los empleados describieron cómo la empresa fundada por Jeff Bezos les ha exigido que se presenten, en algunos casos, en oficinas distantes o que se trasladen a Seattle para conservar sus puestos de trabajo, según informa Reuters. De hecho, a algunos empleados que no cumplían sistemáticamente con el mandato de tres días se les contabilizó como una renuncia voluntaria y se les bloqueó el acceso a los sistemas de Amazon.

En los últimos meses, algunas multinacionales están empezando a obligar a los empleados a volver a sus oficinas. En el sector financiero, por ejemplo, Citigroup, HSBC y Barclays ya han decidido poner fin al teletrabajo, como antes había hecho Goldman Sachs, pero estos intentos se están encontrando con notables resistencias entre los trabajadores.

Jassy también anunció que la compañía planea reducir los puestos directivos con el argumento de que el crecimiento exponencial de la compañía llevó a multiplicar las capas de managers. La empresa quiere alcanzar una tasa del 15% de puestos directivos para el total de plantilla.

### **MERCADOS**

| Cotización                                                         | IBEX 35<br>11.703,40 | DOW JONES<br>41.606,18     | EURO STOXX 50<br>4.860,78 | F00TSIE<br>8.309,86 | DAX 30<br>18.726,08 | NASDAQ<br>17.628,06 | NIKKEI<br>36.203,22 | Prima de riesgo | Mercado de divisas                             |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| EN NEGRITA, LA<br>VARIACIÓN DEL DÍA<br>Y EN REDONDA,<br>LA DEL AÑO | 11,06%<br>+14,94%    | <b>→</b> -0,04%<br>+10,56% | +0,69%<br>+7,71%          | +0,38%<br>+7,62%    | +0,50%<br>+11,67%   | +0,20%<br>+17,26%   | 1,03%<br>+8,76%     | ESPAÑA<br>79 0  | 1 DÓLAR VALE 1 EURO VALE<br>0,8977 € 1,1139 \$ |

Marcada continua avalonce pentrucciontre al inchas

|                  |          | Cotizació<br>uros V | ón<br>ar. % | Capitaliz.<br>bursátil | Rent.<br>año % |                       | Е   | Cotizacio<br>uros V | ón<br>ar. % | Capitaliz.<br>bursátil | Rent.<br>año % |                      |          | Cotizaci<br>Euros | i <b>ón</b><br>Var. % | Capitaliz.<br>bursátil | Rent.<br>año % |                   | E    | Cotizació<br>uros V | ón<br>ar. % | Capitaliz.<br>bursátil | Rent<br>año 9 |
|------------------|----------|---------------------|-------------|------------------------|----------------|-----------------------|-----|---------------------|-------------|------------------------|----------------|----------------------|----------|-------------------|-----------------------|------------------------|----------------|-------------------|------|---------------------|-------------|------------------------|---------------|
| Acciona Energía* | 1        | 21,66               | 0,09        | 7.034,3                | -20,99         | Catalana Occidente    | 1   | 39,50               | 0,38        | 4.740,0                | 28,53          | Iberdrola*           | 1        | 13,72             | 1,44                  | 87.285,7               | 15,54          | Realia            |      | 0,98                | -1,41       | 807,1                  | -3,4          |
| Acciona*         | 1        | 131,90              | 1,54        | 7.235,6                | 3,42           | Cellnex*              | 1   | 36,87               | 0,46        | 26.047,8               | 3,45           | Iberpapel            |          | 17,80             | 0,00                  | 194,6                  | -1,11          | REC*              |      | 17,36               | -0.17       | 9.393,2                | 21,6          |
| Acerinox*        | 1        | 9,37                | 1,08        | 2.336,3                | -9,21          | Cevasa                |     | 6,00                | -2,44       | 139,5                  | 3,81           | Inditex*             | 1        | 51,04             | 1,31                  | 159.073,9              | 31,68          | Reig Jofre        | 1    | 2,73                | 0,74        | 220,9                  |               |
| ACS*             | 1        | 41,70               | 1,71        | 11.328,4               | 3,83           | Cie Automotive        | 1   | 25,65               | 0,79        | 3.073,1                | 1,45           | Indra*               | -        | 16,53             | -0,36                 | 2.920,1                | 19,64          | Renta 4           |      | 10,70               | -0,93       | 439,5                  | 6,1           |
| Adolfo Domínguez | 1        | 4,90                | 1,66        | 45,5                   | -2,00          | Clínica Baviera       | 1   | 34,00               | 3,34        | 546,3                  | 55,48          | Inmobiliaria del Sur |          | 8,55              | 0,00                  | 159,6                  | 24,36          | Renta Corporación | 1    | 0,80                | 4,44        | 26,3                   | 0,0           |
| Aedas            | 1        | 24,55               | 1,03        | 1.072,8                | 42,88          | Coca-Cola E.P.        |     | 72,40               | 0,00        | 3.290,5                | 21,18          | Lar España           |          | 8,15              | -0,61                 | 682,1                  | 49,84          | Repsol*           |      | 11,72               | -0,13       | 13.799,1               | -9,8          |
| Aena*            | 1        | 194,30              | 1,30        | 29.145,0               | 23,65          | Colonial*             |     | 6,37                | -1,01       | 3.993,1                | 1,71           | Libertas 7           |          | 1,25              | 0,00                  | 27,4                   | 23,99          | Rovi*             |      | 74,00               | -1,27       | 3.791,5                | 24,5          |
| Airbus Group     |          | 129,32              | -0,22       | 102.521,5              | -6,26          | Corp. Financiera Alba |     | 49,30               | -0.70       | 2.920,8                | 4,64           | Línea Directa        |          | 1,08              | -0.74                 | 1.175,5                | 28,48          | Sacyr*            | 1    | 3,19                | 1,01        | 2.428,7                | 1,9           |
| Airtificial      |          | 0,12                | -0,50       | 159,0                  | -7,60          | Deoleo                | 1   | 0,22                | 0,93        | 109,0                  | -4,39          | Lingotes Especiales  |          | 7,02              | -3,04                 | 70,2                   | 20,30          | San José          |      | 4,34                | -0,91       | 282,2                  |               |
| Alantra          |          | 8,12                | -0.98       | 313,7                  | -2,95          | DIA                   | 1   | 0,01                | 0,78        | 749,1                  | 9,32           | Logista*             |          | 27,90             | -0,14                 | 3.703,7                | 16,35          | Solaria*          | 1    | 12,06               | 1,09        | 1.506,9                | -35,2         |
| Almirall         |          | 8,50                | -0,29       | 1.814,5                | 0,89           | Duro Felguera         |     | 0,53                | -1,68       | 114,4                  | -19,02         | Mapfre*              | 1        | 2,33              | 1,04                  | 7.169,2                | 24,59          | Soltec            | 1    | 1,96                | 1,55        | 187,4                  |               |
| Amadeus*         | 1        | 65,18               | 2,29        | 29.363,5               | 1,76           | Ebro Foods            |     | 16,00               | -0,50       | 2.461,9                | 4,57           | Melia Hotels*        | 1        | 6,52              | 0,54                  | 1.437,0                | 10,72          | Squirrel          | 1050 | 1,48                | 0,00        | 133,7                  | -1,0          |
| Amper            | 1        | 0,09                | 2,16        | 141,4                  | 13,04          | Ecoener               | 1   | 3,88                | 0.78        | 222,1                  | -8,49          | Merlin*              | 222      | 11,56             | -2.12                 | 6.516,7                | 17,42          | Talgo             |      | 3,46                | -0,43       | 428,6                  | -21,1         |
| AmRest           | 1        | 5,34                | 1,33        | 1.172,4                | -13,45         | Edreams Odigeo        |     | 6,49                | 0,00        | 828.2                  | -15,38         | Metrovacesa          | 1        | 8,64              | 0,23                  | 1.313,5                | 10,94          | Tecnicas Reunidas |      | 11,64               | -0.09       | 1.218,8                |               |
| Aperam           | 1        | 24,34               | 1,84        | 1.781,3                | -24,71         | Elecnor               | 1   | 18,60               | 0.54        | 1.618,2                | -3,00          | Miguel y Costa       | 1        | 12,50             | 3,73                  | 488,0                  | 7,15           | Telefonica*       | 1    | 4,34                | 0,79        | 24.614,2               | 27,4          |
| Applus Services  |          | 12,66               | -0,47       | 1.634,1                | 26,60          | Enagas*               |     | 14,08               | 0,00        | 3.688,8                | -0,39          | Montebalito          | 1        | 1,32              | 1,54                  | 42,2                   | -9,59          | Tubacex           | 1    | 2,98                | 3,11        | 377,1                  | -11,6         |
| Arcelor Mittal*  | <b>1</b> | 20,96               | 2,19        | 17.874,9               | -17,53         | Ence                  | 1   | 2,95                | 1,03        | 727,5                  | 7,92           | Naturgy*             | 1        | 23,00             | 0,09                  | 22.301,1               | -12,90         | Tubos Reunidos    |      | 0,59                | -0,34       | 102,9                  | -8,6          |
| Arima            | 1        | 8,46                | 0,24        | 240,5                  | 33,23          | Endesa*               | 1   | 19,99               | 0,76        | 21.159,2               | 11,18          | Naturhouse           | 10.00    | 1,72              | -0,29                 | 102,9                  | 11,05          | Unicaja*          | 1    | 1,16                | 0.43        | 3.071,6                | 35,9          |
| Atresmedia       | 1        | 4,62                | 0,98        | 1.037,4                | 35,00          | Ercros                |     | 3,74                | 0,00        | 342,0                  | 45,20          | Neinor               | 1        | 14,18             | 1,29                  | 1.063,1                | 39,41          | Urbas             |      | 0,00                | 0,00        | 53,4                   |               |
| Atrys            |          | 3,18                | 0,00        | 241,7                  | -13,35         | Faes Farma            |     | 3,67                | -1,74       | 1.160,5                | 20,03          | Nextil               |          | 0,29              | -0,68                 | 102,2                  | -22,89         | Vidrala           | 1    | 98,00               | 0,93        | 3.161,8                | 13,9          |
| Audax            |          | 1,83                | 0,00        | 829,8                  | 40,77          | FCC                   | 1   | 13,70               | 1,63        | 6.231,8                | -5,91          | NH Hotel             |          | 4,11              | -0,60                 | 1.790,9                | -1,91          | Viscofan          |      | 62,30               | -0.95       | 2.897,0                |               |
| Azkoyen          |          | 6,30                | -0,94       | 156,5                  | 4,58           | Ferrovial*            | 1   | 38,48               | 1,85        | 28.173,6               | 16,54          | Nicolás Correa       | 1        | 7,12              | 0,28                  | 87,7                   | 13,89          | Vocento           |      | 0,71                | -0,56       | 88,5                   |               |
| Banc Sabadell*   |          | 1,89                | -0,24       | 10.263,0               | 73,07          | Fluidra*              | 1   | 21,70               | 2,17        | 4.169,2                | 16,92          | OHLA                 | 1        | 0,30              | 2,83                  | 176,4                  | -33,63         |                   |      |                     |             |                        |               |
| Banco Santander* | 1        | 4,51                | 1,59        | 69.894,7               | 21,74          | GAM                   | 1   | 1,24                | 2,90        | 117,3                  | 5,08           | Oryzon               | 4        | 1,90              | 0,96                  | 122,7                  | 0,53           |                   |      |                     |             |                        |               |
| Bankinter*       | 4.5      | 7,89                | -0,53       | 7.090,3                | 38,11          | Gestamp               | 1   | 2,61                | 2,96        | 1.502,1                | -23,47         | Pescanova            |          | 0,35              | -1,69                 | 10,0                   | 69,76          |                   |      |                     |             |                        |               |
| BBVA*            | 1        | 9,41                | 0,94        | 54.232,5               | 18,60          | Global Dominion       | 1   | 2,91                | 1,04        | 439,1                  | -10,87         | PharmaMar            | <b>1</b> | 42,84             | 2,00                  | 786,3                  | 6,11           |                   |      |                     |             |                        |               |
| Berkeley         | 1        | 0,20                | 0,25        | 90.9                   | 16,70          | Grenergy              | - 1 | 34,50               | -0,29       | 1.010,7                | 0,76           | Prim                 | 1        | 10,80             | 0.47                  | 184,0                  | 5.47           |                   |      |                     |             |                        |               |
| Bodegas Riojanas | D.C.     | 3,96                | 0,00        | 20,0                   | -14,29         | Grifols B             | Λ   | 8.28                | 0,18        | 2.163,3                | -21,56         | Prisa                | Φ.       | 0,34              | 3,61                  | 373,7                  | 18,62          |                   |      |                     |             |                        |               |
| Borges-bain      |          | 2,86                | 0,00        | 66,2                   | 11,72          | Grifols*              | 1   | 10,27               | 1,63        | 4.374,2                | -33,58         | Prosegur             | 4        | 1,84              | 1,55                  | 1.002,9                | 4,55           |                   |      |                     |             |                        |               |
| CAF              | 1        | 34,10               | 1,19        | 1.169,0                | 7,95           | Grupo Ezentis         |     | 0.14                | -4,90       | 65,0                   | 36,00          | Prosegur Cash        |          | 0,55              | -0.72                 | 822,6                  | 5,08           |                   |      |                     |             |                        |               |
| Caixabank*       |          | 5,38                | -0,92       | 39.102,3               | 57,04          | LA.G.*                | Φ.  | 2,44                | 2,91        | 12.130,4               | 38,89          | Puig**               | 1        | 20,44             | 0,34                  | 11.613,7               |                |                   |      |                     |             |                        |               |

### MUNDO



### **EMPRESARIAL**



Nueva tienda de Comerco en Toledo

# Covalco acelera con compras y apunta a los 700 millones

### Adquiere cuatro empresas este año y suma 65 aperturas

**MAITE GUTIÉRREZ** Barcelona

El grupo HD Covalco, especializado en distribución mayorista y minorista, ha impulsado su plan de crecimiento con cuatro adquisiciones y el mayor ritmo de aperturas de los últimos ejercicios, con lo que espera superar los 700 millones de euros de facturación

este 2024. La compañía con sede en Granollers (Vallès Oriental) inició el año con la compra del 51% de Superservis -supermercados de proximidad en Barcelona y alrededores-, pero fue en julio cuando pisó el acelerador con la firma de tres operaciones.

Ese mes absorbió el 100% del grupo Ferloy, empresa mallorquina con 13 tiendas que ya operan bajo la enseña Coaliment Compra Saludable-, el 100% de Sermaco -con dos importantes centros situados en Cuenca y Albacete que se incorporan a la red de Comarket-, y de un centro de Cash Navarro situado en la localidad de Arahal, Sevilla. El coste

de las operaciones no ha trascendido.

Con estas compras, HD Covalco incorpora 23 nuevos centros a su red y roza los 60 millones de euros anuales a su crecimiento. Desde el grupo que preside Josep Saperas afirman además que están en búsqueda activa de nuevas

### El grupo con sede en Granollers, con más de 1.300 tiendas, está inmerso en un nuevo plan de reformas

adquisiciones.

El aumento de su perímetro no acaba ahí. La empresa ha reforzado su crecimiento orgánico con la apertura de tres centros Comerco Cash&Carry en las localidades de Conil (Cádiz), Motril (Granada) y Toledo (Castilla La Mancha); dos tiendas Comarket en Alzira (Valencia) y Sant Feliu de Guíxols (Girona), así como 60 nuevos supermercados de proximidad ubicados por todo el país.

Fundado hace 90 años, el grupo cuenta con más de 1.300 establecimientos, una plantilla de 2.570 empleados y una superficie total de venta que supera los 300.000 metros cuadrados. Del total de tiendas, 1.200 son supermercados de proximidad, la mayoría, franquicias (80%). Cuenta también con 100 Cash&Carry (todos en propiedad) y está ampliando considerablemente su formato de cash abierto a los consumidores en general.

Además, la compañía tiene previsto iniciar un importante plan de reformas en el último trimestre de este año, que incluirá varios de sus establecimientos Comerco Cash&Carry.

La compañía está formada por cinco líneas de negocio, que incluyen tanto supermercados de conveniencia en entornos urbanos como mayoristas: Coaliment, Trady's, Comerco Cash&Carry, Comarket y Vitem & Co. En el 2023 alcanzaron los 680 millones de euros en ingresos, lo que supone un incremento de 70% en cuatro años.

Bote acumulado para el siguiente sorteo:

El Gordo, 4.800.000 euros. La Primitiva, 15.000.000 euros.

Bonoloto, 1.300.000 euros. 6/49, 1.000.000 euros. Eurojackpot, 40.000.000 euros.

Euromillones, 54.000.000 euros.

#### RECURSOS HUMANOS

### Daniel Jiménez será el nuevo consejero delegado de Eurofirms Group

■ El exdirectivo de Vodafone y Telefónica Daniel Jiménez ha sido nombrado consejero delegado de la firma de recursos humanos Eurofirms Group. Según la propia empresa, el nombramiento se enmarca dentro de su estrategia para 2024-2027 de "consolidar su modelo de negocio". El objeti-

vo pasa por avanzar en la puesta en marcha de su plan estratégico para el periodo 2024-2027. Miquel Jordà, que hasta la fecha era el consejero delegado y propietario, asume el cargo de presidente del consejo asesor y delega en su equipo directivo la operativa de la empresa. / Redacción

#### **EMPRESAS**

### Illa se reúne con los órganos de gobierno de la patronal de pymes Pimec

■ El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reunió ayer con la junta directiva de la patronal de pymes Pimec. La organización empresarial, encabezada por su presidente, Antoni Cañete, instó a Illa a que legisle pensando primero en las empresas de menor dimensión, las

pymes, tal como lo marca la Unión Europea con el SME Relief Package, según un comunicado de la propia patronal. En el encuentro -celebrado en el auditorio 1899 del Fútbol Club Barcelonaparticipó también el conseller de Empresa, Miquel Sàmper. / Redacción



El president Illa y el presidente de Pimec, Antoni Cañete

### BARÓMETRO AUTO MOBILITY TRENDS

### Las empresas de automoción ralentizan inversiones por el temor a China

■ El Barómetro Auto Mobility Trends de Coche Global detecta inversiones a la baja y temor a China en las empresas de movilidad y automoción, según las conclusiones presentadas ayer en Barcelona. El indicador muestra que bajan al 42% las empresas de movilidad que prevén

más inversión, con un 47% que teme el impacto de las marcas chinas. El número de empresas que prevén aumentar sus inversiones en actividades innovadoras relacionadas con la movilidad se suavizará en el 2024 hasta el 43,7% frente al 50% registrado en el 2023. / Redacción

| LULL      | 0 0/43           |
|-----------|------------------|
| 17 de s   | eptiembre        |
| Combina   | ción ganadora:   |
| 2-7-12-2  | 7-34-49          |
| Compler   | nen: 14 Reint: 4 |
| Joker: 94 | 18648            |
|           |                  |
|           | EURO             |
| 6         | 1.000.000,0      |
| 5+C       | 46 512 2         |

Latta 6/49

| 20100110 | 10010        |             |
|----------|--------------|-------------|
|          |              | ACERTANTES  |
|          | EUROS        | 5+1 -       |
| 6        | 1.000.000,00 | 5+0 -       |
| 5+C      | 46.512,26    | 4+1 8       |
| 5        | 1.483,16     | 4+0 122     |
| 4        | 48,20        | 3+1 779     |
| 3        | 7.80         | 3+0 7193    |
| -        | .,           | 2+1 13.597  |
|          |              | 2+0 117.999 |
|          |              |             |

Trio 17 de septiembre MEDIODÍA NOCHE 943 798

0+1 247.201 La Grossa 13 de septiembre 32351 Serie: 14

El Gordo

2-8-27-40-52

15 de septiembre

Combinación ganadora:

Número clave (reint): 4

275,15

49,25

17,33

7,05

3,00

1,50

|                | Primitiva                                | 1     |  |  |  |
|----------------|------------------------------------------|-------|--|--|--|
| bre            | 16 de septier                            |       |  |  |  |
| adora:         | Combinación ganadora:<br>1-9-11-34-35-44 |       |  |  |  |
| int): <b>4</b> | Complemen: 13 Reint: 9<br>Joker: 1229547 |       |  |  |  |
| EUROS          | JUNE 1. 1225547                          |       |  |  |  |
| -              | ACERTANTES                               | EUROS |  |  |  |
| -              | 6+R -                                    |       |  |  |  |
| 23.377,66      | 6 -                                      |       |  |  |  |

|    | er: <b>122954</b> 7 | 7         | Reintegro: 1 |          |          |  |
|----|---------------------|-----------|--------------|----------|----------|--|
|    | ERTANTES            | EUROS     |              | ERTANTES | EUROS    |  |
| +  | ₹ -                 | -         | 6            | -        | -        |  |
|    | -                   | -         | 5+0          | C -      | -        |  |
| +( | 02                  | 58.819,29 | 5            | 60       | 3.796,51 |  |
|    | 85                  | 2.537,30  | 4            | 3.780    | 30,13    |  |
|    | 5.055               | 62,06     | 3            | 73.870   | 4,00     |  |
|    | 100.541             | 8,00      | R.           | 471.441  | 0,50     |  |
|    | 586.988             | 1,00      |              |          |          |  |
|    |                     |           |              |          |          |  |

**Bonoloto** 

17 de septiembre

21-36-37-39-32-49

Complementario: 30

Combinación ganadora:

| Once              |    |
|-------------------|----|
| 17 de septiemb    | re |
| 50538             |    |
| Serie: <b>025</b> |    |
| Cuponazo          |    |
| 13 de septiemb    |    |

| Serie: 025     |    |
|----------------|----|
| Cuponazo       |    |
| 13 de septiemb | re |
| 6.000.000€     |    |
| 43478          |    |
| Serie: 017     |    |

| ı  | Euro Dre                                                | eams     |
|----|---------------------------------------------------------|----------|
| 12 | 6 de septie<br>ombinación ga<br>2-18-21-28-3<br>ueño: 1 | anadora: |
|    |                                                         |          |
| AC | CERTANTES                                               | EURO     |
| 6+ | 1 -                                                     |          |
| 6  | -                                                       |          |
| 5  | 93                                                      | 148,2    |
|    |                                                         |          |

| ACE | RTANTES | EUROS  |
|-----|---------|--------|
| 6+1 | -       | -      |
| 6   | -       | -      |
| 5   | 93      | 148,28 |
| 4   | 4.803   | 46,15  |
| 3   | 72.762  | 5,66   |
| 2   | 425.581 | 2,50   |

#### 1-3-13-24-44 Soles: 11-12 **ACERTANTES** EL 5+2 -5+1 -5 6 126.278 4+2 24 5.20 4+1 439 35 3+2 899 4 1.537

2+2 12.520 3+1 19.147

3 62.174

1+2 64.497

2+1 269.554

Eurojackpot

17 de septiembre

Combinación ganadora

| C     | Combinación ganadora:<br>20-30-32-41-44<br>Estrellas: 1-10<br>Código 'El millón': GNN27244 |            |  |  |  |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|
|       |                                                                                            |            |  |  |  |  |
| JROS  | ACERTANTES                                                                                 | EUROS      |  |  |  |  |
| -     | 5+2 -                                                                                      | -          |  |  |  |  |
| -     | 5+1 -                                                                                      | -          |  |  |  |  |
| 8,80  | 5+0 4                                                                                      | 159.071,52 |  |  |  |  |
| 7,30  | 4+2 19                                                                                     | 1.976,04   |  |  |  |  |
| 5,80  | 4+1 460                                                                                    | 150,35     |  |  |  |  |
| 91,10 | 3+2 917                                                                                    | 79,73      |  |  |  |  |
| 31,30 | 4+0 1.158                                                                                  | 44,37      |  |  |  |  |
| 31,80 | 2+2 13.868                                                                                 | 18,52      |  |  |  |  |
| 23,20 | 3+1 20.774                                                                                 | 13,79      |  |  |  |  |
| 14,90 | 3+0 49.650                                                                                 | 10,75      |  |  |  |  |
| 14,90 | 1+2 73.056                                                                                 | 8,84       |  |  |  |  |
|       |                                                                                            |            |  |  |  |  |

6,85

4,35

11,70 2+1 296.919

2+0 752.833

**Euromillones** 

17 de septiembre

LAVANGUARDIA

### LA CONTRA



Víctor-M. Amela - Ima Sanchís - Lluís Amiguet

### Purificación Pujol, exjueza; abogada; asesora jurídica de Isabel Preysler y los Boyer

¿Edad? Me queda por hacer más de lo que he hecho. Nací en Barcelona, pero he ejercido en Madrid. Casada, tengo dos hijos, cinco con los de mi marido, y diez nietos. He sido 18 años jueza suplente: siempre poniéndome en el lugar de los demás. Debuto en la narrativa con 'El honor de los decentes'

# "Antes de casarse compruebe si su pareja va a ser un buen ex"

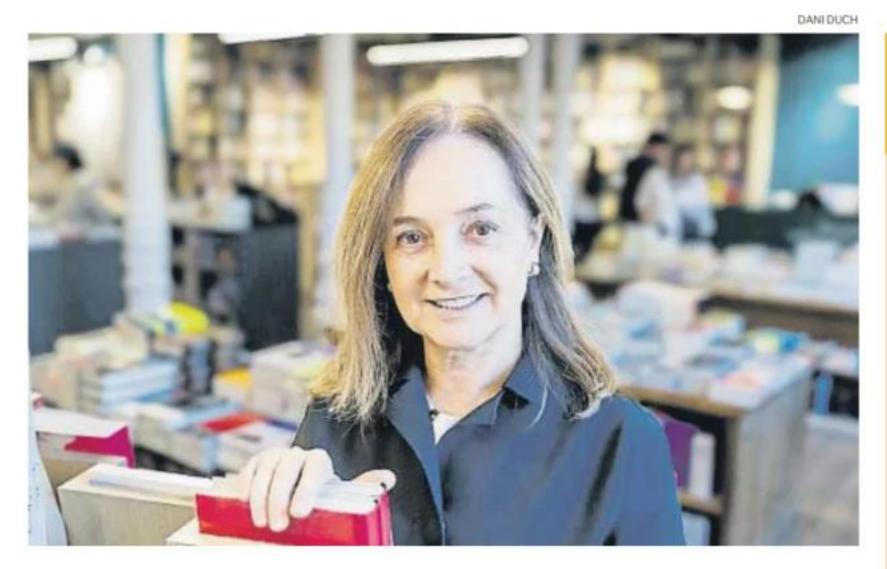

Idivorcio es la causa que más nos lleva a los juzgados? Es el dinero.

La hembra cambia recursos por afecto y sexo, según Darwin. En algunos casos puede ser.

¿Por qué otro motivo pleiteas con la pareja o incluso padre o madre de tus hijos? Por odio. He visto demasiadas veces proceder ante los tribunales a demandantes movi-

dos por el odio o el afán de venganza. Por ejemplo.

Exigir un mueble que tenía valor sentimental para la expareja y, al conseguirlo, tirarlo inmediatamente a un contenedor.

¿Cómo evitar que mi ex incinere la mecedora favorita de mi abuela? Cásese bien.

¿Cómo evitar errores al casarme? Antes de casarse compruebe si su pareja va a ser un buen ex... o no.

¿No me ampara ya la ley si yo la cumplo? El derecho puede ser tan perverso que siempre lo puedes usar en contra de alguien.

El derecho puede ser siniestro, pero ¿no puedes hacerle firmar unas capitulaciones? No sirven cuando hay un ser humano con un

buen abogado dispuestos a destrozar la vida de quien la compartía con él.

Pues dígame cómo comprobar que mi prometido o prometida será un buen ex. Fíjese si su prometido se lleva mal con su familia y con todos; si siempre busca líos...

Cuando estás enamorado, él o ella siempre tienen razón.

Fíjese en los detalles. ¿Se ha alegrado su prometido, por ejemplo, de irse un día sin pagar de algún sitio donde el que lo acabará pagando es el más débil, el camarero?

¿No nos ciega el amor haciéndonos ver como poderío o gracia lo que es mero abuso? Piense que si no lo percibe como abuso, algún día no será el camarero, sino usted mismo el abusado. Anticipe cómo sería de ex su pareja y evitará horrores en los juzgados.

¿Usted lo ha hecho con sus parejas? Cuando me recomiendan o conozco a cualquier profesional, antes de confiarle mis asuntos o incluso mi vida intento averiguar si es buena persona.

¿Incluso si es un médico?

Más aún si es médico. No se puede ser mala persona y buen médico o profesional.

Eso dijo aquí Howard Gardner, y Ka-

### Mala persona, mal profesional

"No se puede ser mala persona y buen profesional", sentenció aquí Howard Gardner, padre de "las inteligencias múltiples"; y el reportero Kapuscinski lo reiteró: "Ninguna mala persona es buen periodista". Lo refrenda ahora la exjueza Pujol, desde la experiencia de 18 años de judicatura, al contarnos cómo distingue al buen profesional y a quien será buena pareja con preguntas sobre su ética, ya que sin ella no puede alcanzarse la pericia en ningún oficio. Y defiende la educación, en su más amplio sentido, para alcanzarla: "Ser juez exige transmitir seriedad, respeto, independencia... Las formas son imprescindibles para llegar al fondo. Y desde niños se alcanza esa calidad de buena persona formándose en el respeto a todos. A veces requiere de frustración y rectificación en la escuela".

#### puscinski dijo lo mismo de los periodistas.

Por eso, antes de confiar en alguien le hago preguntas y cuando contesta me fijo en si transmite bondad. Y a estas alturas ya solo me quiero rodear de gente buena.

¿Cómo conseguir un divorcio elegante? Escribí ese libro horrorizada por la violencia que presencié en los juzgados de algunos hombres contra sus exparejas: ¿sabe qué es un imbécil?

#### Usted dirá.

Quien daña a los demás sin obtener nada para sí mismo, en lúcida definición de Claudio Cipolla. He visto mucho imbécil en los juzgados. Y casos de exmaridos que, tras el divorcio, se quedan sin casa, sin hijos, sin apenas sueldo, durmiendo en una furgoneta...

Aquel libro lo prologó Isabel Preysler. Somos buenas amigas y aconsejé legalmente a los Boyer en su día.

### ¿Qué debo hacer si tengo la mala suerte de acabar en un juzgado?

Propongo la figura del consejero legal, que es como el médico de cabecera en salud, un asesor de confianza que te orienta en lo legal.

#### Por ejemplo.

En un divorcio ese asesor analizaría si es con o sin hijos; amistoso o contencioso; de matrimonio largo o corto, y si es preciso, le derivaría a otro letrado especializado.

¿No basta ya con tener un buen abogado? Como jueza había juicios en los que no podía dar más al demandante porque su abogado no lo había pedido. Y le he llamado para decírselo. Hay abogados que te engañan, igual que hay médicos que te operan sin necesidad o solo por necesidad suya.

#### ¿Qué ha aprendido en los juzgados?

A ponerme en el lugar de los demás. Y se lo digo a mis nietas: no quieras para otro lo que no quieres para ti; y haz el bien y no mires a quién.

¿Cómo lo concreta a la hora de juzgar?

Aplicando la ley de la forma lo más benévola posible sin incumplirla. Lo opuesto es juzgar con ligereza y es una perversión demasiado extendida en la sociedad.

#### ¿Cómo la ha aplicado usted?

Llegué a mentir a un drogadicto diciendo que más adelante indagaría si dejaba de drogarse para intentar rebajarle la condena.

¿Su caso favorito al enjuiciar?

Me encanta ser juez de instrucción, y en un caso el acusado se inculpó de un asesinato sin resolver cometido hacía ya 15 años y lo hizo con precisión y detalle.

#### ¿Era un arrepentido tardío?

Era un preso que ya había cumplido 7 años de condena, pero no tenía familia ni amigos ni casa adonde ir y prefería volver a cumplir otra condena.

LLUÍS AMIGUET

### ¡Descarbonización, everywhere!

También apostamos por la transición energética fuera de nuestras fronteras. Nuestra primera instalación fotovoltaica en Estados Unidos opera ya abasteciendo a 300.000 hogares.



naturgy.com\*



